# HISTORIA PORTUGAL.

TOM. DECIMO QUINTO.

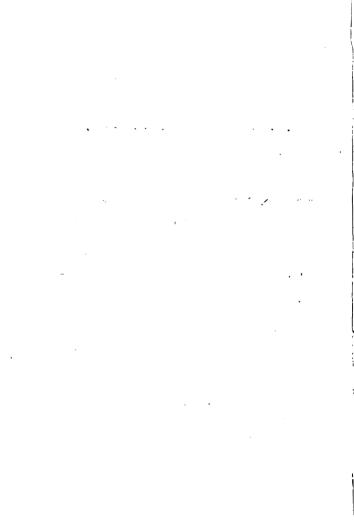

## HISTORIA

DE

## PORTUGAL,

E SUAS CONQUISTAS,

OFFERECIDA

Á RAINHA NOSSA SENHORA

## D. MARIA I.

PO R

DAMIAO ANTONIO DE LEMOS FARIA E CASTRO.

TOMO XV.

#### LISBOA,

NA TYPOGRAFIA ROLLANDIANA.

1800.

Com Licença da Meza do Desembargo do Paço.

Standard Standard

#### INDICE

### DOS CAPITULOS

deste Tomo XV.

#### LIVRO LIII.

JAPITULO I. Trata-se da vida, e accões de D. Sebastiao o Desejado. XVI. Rei de Portugal. -II. Primeiras acções da Rainha Regente na menoridade delRei D. Sebastiao. - III. Continuação dos successos da India no anno de 1559. - - IV. Continuação dos negocios da India no dito anno de 1559. - V. Entraō os successos do anno de 1560, sendo o primeiro a resoluçab que tomou a Rainha de largar a Regencia do Reino. - - 56 - VI. Tocao-se os successos do Brasil nos annos de 1558, 1559, e se continua com os do presente de 1560.

| CAP. VII. Escrevent-se os successos   |
|---------------------------------------|
| da India na anno de 1560 84           |
| - VIII. Continuao os successos da)    |
| India no fim deste anno, e prin-      |
| cipiao os de 1561 99                  |
| - IX. Tratao-se as primeiras ac-      |
| cões do Viso-Rei Conde do Redondo     |
| até ao fim do anno de 1561 112        |
| LIVROVLIVI                            |
| CAP. I. Trata-se da Embaixada, que)   |
| ElRei D. Sebastiao mandou ao Con-     |
| cilio de Trento, e de como nelle se   |
| conduzirao os Prelados, e Theo-       |
| logos Partuguezes 119                 |
| 11. ITALAU-SE OF SUCCESSOS HA IN-     |
| dia neste anno de 1562 129.           |
| III. Escreve-se o sitio, que o Xe-    |
| rife Muley Abdala, Rei de Mar-        |
| rocos, pôz á praça de Mazagaö.        |
| IV. Continúa o sitio de Maza-         |
| IV. Continúa o sitio de Maza-         |
| gaō 154                               |
| V. Do que succedeo depois do as-      |
| salto, , e como os Mouros repetírao   |
| segundo 169                           |
| - VI. Dá-se conta dos Officios do     |
| Embaixador D. Alvaro de Castro        |
| na Corte de Roma, e das disposi-      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| de Cota, e he desbaratado. Conti-      |
|----------------------------------------|
|                                        |
| nuao outros successos da India nes-    |
| te anno 275                            |
| - VII. Escreve-se o casamento da       |
| Senhora D. Maria, filha do In-         |
| fante D. Duarte, com Alexandre         |
| Farnese, Duque de Parma 291            |
| LIVRO LVI.                             |
| CAP. 1. Referem-se os successos de     |
| Africa, e da India no anno de 1566.    |
|                                        |
| - II. Trataö-se os negocios da Re-     |
| ligiao na India pelo mesmo tempo.      |
| ingtao na inara pero mesmo rempo.      |
| - III. He eleito Pontifice S.Pio V. em |
| Lucan de Die IV Nomes es es V.         |
| lugar de Pio IV. Nomea-se ao Ve-       |
| neravel Fr. Luiz de Montoya para       |
| Confessor delRei. Succede-lhe o Pa-    |
| dre Luiz Gonçalves da Camara.          |
| Parecer sobre eșta materia do seu      |
| Ayo D. Aleixo de Menezes 326           |
| IV. A Ilha da Madeira he inva-         |
| dida por huma armada de Corsarios      |
| Francezes induzidos pelo infame        |
| traidor Gaspar Caldeira 342            |
| V. Como Gaspar Caldeira foi            |
| trazido, e justiçado em Lisboa, e      |
| das representações, que por Joao       |
| re-                                    |
| T 6-                                   |

Pereira Dantas se mandárao fazer ao Rei de França sobre a invasao dos seus vassallos na Madeira.

CAP. VI. O Veneravel Arcebispo D.
Fr. Bartbolomeu dos Martyres celebra hum Synudo em Braga. A
Ilha de Malta triunfa dos Turcos,
e ElRei D. Sebastiao concorre com
mao liberal para a fundação da nova Cidade-de la Valleta. - 363



#### HISTORIA GERAL

D E

## PORTUGAL.

#### LIVRO LIII.

Da Historia Moderna de Portugal.

#### CAPITULOIL

Trata-se da vida, e acções de Dom Sebastiao o Desejado, XVI. Rei de Portugal.

om vozes bem expressivas de Ma-Era vulgnoel de Faria e Sousa, extrahidas da
Europa Portugueza, fechei eu o ultiamo periodo do Tomo precedente.
Agora dou principio a este com palavras assaz lastimosas do mesmo Auzhor, tiradas do Epitome das nossas
Historias; e para haver de entrar ha

TOM. XV.
A nar-

Era vulg.

narraçat da vida e da morte de Dom Sebastiao, unico do nome, e XVI: Rei de Portugal, que nós chamamos o Desejado, digo com elle a respeito deste Monarca infeliz: Que chorou o Povo Lusitano para o ter, e que chorou porque o teve. Era Portugal chegado á Época triste, mas vulgar nos acontecimentos mundanos, de se seguirem ás grandes prosperidades iguaes, ou maiores infortunios, assim como se alternad as bonanças e as tempestades, as serenidades e as tormentas. Esta he a ordem admiravel da Providencia, que tudo governa, ou do Author Supremo dessa Pro-videncia, que cumprida até á decima-sexta geração dos Reis de Portugal a promessa que no Campo de Ourique fizera ao Tronco Augusto dos mesmos Soberanos, o Grande D. Affonso Henriques: se até agora dispoz e quizi, que Portugal gozasse o complemento das glorias, que podia dar o Mundo; agora para que a prosperidade o nao perdesse, permittio que o golpe da desgraça o provasse ; que hum re-

777

pellao da calamidade o combates- Era vulg.

Se parecia que bastavao para dar alta jerarquia á dor e lastima dos Por-tuguezes as mortes immaturas de tantos Principes, que podemos dizer passavao do ventre para o tumulo; como ellas nao enchêrao as medidas do Decreto previsto, a mesma Providencia ordenou, que no dia 20 de Janeiro de 1554 do Principe D. Joao, nono filho delRei D. Joso III, e de sua mulher a Princeza D. Joanna, filha do Imperador Carlos V. nascesse o Desejado Rei Dom Sebastiao: Rei por ella previsto, e decretado para author das infelicidades de Portugal, por força de sugestões humanas o instrumento da sua ruina, causa do seu cativeiro, origem da effusao do seu sangue, è tudo isto nao obstante, sempre objecto da sua saudade. Nao ha duvida, que muitos dos nos-sos Escritores, menos tocados della se empenhárao, huns em roubar ao Rei D. Sebastiao a honra, outros fóra de tempo em lhe tirar a vida:

A ii

#### HISTORIA GERAL

Era vulg:

Eu, que em outra parte já tive a honra de lha escrever apressado, disse entao, que ponderando altamente se entao, que ponderando altamente a idéa generosa, com que elle emprendeo na conquista de Africa o dominio do Mundo, nao lhe negaria a gloria de sacrificar pela Fé a vida; nem o privaria da vida, que lhe deo a Fé. Agora dispindo-me destes trajos da puerilidade, que vestia nos annos verdes, farei por compôr a minha naracció com ornatos de homero. raçao com ornatos de homem, conti-nuando a dizer nella, que ElRei D. Sebastiao tinha tres annos de idade, quando morreo seu Avô, e que ficou encarregado á Tutoria de sua Avó a Rainha D. Catharina, que com prudencia admiravel governou o Reino até o anno de 1562, no qual as máquinas dos intrigantes a constrangêra a cedella na pessoa do Cardeal Infante D. Henrique, entas o primeiro faccionario dos interessados mais das proprias conveniencias, que das vantagens do Estado. Conheceo ElRei o fundo dos talentos da sua Augusta Esposa, e por isso lhe encarregou huma

ma commissad tad importante: co- Era vulg. nhccerao-o os Portuguezes, e por esta causa os homens da mesma Naçao, que antes nao quizerao soffrer que os governasse a Rainha D. Leonor por ser estranha, annos depois se lhes fez intoleravel, que a Rainha D. Catharina, também estrangeira, deixasse de os governar.

Quando eu chego a este lugar, aonde segundo a ordem da minha composição havia dar noticia da Princeza com quem casou ElRei D. Sebastiao, e dos filhos que teve: considerando-o unico Principe no estado do celibato até á idade de 24 annos, perdido nos campos de Africa, profugo, vago, errante pelo Mundo, morto sabe Deos como e aonde, sem filhos, nem mulher; a herança de tantos seculos passada, transferida a alheios, a estranhos: aqui me lembra a dôr, a afflicçao, a lastima dos Portuguezes daquelles tempos calamitosos; e para suspender por hum pouco as memorias tristes com as lembranças da Familia Real na decima-sexta geração ate-

-, 1

Era yulg.

atenuada: conforme a minha mesma ordem, eu vou a dilatar a vista pelo Estado Ecclesiastico, e pelos Officiaes da Casa, que servirad ao malo-

grado Rei na sua vida breve.

Em quanto ao Estado Ecclesiastico na nossa Igreja Lusitana no transcurso dos 21 annos, que corrêrao até á perda de D. Sebastiao: elle se illustrava com a Purpura do Cardeal Infante D. Henrique. Era Capellao Mór D. Antonio da Silva, que teve por successores a D. Jeronymo da Silva, e a D. Fernando de Vasconcellos, Arcebispo de Lisboa. Prior do Crato o Senhor D. Antonio, e depois delle, da sua derrota, e ausencia do Reino o Cardeal Alberto, Archiduque de Austria, já nomeado pelo Rei de Castella. Prior Mór de Guimarães, D. Fulgencio de Bragança, filho de D.Jayme, IV. Duque deste titulo. Commissario primeiro da Bulla da Cruza-da D. Affonso de Castello-Branco, Bispo de Coimbra, depois Viso-Rei de Portugal. Em quanto aos Bispados, de Lisboa era Arcebispo o Cardeal

Infante. De Leiria primeiro Bispo Fr. Era vulg. Braz de Barros, eleito em 1545, ao qual succedeo no anno da morte del-Rei D. Joao III. Fr. Gaspar do Casal, Eremita de Santo Agostinho, nao acceitando D.Sancho de Noronha, que antes fôra nomeado. De Lamego D. Antonio Telles de Menezes, a quem succedeo Martim Affonso de Mello dos de Serpa. Do Funchal D. Fr. Jorge de Lemos da Ordem de S. Domingos, e Esmoler Mór, que teve por successor neste emprego, e no Bispado a D. Fr. Fernando de Tavora da mesma Ordem dos Pregadores. De Angra Fr. Jorge de Santiago da dita Ordein, ao qual succedêrao na vida delRei D. Manoel de Almada, Governador da Relação do Porto, e Capellao Mór da Rainha D. Catharina, D. Nuno Alvares Pereira, D. Gaspar de Faria, e D. Pedro de Castilho, que foi Bispo de Leiria, Inquisidor Geral, do Conselho de Estado, Esmoler Mór, e duas vezes Viso-Rei de Portugal.

Da Guarda era Bispo D. Joao de Por-

Era vulg. Portugal, filho do Primeiro Conde do Vimioso. De Portalegre D. Juliao de Alva, primeiro Bispo em 1550, que teve por successor a D. Antonio de Noronha da Casa de Villa-Real. De Braga era Arcebispo Primaz o V. Fr.: Bartholomeo dos Martyres, Dominico. Do Porto D. Ayres da Silva, Reitor da Universidade, a quem succedeo D. Simao Pereira de Sá, Bispode Lamego. De Coimbra D. Manoel de Menezes, tambem Reitor da Universidade, que teve por successor a D. Fr. Gaspar do Casal. De Viseo D. Gonçalo Pinheiro, seu successor D. Jorge de Ataide, que foi Capellao Mor de Filipe II. De Miranda primeiro Bispo em 1545 D. Toribio Lopes, a quem succedeo D. Rodrigo de Carvalho, Fundador do Collegio de S. Pedro na Universidade de Coimbra.

Em Evora forad Arcebispos D. Joao de Mello, Presidente do Desembargo do Paço, o Infante Cardeal, e D. Theotonio de Bragança, filho do Duque D. Jayme. De Faro o memora-

vel D. Jeronymo Osorio, que fez a Ecavalg. mudança da Sé da Cidade de Sylves; Prelado bem conhecido pela sua erudiçao, e pureza da lingua Latina. De Elvas primeiro Bispo D. Antonio Mendes de Carvalho em 1571. De Goa D. Henrique de Tavora da Ordem de S. Domingos, que foi o terceiro Ar-cebispo successor de D. Fr. Jorge Themudo, e de D. Gaspar de Leao. De Cochim D. Fr. Matheos de Medina, que succedeo aos ditos D. Fr. Henrique de Tavora, e D. Fr. Jorge Themudo. De Malaca, erecto Bispado por Paulo IV. neste mesmo anno de 1557, foi primeiro Bispo D. Fr. Jorge de Santa Luzia, Dominico. De Macao eriado em 1577, primeiro Bispo D. Fr. Leonardo de Sá da Ordem de Christo. Da China tambent primeiro Bispo em 1567, D. Belchior Carneito, Jesuita. Patriarca da Ethiopia D. Joad Nunes Barreto tambem Jesuita, que teve por successor a D. Francisco de Sousa da mesma Sociedade. Da: Bahia D. Pedro Leitao, ao qual succederao D. Fr. Antonio Barreiros da

Eravulg. Ordem de Aviz, e D. Constantino Barradas. De CaboVerde D. Bartholomeo Leitao, Collegial de S.Paulo em Coimbra. De S. Thomé D. Fr. Bernardo da Cruz, a quem succedeo D. Fr.

Gaspar Ca o.

Pelo que respeita aos Officios da Casa Real em tempo delRei D. Sebastiao, Condestavel era o Senhor D. Duarte, Duque de Guimaraes, e depois delle foi D. Theodos o I.ie V. Duque de Bragança. Mordomo Mór D. Alvaro da Silva, Conde de Portalegre, ao qual succedeo o Conde D. Joao da Silva. Estribeiro Mór D. Francisco da Gama, II. Conde da Vidigueira, que teve por successores a D. Christovao de Tavora, e a D. Francisco de Portugal. Védor da Casa D. Filippe de Sousa. Camareiro Mór D. Constantino de Bragança, depois delle D. Francisco de Portugal, Luiz da Silva, Febos Moniz, Christovao de Tavora, Manoel de Sampayo, Martim Affonso de Miranda, Diogo de Miranda, Henrique Henriques de Miranda, e D. Francisco de Sá, Conde de

de Matosinhos. Guarda Mór D. Dio Eravulga go da Silveira, II. Conde da Sort Iha, que teve por successores a Diogo de Miranda, a Martim Affonso de Miranda, e a Gregorio de Faria. Mestre Sala Filippe de Aguilar. Reposteiro Mór Bernardim de Tavora, seus successores Francisco de Tavora, e Alvaro Pires de Tavora. Porteiro Mór Joao de Mello, e depois Christovad de Mello. Trinchante D. Jeronymo. Loho.

Capitad da Guarda foi criado por ElRei D. Sebastiad, e o primeiro nomeado D. Francisco de Sá, Conde de Matosinhos. Escrivad da Puridade Martim Gonçalves da Camara. Copeiro Mór Ruy Gomes da Cunha, que teve por successores a André Gonçalves Ribafria, a D. Joad de Sousa, e a Sancho de Tovar. Aposentador Mór Lourenço de Sousa da Silva, e depois Manoel de Sousa da Silva, Prevedon das Obras do Paço Joad Carvalho. Cargador Mór D. Pedro de Menezes, que teve por successores a Antonio Gonçalves da Camara, e a Pedro Gonçalvi.

Era vulg. ves da Camara. Armeiro Mór D. Alvaro da Costa, a quem succedeo D. Duarte da Costa, Governador do Brasil, e D. Francisco da Costa, Embaixador em Marrocos. Almotacé Mór Balthasar de Faria, que teve por successores a Nicoláo de Faria, e a Fernao de Castello-Branco, Alferes Mór D. Luiz de Menezes. Almirante D. Antonio de Azevedo. Fronteiro Mór D. Antonio de Castro, IV. Conde de Monsanto. Marechal D. Francisco Coutinho, Conde de Marialva, Meirinho Mór D. Duarte de Castello-Branco. Capitao da Guarda D. Pedro da Cunha. Capitad Mor dos Ginetes Fernao Martins Mascarenhas. Adail Mór Lopo Peyxoto. Chanceller Mór Gaspar Carvalho, que teve por successores a D. Simao da Cunha, e a Simao Gonçalves Preto. Secretario de Estado Padro de Alcova Carneiro, Conde das Idanhas, que servio aos Reis D. Manoel, D. Joao III., e D. Sebastiao.

Os Bispos que deixo nomeados, os Fidalgos que acabo de referir , luins é outros todo o tempo da vi-

िहर्

da do ultimo dos ditos Reis illustrá- Era vulg. rao os Estados Ecclesiastico e Civil, hum edificante, o outro luminoso. Todo o Reino conservava ainda o explendor da grandeza; no corpo Militar ainda havia muitas creaturas da disciplina dos antigos Heroes, que fize-rao tremer as Regiões da Africa, e da Asia; ainda brilhavao no Paço, scintillavao ainda pelas cazas dos particulares as luzes do ouro; das perolas, dos diamantes do Oriente; ainda se conservava a reputação das armas, do valor, da intrepidez Lusitanas, e o Rei menino parecia a verdadeira imagem, que era dos seus Mariores para merecer as allianças bem conformes ás que elles contrahirad com os mais altos Diademas. Ora nos vamos a vêr do principio da educação delRei até á sua perda em Africa; como no Reino, ainda que tudo corria para a declinação, elle conservava a grandeza, o credito, as conquistas ; mas que com aquella perda elle tudo perde. 1

gue a titulation

Era vulg.

#### CAPITULO II.

-Primeiras acções da Rainha Regente na menoridade delRei D. Sebastiaõ.

1558

L tenra idade de tres annos, em que ficou ElRei por morte de seu Avô; como ella ainda era incompetente para receber a instrucçao necessaria, e correspondente ao alto caracter da Peseoa: a Rainha Regente applicou as duzes da sua illuminação ; os esforços da sua dexteridade aos negocios dó Estado, sendo primeiros os da India, apara condermandou com o titulo de Viso-Rei a D. Constantino de Bragança na fórma que en acabei de dizer no Tomo antecedente. Continuando com o seu governo, em quanto, os negocios no continente do Reino mondanao as nossas attenções, nós fazemos memoria de que tanto na ida, como na voltà da sua jornada, colleiachou o mar bonança, os ventos galernos, e a Náo que o conduzio, fez depois déz viagens - 1

DE PORTUGAL, LIV. LIII. 15

gens à India sem mudança de for- Era vulg.

Depois da sua chegada a Goa a primeira acçao do Viso-Rei foi despachar para o Governo de Cananor a D. Pays de Noronha, que viera do Reino provido nelle. A pouca attençao com que este Chefe se conduzio a respeito da pessoa do Rei, renovou em Cananor o odio concebido aos Portuguezes no tempo do Governador Martim Affonso de Sousa. Perturbou-se a paz, alterou-se o commercio: movimentos que obrigárao o Viso-Rei a mandar correr aquelles mares por cinco navios que commandava Ruy de Mello, e depois reforçallos com outros nove ás ordens de Luiz de Mello da Silva; mas entad lhe estranhárad criticos delicados, que estando elle prestes a embarcar-se na grande Armada preparada por Francisco Barres to, que intentára fazer-se Senhor de Damao; o Viso-Rei preferisse a sua conquista ao soccorro, que devia levar em pessoa a Cananor. Os Moilros já nao commeteido os insultos so

Ecanole. 1558

£.:

no mar; mas vierao atacar as obras exteriores da Fortaleza, donde os fezretirar cortados Luiz de Mello da Silva, que por esta occasiao pedio ao Viso-Rei novos soccorros.

Elle nem faltou em os mandar nem suspendeo sobre Damao as negociações a que tinha dado principio. Como ellas se facilitavao pela divisao dos espiritos no Reino de Cambaya, originada da menoridade do seu Rei s espiritos no caracter tab differentes. como erao os dos Rumes. Mouros. Persas, Fartaques, Resbutos, Mogores, e Abexins, que formavao o maior partido :; da sua discordia se quiz aproveitar Francisco Barreto para inetter Damao no numero das nossas conquistas, e da mesma com igual designio se servio agora D. Constantino que o conseguio. D. Diogo de Noronha que havia tratado na primeira occasiao este negocio, instruio nelle ao Viso-Rei, que com o seu parecer novamente o mandou tratar; com o Ithimicat, e mais pessoas do partido dominante em Cambaya. Qs Minis-**2011** 

tros encarregados da commissao ne- Era vulg.1 gociárao com tanta dexteridade, que os da Regencia do Rei cedêrao ao Estado o dominio de Damao com todos os seus termos, e jurisdicções. Entendeo-se no principio que bastaria Antonio Moniz. Barreto para tomar posse, guarnecer, e sustentar as teiras cedidas com a gente que estava em Baçaim, ficando o Viso-Rei desembaraçado para a guerra de Cananor; mas os acontecimentos mostrárao o contrario. ... Antonio Moniz bem informado i de que o Abexim Bofatá, que governava Damao com grande número de gente da sua nação estavá deformina-

do a impedir a entrega, a defender a Praça até a ultima extremidades elle avisou ao Viso-Rei , como para desalojar de Damao a Bofará era necessario todo o poder da India Esta representação decidio a jornada de Damao na respeltavel armada, que estavasem Goa de verga d'alto ; ordemando D. Constantino antes della a expedição das nãos do Reino, em que TOM. XV. haEra vulg.

havia embarcar o Governador Francisco Barreto. E porque nesta figura estavaó as cousas da India na entrada do anno de 1559, eu sou obrigado a suspender a narração dellas para dar huma volta ao Reino, aonde me chama o principio de movimentos delicados, que nelle entrárao a agitar-se.

1559

Nos primeiros dias do referido anno entrava ElRei no sexto da sua idade, já habil para receber os primeiros elementos da instrucção, e se cuidou em lhe nomear hum Mestre. O Cardeal Infante estava preoccupado pelos Jesuitus : a Rainha D. Catharina illuminada sem paixões, queria à Fr. Luiz de Granada, Dominico, ou a Fr. Luiz de Montoya, Agostiniano: o sempre grande D. Aleixo de Memezes para desviar a Congregação, donde temia que sahisse o Mestre, animosamente combateo tudo o que tinha nome de Regular. A Oraçao que elle entad recitou he huma peça digna da immortalidade. Mas sendo ansua conviecao sem resistencia, o negocio nao so esteve muitos dias indeciso 4 () Imas

19

mas para o fim a que huma eloquen- Era vulscia tao nervosa, tao clara, tao insipuante, repetida em tom quasi proferico, se encaminhava, ella de nada valeo. O Infante Cardeal rodeado de hum partido, que se nao contrastava, para illudir o voto de D, Aleixo, para forçar a Rainha a ceder, armou a bateria pelo seu Confessor o P. Miguel de Torres, pela Camareira Mór D. Joanna de Sá, e ficou senhor do campo. D. Aleixo, que era Secular, ficou Ayo: o Padre Luiz Gonçalves da Camara, que lhe levava a vantagem de Religioso, foi nomeado Mestre.

O partido desde agora dominante com o Cardeal na sua testa, menos sensivel á opposição de D. Aleixo de Menezes, escandalisado da repugnancia da Rainha, temerario nas idéas de vingança contra tab alta Princeza: elle começou a tratar as máquinas a que nos pouco depois veremos os effeitos: huns effeitos fataes, que de tao longe forao traçando ao Principe infeliz a sua ultima ruina; que já de pre-

Era vulg. sente formarao do Neto para a Avó hum rancor capaz de romper os vinculos da natureza; elles huns effeitos, que violarao os Direitos mais sagrados, sem attenção ao decóro de huma Magestade, que no seu nascimento se coroava com os Diademas sublimes de todas as Monarquias da Europa. Em quanto pois as causas agentes produzem estes effeitos, nos vamos á India acompanhar ao Viso-Rei na empreza de Damao.

Espirava o anno de 1558, quando D. Constantino de Bragança, tendo mandado para Baçaim ao novo Governador D. Pedro de Almeida para ter promptos os navios das praças do norte, que se haviao incorporar na armada, recolhido já a Goa o seu predecessor Antonio Moniz Barreto: o Viso-Rei se fez a vela na respeitavel armada de cem náos, em que alem do grande numero de No-breza, de muita gente do mar, e de serviço, de tropas Canarins, e Mala-bares, embarcarao mais de tres mil Portuguezes. Os Abexins que guarneciaó

ciao Damao debaixo das ordens de Era vulg. tres nacionaes seus, que erao de Bofatá, Cide Rana, é Carnebel, nao se pouparao a trabalho para reduzir a Praça a estado de fazer huma defensa longa e vigorosa, quando souberao que o Viso-Rei da India marchava a atacalla em pessoa.... Appareceo sobre a costa da ameaçada Damao a formidavel frota, que só vista mudou nella em terror a que antes era coragem. Assentou-se que as náos nao entrassem no rio; que as tropas da investida desembarcassem na praia, e por terra marchassem á Cidade; que o Viso-Rei vendo nos seus muros arvorado o estandarte dos vencedores, entao com toda a armada entrasse pela barra.

Dois mil homens destinados para o avance puzerao pé em terra formados em cinco corpos. O primeiro era mandado por D. Diogo de Noronha, Chefe da acçao: os outros quatro por Antonio Moniz Barreto, por Martim Affonso de Miranda, por Pantaleao de Sá, e por Pedro Bar-

Era vulg. reto Rolim. Era a manha do dia dois de Fevereiro, em que a Igreja celebra a festa da Purificação da Senhora, quando estes corpos, a maior parte formados de Fidalgos aventureiros, chegárao sem resistencia ás portas de Damao. Elles as achárao abertas, a Cidade desamparada, a gente e fa-zendas tudo em salvo da outra banda do rio : porque a vista apparatosa: da armada, tantos galeões soberbos. que pareciao montanhas sobre o mar, de tal sorte aterrou os espiritos, que o primeiro valor passou a ser pusilla-nimidade. D. Manoel Rolim que marchava no esquadrao de Pedro Barreto, foi o primeiro que entrou para arvorar em hum baluarte a bandeira que levava. A este signal convencionado o Viso-Rei commetteo a entrada da barra ao estrondo de salvas de artilharia, ao som dos vivas e instrumentos militares.

> Em attenção ao Viso-Rei, D. Diogo de Noronha que seguia a D. Ma-noel Rolim, nao quiz entrar na pra-ça, e fóra dos muros fez aryorar o

seu estandarte. Correo para assistir ao Era vulg. desembarque do Chefe Supremo que vinha vistosamente armado, se representando o cargo na pessoa, desco-brindo melhor na magestade da pes-soa, que era nella diminuto o car-go. D. Diogo com semblante retrata-do pelas alegres côres do dia, lhe dis-se: Vinde Senhor, que bastou a vossa sombra para vencer os inimigos: eu sou o descontente, quando considero que conquistarmos Damao nos custou tao pouco: muito barata foi huma victoria tao bella: Vos desarmai-vos, desafrontai-vos, para que nas armas fique guardada a coragem de Conquistador, e em Damao entre plausivel a Pessoa nas representações de triunfante; Cesar invicto, a quem o triunfo se deve, por ser o author da conquista.

O Viso-Rei dando a D. Diogo os braços, rompeo a marcha para a Cidade precedido de Fr. Belchior de Lisboa, Custodio dos Franciscanos, que na sua vanguarda levava arvorado o Santo Transumpto do CrucifiEra vulg.

cado. O Viso-Rei ao entrar da porta lhe deo as graças com ambos os joelhos em terra, mais por hum impulso ar-dente da piedade propria, que para mostrar huma imitação de seu pai o Duque de Bragança D. Jayme, quando fez acçao semelliante na entrada de. Azamor, que acabava de render. Sem demora, para todos darem cultos a Deos, mandou benzer huma das Mesquitas, que fez chamar da Senhora da Purificação em memoria do dia, por gratidad ao beneficio da victoria sem sangue. Depois se cuidou na segurança da praça, e se publicárao bandos para os moradores se recolherem a ella, aonde encontrariao á sombra das nossas armas a sua residencia mais feliz. Elles o queriao fazer; mas Bofatá postado da outra banda de Couleca, e em Parnel com tropas numerosas, e hum grosso esquadraó de cavallaria, nao só lho embaraçava; mas erao continuos os seus insultos sobre a Cidade.

Para os rebater determinava o Viso-Rei mandar vir de Baçaim a D. Pedro

25

dro de Almeida com a cavallaria dos Eravulg. seus contornos : ordem que Antonio Moniz Barreto fez suspender, pedindo ao Viso-Rei Ihe désse 500 homens, que elle marchava já a afugentar se-melhantes atrevidos das visinhanças. de Damao. Elle marcha huma noite com este corpo, e quando quiz amanhecer, já á face com os inimigos; elle se vê na frente de 120 homens, todos os mais pela escuridade da noite perdidos, e desgarrados nos camínhos. Temeroso o bravo Chefe, de que crescendo o dia, que o descobrisse aos inimigos, a sua pouca gente seria huma victima do furor dos barbaros: com a sua costumada intrepiz dez anima a gente, e lhe diz: Senhores, antes que os contrarios nos vejao, segui-me, vamos a elles; obre o valor em poucos braços o que haviao fazer muitos. He incrivel o ardor deste combate. Forçados os entrincheiramentos, horrendo entre as sombras o ruido das trombetas, os gritos de guerra, os golpes estrondosos, as mortes repetidas, os ais dos

ago-

Era vulg.

agonizantes: tudo representa aos inimigos, que o poder do Viso-Rei he sobre elles; que a sua salvação está na fugida.

O temor panico os faz abandonar as trincheiras, aonde Antonio Moniz se fortifica a toda a pressa; manda assestar a artilheria ganhada para a parte por onde podiao voltar os barbaros recobrados, e já a este tempo se lhe incorporava a sua gente perdida-Os Abexins refugiados em huma mon. tanha, mostrando-lhes a luz do dia o punhado de homens, de que fugírao, elles apressados e intrepidos se botao aos Portuguezes; mas a primeira descarga da sua artilharia lhes mostra o principio da derrota. Antonio Monizos carrega com a coragem de huma gente já rica de despojos, agora sequiosa de sangue; degolla-lhes mais 500, e obriga as reliquias destroçadas a embrenhar-se no fundo dos desertos. Carregados dos preciosos despojos da bem fornecida Damao, entre os quaes se achárao 37 peças de artilharia, os Portuguezes sem algum. morto, e com poucos feridos se recolhê. Era valg.

rao a esta Praça para receberem nas congratulações do Viso-Rei o premio mais estimavel da victoria.

Considerou este a importancia da conservação das Aldeas de Damao, que se suppunha arriscada pela visinhança de Surrate, e a necessidade de fortificar melhor a nova conquista. Para a execução desta segunda par-te da sua idéa, mandou elle metter mãos á obra, para que concorreo gen-te innumeravel do paiz, e com os materiaes, que entao se puderao ha-ver, em pouco tempo Damao foi vista rodeada de muros novos. Par la sustentação das Aldêas, que duvidavao acceitar Portuguezes temerosos das invasões dos visinhos, e se aforárao a Abexins Christãos com propessa de terem as suas gentes sempre armadas; chegárao a bom tempo com a cavallaria de Baçaim os dois irmãos D. Pedro e D. Luiz de Almeida. Na jornada destes Fidalgos da sua Praça para a de Damao succedeo hum caso com mais cores de milagre, que de acci-

Era vulg. accidente. Na sua frente hum Religioso Franciscano levava arvorada a Imagem de hum Santó Crucifixo, que ao passar hum rio, sem toque de mao humana, se despregou da Cruz, e cahio no mesmo rio. O Religioso para socegar o movimento piedoso, e terno dos Portuguezes, como se o espirito rompesse em hum dos afflatos profeticos inspirado, com semblantes alegre lhes disse: Confortai-vos, Senhores, que hoje ficad santificadas as aguas deste novo Jordao, para nellas serem baptizadas as gentilidades dos seus contornos. Como o Padre disse aconteceo com effeito, nao passando muito tempo, que nelles se nao con-tassem além de trinta mil Christãos regenerados nellas.

Para mais segurança assim de Damao, como das suas Aldêas, se fazia necessario o dominio da Villa, e Fortaleza de Balsar, seis legoas distante: daquella praça, e que se suppunha hem guarnecida de Abexins. D. Constantino encarregou a sua conquista aos dois irmãos D. Pedro, e. D. Luiz de

Almeida com a gente, que trouxera de Baçaim. Nao tiverao soffrimento os Portuguezes para ficarem ociosos na praça: mais de 500 voluntarios se-guirao os passos da cavallaria, e D. Constantino teve de mover todo o campo para lhesocobrir a marcha. Bastou o estrondo della para os inimigos abandonarem o campo, a Villa, a Fortaleza, onde o Viso-Rei deixon por Comandante a Alvaro Gonçalves Pinto com 120 homens de presidio; e voltou para Damao com a gloria dos grandes Capitaes, que vencias mais com o nome , que com as atmas.

## CAPITULO III.

Continuação dos successos da India no anno de 1559.

Viso-Rei D. Contrantino avancando o merecimento á medida da gloria, que lhe crescia, restituido a Damad da empreza de Balsar, ao mesmo tempo acudio a dois objectos

Era volg. dignos das suas attenções. Porque corria a voz, de que os Turcos armavao galés no Estreito, immediatamente destacou da armada dois galeões, e dezoito navios commandados por D. Alvaro da Silveira, com ordem de lhe ir dar fogo no porto em que estivessem. Porque Damao, nova conquista, e as suas terras, acquisições novas. sudo interessante ao Estado, nao só se deviad conservar com segurança, mas com, reputação: elle nomeou para Governador da Praça a D. Diogo de Noronha: deixou-lhe 1200 homens de guarniçao, em que entravao muitos Fidalgos voluntarios: para guardas do campo comprou todos os cavallos, que D. Pedro de Almeida trouxera de Baçaim: tudo o mais proveo com grandeza, como quem olhava Damao o primeiro, e immortal obelysco, que elle levantava na India para a perpetuidade da sua memoria; è deixadas as ordens necessarias se fex na volta de Goa, já adquirida a primeira gloria. , me mone ... Quando esta Cidade o recebia en-

tre applausos, D. Constantino se as- Era vulg. susta com o temor, de que as numerosas Christandades de toda a costa de Negapatao até á Cidade de S. Thomé, e os muitos Templos, que por ella havia feito edificar o zelo incancavel dos Padres Franciscanos, tudo fosse huma victima do furor, da cobiça, da barbaridade do Principe Rama Rayo, ardente na observancia do rito. Gentilico, como o informou Pedro de Ataide o Inferno acabado de chegar a Goa daquella costa. Este Fidalgo lae fez saber, que hum Portuguez malvado, em qualidade illustre, na libertinagem infame, residente em S. Thome, fosse por promover a causa dos Bramanes abatidos, fosse movido por hum espirito de vingança diabolico, fosse por impulso da sua mesma malevolencia : este monstro escreveo az Rama Rayo ; Rei de Bisnaga, viesse com o seu exercito sobre S. Thomé, que só nesta Cidade lhe assegurava despojos do valor de dois milhões: que sabida pelos moradores a marcha do Principe convidaEra vulg. do, elle se llres offerecèra com a pouea gente, que trazia de Malaca para
os defender até dar a vida: que elles
nao quizerao estar pela proposta, antes determinavao mandar-se offerecer
ao Rei; e que elle vendo-os invariaveis na resoluçao, viera logo a Goa
para lhe dar parte do perigo a que tantos Christãos ficavao expostos.

" Nao forao necessarias forças humanas para o amparo dos innocentes; para o castigo do culpado. Hum toque da mao Suprema fez de cera o coração do barbaro para favorecer os primeiros, converteo-lho em bronze para a vingança do segundo No caminho recebe o Rei com agrado aos Emissarios, dos mercadores. Elle cheganaos, campos, da Cidade moordenalhes venhao todos á sua presença do primeiro até ao ultimo, com hum estado dos seus bens sem feserva. Elles obedecem todos, e em tudo. O Rei pasma da simplicidade da gente: vê no cabedal, a imagem das pobreza, e na figura do impio, que o enganára, nota co retrato infame da maldade. El-

le o manda lançar aos elefantes, que Era vulg. em hum instante o devorao : ordena aos moradores se recolhao pacificos, e elle com a gloria, que nao costu-mao dar os triunfos mundanos, se recolheo vencedor de si mesmo ao seu Reino. Este he hum dos casos, em que quiz mostrar a Providencia, nao só que todas as cousas concorrem para o bem daquelles, que amao a Deos; mas que o seu poder escolhe a débilidade do mundo para confundir a sua fortaleza: que pelo con-trario nao succede assim ao impio, que de huma para outra passagem já se lhe nao acha o seu lugar, porque elle he como o pó, que o vento leva da face da terra.

A guerra de Cananor em que nós deixámos occupado a Luiz de Mello da Silva, se ella até agora nao parecia guerra, mais que na rotura do commercio de ambas as partes, daqui em diante entrárao a ser vivas as hostilidades, que eu já refiro. Aquelle alentado Fidalgo, que com frequencia cruzava os mares, chegando TOM. XV.

Era vulg. a Mangalor, cidade amiga, soube que nella estava hum navio pertencente aos Mouros de Cananor, e ordenou aos Capitaes Antonio Tavares e Gonçalo Sanches o fossem tirar do porto, e lho trouxessem. Oppuzeraose a este intento os de Mangalor, que sem demora forao castigados por Luiz de Mello nao menos que com a pilhagem, e incendio geral da cidade. Este golpe imprimio dor indissimula-vel nos Mouros de Calecut, que havida permissao do Camorim, fizerao sahir ao mar com doze navios ao Turco Odo para se unir a seis de Cananor, e despicarem sobre Luiz de Mello a injuria recebida. Só a frota de Calecut reduzida a sete navios sustentou o combate, em que os Portuguezes tomárao todos; passárao as tripulações á espada; o bravo Odo morreo afogado; a esquadra de Cananor pôzse em cobro: mas os vencedores tive. rao muitos feridos, e trinta mortos, em que entrárao D. Joao de Lima, e hum irmao de D. Braz de Almeida. Quando os Mouros do Malabar se

conjuravao contra os Portuguezes es- Era vulg. candalizados desta victoria, Luiz de Mello sem licença, e por motivos que nós ignoramos, appareceo em Goa. O Viso-Rei tendo por huma falta abandonar elle o seu posto, o mandou prender em Pangim, e nao consentio que a armada entrasse no porto.

que a armada entrasse no porto.

Tao sensivel se fez aos Fidalgos esta demonstração usada com outro cheio de merecimentos, que apertando a necessidade de ser Cananor soccorrido, rogando D. Constantino a muitos para acceitarem o governo da armada, todos se excusárao, e a huma voz diziao, que elles nao aggravavao a injuria feita a Luiz de Mello. D. Constantino, que quando a prudencia o requeria, para ceder nao duvidava esquecer-se que era Principe; querendo reparar o seu excesso foi em pessoa a Pangim; satisfez a Luiz de Mello; soltou-o, e com palavras de honra lhe ordenou voltasse para Cananor na frota reforçada com mais 500 homens. Mudou-se em gratidad o aggravo de Luiz de Mello, que prometEra vulg.

teo servir de modo, como se entado principiasse a fazer. Na sua chegada á fortaleza achou elle mettido em afflicçad ao Governador D. Payo de Noronha pelas noticias que pouco depois lhe fizerad certas as suas espias, de que Ade Rajáo tendo ajustado huma liga com todos os Reis do Malabar, e com todos os Mouros que viviad nelle, determinava marchar com hum corpo de cem mil homens dos colligados para de hum repellad arrancarem na nossa fortaleza pelos fundamentos o escandalo de toda a Costa.

Nao tardou em apparecer com o romper do dia em torno da fortaleza esta chusma de homens, que devia marchar á surdina, e que Diogo de Couto teve tempo de contar bem pelo miudo. Fossem elles cem, ou menos de cem mil, o certo he que apinhoados, e sem ordem, conduzidos mais da audacia, que do valor, elles arremettêrao á fortaleza em roda para a levarem de hum golpe de mao. Doze horas successivas, sem perden tiro, estiverao os Portuguezes a fazer

fogo sobre hum montad de furiosos, Era vulg. que buscavao a vingança, nao faziao a guerra. Dizem que delles ficárao quinze mil mortos no campo, dos Portuguezes vinte e cinco. Tambem se affirma que quando D. Payo de Noronha, Luiz de Mello, e D. Antonio de Vilhena Manoel no major ardor do combate animavad as tropas, entrárad pelo meio dellas os Padres Franciscanos com hum Crucifixo arvorado, clamando que hum dos seus Religiosos víra no zimborio da Igreja ao Espirito Santo na figura de Pomba rodeada de luzes : que como elles tinhaó a Deos comsigo, defendessem intrepidos a causa de Deos. Entre outros soldados que neste dia se assignalárao, nos representao o desembaraço de Francisco Riscardo em lançar sobre os inimigos inundações de fogo de arremeço, semelhante a Jupiter Fonante entre trovões e raios fulminando aos Encelados atrevidos.

Por estes tempos o Imperio de Ethiopia atacado pelos Turcos, e outras Nações visinhas soffria o mal de Era vulg

muitas guerras, que impediad ao Bispo, que nós deixámos marchando de Arquico para a Corte, a execuçad dos desejos de tratar com o Imperador sobre os pontos da sua Legacia. Elle o conseguio este anno com tad poucas vantagens, que nada pôde lograr da contunacia do Imperador. Elle quizera voltar-se para a India, e instruir ao Patriarca na verdade das informacios que se baviad dado ao Governadore. ções que se haviao dado ao Governa-dor Francisco Barreto, e quanto elle obrára prudente em não executar as ordens delRei, respectivas á sua pas-sagem á Ethiopia. Mas instado pelos muitos Portuguezes estabelecidos no Imperio, e por outros Christãos do paiz, que lhe propuzera o seu desam-paro, a falta da doutrina nutriça o do espirito, o perigo de poderem apos-tatar; elle preferio o exercicio da ca-ridade a todos os outros respeitos. No discurso deste anno teve elle varias conferencias com o Imperador, e sendo as resultas sempre as mesmas, o Bispo animoso fulminou huma Excom-munhao sobre os Christaos, especial+

mente Portuguezes, que o servissem Eravulg.

e o tratassem: idéa arrojada, que podia ter consequencias; mas ellas parárao, em que o Imperador a branduras e a durezas nao se abalasse.

D. Alvaro da Silveira que navegava de Damao, donde o despedio o Viso-Rei, para ir ao Estreito, e no porto de Moca dar fogo a quatro galés Turcas, que estavao ás ordens de Cafar: achando-as prevenidas, nao podendo investillas senao de proa, num manobrar nos canaes apertados, teve de abandonar a empreza para cruzir na boca do Estreito. O Turco Solimao que nao se esquecia da perda dis outras galés, que os Portuguezes ganhárao a Alechelubi, e de que forao destroçar o resto em Surrate; para despicar esta affronta acceitou agora a offerta de hum bravo Official, que lhe piometteo fazello senhor da Ilha de Baiarem, visinha de Ormuz, para lhe ficarem seguras as entradas, e sahidas das suas galés no Estreito. O Grao Sonhor o mandou logo marchar para Bajorá, onde se lhe apromptarao duas

Era vulg. duas galés, e setenta embarcações ligeiras com 1200 Turcos de desembarque, que se postárao sobre a fortaleza de Baharem. Era o seu Gover+ nador Rax Morado, genro de Rax Nordin, Ministro do Rei de Ormuz, que logo avisou ao sogro e ao Governador D. Antao de Noronha da chegada dos Turcos em seu prejuizo. Este Chefe de Ormuz queren-

do honrar no uso das armas a D. Joso de Noronha, filho de hum seu irmao Ecclesiastico, lhe encarri-gou o commandamento de dez navios carregados de munições, e viveres para a praça: deo-lhe ordem que aticasse as embarcações dos Turcos, is queimasse, ou elle morresse na enpreza, lembrado de ser filho de hum clerigo, que se entad nad gamasse honra, nunca a teria, sendo-lhe me-Ihor nao viver. O moço aindi que alentado, por seguir o consello dos seus Capitaes, que lhe propuzerao dilações, quando os navios Turcos fugindo buscavao o porto, naí só malogrou acçao tao bella, mas reio aos

termos de se perder. Pouco depois Era vulg. chegou D. Alvaro da Silveira com a sua armada, que facilmente tomou as galés dos inimigos, degollou todos os Turcos, que achou a bordo, e formando-se em linha deo de si á fortaleza huma agradavel vista. Os Turcos que faziado o sitio, na consideraçado dos navios tomados, dos soccorros impedidos, já se reputavado escravos.

Consultárao prudentes D. Alvaro, e o Rax Morado, que o melhor meio para assim lhes succeder, era bloquear os Turcos, embaraçar-lhes a entrada dos viveres, e obrigallos a render por fome. Os soldados da India tinhao muito de ardentes, pouco de subordinados para se sujeitarem ao methodo desta guerra flegmatica contra sua vontade. Sediciosos, rebeldes, e armados, huma, e muitas vezes pedem a D. Alvaro os leve aos inimigos, que querem ter a gloria de vencer com o ferro, nao á fome; que se elle he hum fraco, e Morado outro, que fiquem ambos em porto se-

gu-

Era vu'g:

guro, que elles vas buscar o dos perigos para mostrarem que sao valen-tes. Instancias, rogos, ameaças dos Chefes nada basta para applacar o tumulto; mas a desobediencia dos valentes depressa foi castigada. D. Alva-ro os levou á batalha, em que o seu valor obrou acções dignas da immortalidade, façanhas incriveis, intrepidezas sobre todo o encarecimento, até que aberto em feridas cahio morto. Sem tanta honra, ainda que obrando assombros de coragem, acabárao com, elle setenta dos revoltosos, em que entrárao alguns vinte Fidalgos da primeira. Nobrasa de Dancardo actividades meira Nobreza de Portugal: cativos ficárao trinta.

Pedro Peyxoto que succedeo a D. Alvaro no emprego, naó perdeo o acordo com esta desgraça, ainda que para a vingar quiz esquecer a observancia da boa fé Portugueza. Depois de fazer recolher na fortaleza a D. Joaó de Noronha com a gente que trouxera de Ormuz; de postar novamente a armada em fórma, que apertasse mais o bloqueio; de avisar

do successo a D. Antao de Noronha. Era vulg. Governador de Ormuz, para tomar medidas correspondentes ao aperto do tempo; elle entra a negociar com os Turcos hum Tratado, em que lhes promettia transportallos a Catifa, resoluto porém a fazellos em postas depois de embarcados. Entre tanto chegavao os avisos a Ormuz, onde D. Antao de Noronha nao perdeo tempo em dispôr o Rax Nordim para tomar. a soldo tres mil Persas, elle preparar a armada com 400 Portuguezes, e par-tirem ambos a buscar na destruição dos Turcos a vingança da reputação, e do sangue. O terror que elles concebêrao á vista da frota devia accelerar a resolução, ou de nova batalha, ou de outro ajuste mais vantajoso, è mais fiel, que o de Pedro Peyxoto.

Huma, e outra cousa impedírao já interesses privados, já a perfidia de alguns dos nossos auxiliares. Morreo o Baxá Commandante dos Turcos das feridas que recebêra na batalha de D. Alvaro. Succedeo-lhe outro mais valente, que sabia resistir á fome, que

Era vulgo tinha industria para fazer, que do nosso campo lhe levassem mantimentos; que animado com a esperança dos soccorros de Baçorá, que lhe promettia Mamede Bec, Baxá de Catifa, determinou soffrer o bloqueio, sustentar o campo, expôr-se a todo o perigo para sahir do lance com honra. Deste modo de se conduzir o novo Baxá, nascêraő idéas novas para D. Antad renovar as negociações, que trouxerad o Mamede Bec a Baharem. D. Antao que the conhecia a perfidia, teve industria para o fazer assassinar. Esta morte exasperou os Turcos, que rompêraő as medidas lançadas para a concordia. Em fim, depois da perda do tempo huma epidemia acabou a guerra. Nella morrêrao mil Turcos: os nossos sentírao calamidades, que sendo reciprocas, reduzírao os dois partidos a huma capiculação com as condições seguintes: Que os Turcos entregassem as armas, os cavallos, os cativos, e pagassem de contado do-ze mil cruzados para os gastos da ar-mada: que os Portuguezes lhes dariad

## DE PORTUGAL LIV. LIII. 45

riao embarcações para passarem á ou- Era vulg. tra banda, e postos na terra firme de Catifa, continuariao a jornada para Baçorá sem gloria, nem interesses.

### CAPITULO IV.

Continuação dos negocios da India no dito anno de 1559.

s agradaveis noticias, que se recebêrao este anno em Portugal dos admiraveis progressos da Religiao Catholica em muitas partes da Asia, tocárao com tanta sensibilidade os espiritos piedosos da Rainha Regente, e do Cardeal Infante, que para promoverem os seus avances determináraő estabelecer novos Bispados, demarcando os termos das suas jurisdiccões. Para isso, em nome do Rei D. Sebastiao, impetrárao do Papa Paulo IV. erigisse em Arcebispado a Igreja Episcopal de Santa Catharina de Goa, até entao suffraganea do Funchal: que criasse Bispados as Igrejas de Santa Cruz de Cochim, e de

Era vulg. Nossa Senhora da Assumpçao de Malaca, ambas annexas ao Arcebispado de Goa. Concedida a graça, de que foi Juiz executor o Arcebispo de Lisboa, D. Fernando de Menezes, elle fez a demarcação dos limites de cada huma das ditas Igrejas, a saber: para o Arcebispado de Goa tudo o que corre do Cabo de Boa-Esperança até Ormuz, de Ormuz a Cananor, com todas as Ilhas suas adjacentes: para o Bispado de Cochim o que vai de Cananor até Bengala e Pegu, entrando toda a costa da Pescaria, Negapatao, e S. Thomé, a Ilha de Ceilao, e outras muitas: para o de Malaca se marcou a vasta extensad que vai de Pegu á China, o grande Archipelago, aonde sao innumeraveis as Ilhas; em que já havia hum numero monstruoso de Christãos, que crescendo com o tempo, foi causa de se criarem depois Bispados na China, e no Japao.

Para as novas Igrejas forad logo eleitos Arcebispo de Goa D. Gaspar de Lead, que era Conego em Evora; Bispo de Cochim D. Fr. Jorge The-

mudo, Dominico; Bispo de Malaca Era vulg. D. Fr. Jorge de Santa Luzia, tambem Dominico. Nas seis náos, que neste anno sahírao do Reino para a India ás ordens de Pedro Vaz de Siqueira embarcárao os dois Bispos, ficando o Arcebispo para a monçao do seguinte. Nós temos visto o que pertence á criaçao do Patriarca da Ethiopia, e parte dos successos do Bispo D. André de Oviedo no mesmo Imperio: narraçao, que eu já devo concluir para me excusar ao fastio da repetição. Era o Bispo Oviedo hum homem cheio daquelle espirito, que forma Apostolos, como nós temos observado em muitas das suas acções, e o fez evidente nas ultimas do seu ministerio.

He verdade, que este Prelado por zelo alterou as maximas da Religiao Santa, que quer entrar com docura nos corações por meio da insinuação, da persuasão, especialmente nos paizes infestados do erro, onde a doutrina, e nao o homem he quem move or homens. Já dissemos, que pelo contrario se portára o Bispo Oviedo com

٤:

Era vulg.

o Imperador da Ethiopia, que com vivacidade excommungou, com intre-pidez declarou scismatico, com audacia quiz apartar os homens da sua communicação. Pouca impressão podia fazer em hum Principe herege demons-trações semelhantes. Elle as soffreo politico pela necessidade, que tinha dos Portuguezes no serviço da guerra. Ainda estes se dividírao em bandos, huns pelo Bispo, outros pelo Imperador, a quem communicava quanto se passava. A morte de Claudio no ardor da guerra azedou mais os negocios espiri-tuaes por ser nos humores indigesto o seu successor Adamas Seghed, inimigo capital da nossa Fé.

Com este novo Dominante se fez mais austéra a condiçao do Bispo, especialmente na teima de nao lhe querer entregar dois Religiosos Abexins, que attrahidos das doutrinas Evangelicas, buscárao o seu amparo. Na propria presença do Imperador foi sobre este ponto a resistencia do Bispo muito mais dura. Vendo elle que o Principe passaya das ameaças ás execuções,

como hum dos Pentachlos da Lei da Era vulga. Graça, com os joelhos em terra descobrio a garganta para receber o golpe. O Imperador á vista da acçao no meio da colera, lhe diz: Ide-vos, que nao quero dar-vos a gloria, de que morrais martyr ás minhas mãos. Depois destes successos laborou sem freio a perseguiçao. Christãos naturaes, e estrangeiros padecêrao muito. O desgosto destas calamidades privou da vida presente ao Patriarca sem sair de Goa. Nos quizeramos tirar da Ethiopia aos nossos Missionarios, ali inuteis; mas nao o podémos conseguir. Alguns rendêras as vidas em obsequio da Fé. Os mais com o seu Bispo acabárao rodeados de miserias feitos huns espectaculos ao Mundo, aos Anjos, 20s Homens.

O zelo ardente do Viso-Rei D. Constantino pelos interesses da Religiao, quiz remediar na India estas desordens da Ethiopia. Elle observou, que até ao seu tempo os Gentios convertidos viviao pobres, abatidos, ainda entre os Portuguezes sem estimação:

-TOM. XV. D

que

Era vulg. que pelo contrario os Idolatras erad. os ricos, os recommendaveis, estimados de todos: politica indigna, que aggravava o jugo aos convertidos, como se a sua resoluçad de abraçarem o. Christianismo de necessidade os houvesse de expôr a huma perseguição de Portuguezes, e nacionaes. De hum golpe cortou D. Constantino este abuso escandaloso, já admittindo os Gentios convertidos a todas as honras, já. franqueando-lhes a entrada do Paço até. ás suas antecamaras particulares, quando pelo contrario aos Idolatras fazia fechar todas as portas, de tudo os ex-: cluia, e tendo-os na rua, chegava a huma janella para lhes dar audiencia: idéa, que pareceo pelos effeitos inspirada, nao só para andarem na face das. gentes mais luminosos os recem convertidos; mas para se deixarem illuminar innumeraveis do povo infeliz , que vivia de assento nas trévas do Paganis-· mo, Logo veremos outro impulso do zelo de D. Constantino pela Religiao na guerra pela Costa de Pesca-

: Agora com a chegada das náos do Era vulg. Reino, vendo ello na India abundano cia de homens, a armada numerosa; o erario rico, determinou reforcar a Luiz de Mello da Silva, que andava vencedor no Malabar. Elle lhe enviou dezasete navios com 600 homens, do que erao Capitaes D. Filippe de Menezes, D. Paulo de Lima Pereira Gonealo Pires de Alvelos, e outros, com ordem de fechar os portos de Calecur e Cananor, para que huns aos outros se nao provessem: Com bello discernis mento distribuio o Chefe parte das suas forças pelas embocáduras dos rios que ficarao impenetraveis, como se lhes deitara grossas cadelas : elle com o impeto do raio girava noda a Costa abrazando em mar que terra quanto encontrava na sua frente. Pelo río Maim, aonde estava Gonçalo Pires de Alvelos, vierao correndo sete paraos bem armados para forçarem o passo, e os nossos lhe metteras hum acpique; mas o descuido de hum soldado fez atear o fogo em varias panellas de polvora, que foi causa de voar huma das nos Dii

Era vulg.

sas fustas com quantos tinha a bordo: desgraça que facilitou passarem os paraos sem maior dano.

Com a noticia da infelicidade succedida em Baharem a D. Alvaro da Silveira, e de que nesta guerra se empenhava D. Antao de Noronha com todas as forças de Ormuz: o Viso-Rei no mesmo instante fez sair para aquella Ilha a doze navios, em que embarcárao muitos Fidalgos parentes e amigos do Silveira, e Noronha, entre elles Vicente Dias de Villa-Lobos. D. Pedro de Castro, Ruy Gonçalves da Camara, Tristao de Sousa, e Balthazar da Costa. Estes navios, sem esperarem huns pelos outros, a toda a força de véla forao em demanda de Baharem, aonde achárao a guerra acabada, e a D. Antao já recolhido. Vierao os Fidalgos a Ormuz congratular-se com elle da victoria, chorarem a perda de D. Alvaro, a falta de tantos homens benemeritos, e sujeitando toda a armada ao commandamento de Balthazar da Costa, voltárao em conserva para Goa consternados sem despique.

- Pelo mesmo tempo Cide Bofatá, e Era vulg. Cide Rana, sentidos da perda de Damaő, e desassombrados do poder do Viso-Rei, corriad os campos de Balsar com 600 cavallos, e grande copia de infantaria. Com vinte lanças, cem Portuguezes, e 500 homens da terra lhes sain ao encontro o Governadorda fortaleza Alvaro Gonçalves Pinto. No principio da refrega foi sua a vantagem com morte de muitos barbaros; mas atropellado o valor pela multidao, Bofatá ganhou huma victoria completa com perda de todos os Portuguezes, do seu Chefe, e de 150 auxiliares. Entendeo o Barbaro, que a fortaleza tinha de ser hum dos despojos do triunfo; mas desenganou-o a coragem de Joao Gomes da Silva, que era hum simples soldado da fortuna. Este bravo homem com outros vinte de coraçao tamanho como o seu, repellio todos os ataques dos vencedores com valor heroico, até que chegou de Damao Tristao Vaz da Veiga com dez bateis, que lhe mandava de soccorro D. Diogo de Noronha las-

4

Etalypig.

timado da perda de Alvaro Gonçal-

Aquelle Fidalgo fazendo sobre os. Abexins hum fogo vivo, rompendo a, sua resistencia, , entrou na fortale-: za, e no seu coração deo entrada ao. estimavel Joad Gomes. Como nad tornárao os inimigos a apparecer, Tristao Vaz se recolheo a Damao, ficando a fortaleza encarregada a Affonso Dias Pereira. Passados poucos dias os Abexins vierao sobre ella, e este Official nao tendo soffrimento para os esperar dentro dos muros, saiu contra elles a campo, aonde deixou a vida com outro successo em tudo semelhante ao passado. Entrárao os inimigos na fortaleza de mistura com os que fugiao; mas na subida das escadas foi tao dura a resistencia dos nossos, que elles se contentárao com ficar em torno dos muros fazendo hum: fogo vago. Nao tardou em soar o da artilharia dos navios, em que pelo rio acima vinha Luiz Alvares de Tavora soccorrer os ledes opprimidos, que achou em figura de ledes assanhados

para devorarem a preza. Com a vista Eravulg. deste Fidalgo fugirad os inimigos. Elle derramou huma torrente de honras sobre os poucos homens, imagens dos Heroes, tad dignos dellas; e segundo as ordens, que levava do Viso-Rei, desamparou a fortaleza, origem de mais ruina, que de interesses.

Os Abexins nao quizerao servir-se della; arrazárao-a, e mudárao a figura de guerreiros na de salteadores das terras, e aldêas de Damao. Em huma destas invasões, mal succedidos no assalto do forte de S. Gens, fora6 investir a Tarapor, aonde Martim Lopes de Faria com quarenta homens os pôz em vergonhosa retirada; custan-do-lhe a victoria a vida pelas muitas feridas que recebeo no combate. D. Diogo de Noronha a despicou valeroso; porque seguindo-os com as forças de Damao, e alcançando-os junto a Valpim, depois de hum choque sanguinolento os fez em postas, e se re-colheo rico de despojos. Custando esta acçao aos inimigos, alem da perda de todo o seu arraial, quantidade de

Era vulg. mortos, da nossa parte só houverad alguns feridos. D. Diogo deixando as terras bem guarnecidas, e os Abexins tao cortados, descançou o fim deste anno em Damao á sombra do triunfo.

#### CAPITULO V.

Entraö os successos do anno de 1560; sendo o primeiro a resolução que tomou a Rainha de largar a Regencia do Reino.

A Rainha D. Catharina penetrada de amarguras até ao fundo do espirito, vendo a liberdade do Rei seu neto bloqueada pelas maximas do Mestre o Padre Luiz Gonçalves da Camara; a consciencia do Cardeal Infante posta em sitio pelos araques do seu confessor o Padre Leao Henriques; a sua subprendida pelas invectivas do Padre Miguel de Torres, que a confessava; conjurados estes tres Jesuitas a vingarem na sua Augusta pessoa a opposição, que fizera á eleição de Mestre da mes-

ma Sociedade para ElRei: ella se quiz Era vulg. descartar dos desgostos com o alivio do pezo de governar, e recolher-se ao Mosteiro da Esperança. Com este des signio, e para que o Cardeal Infante fosse o seu substituto, escreveo ella aos Tres Estados do Reino a Carta datada a 24 de Dezembro deste anno, em que lhes expunha os motivos que a obrigavad a esta renuncia.

Nao logrou ella entao os seus intentos por se lhe opporem com instancias vivas, e energicas o Senado da Camara de Lisboa, os Bispos do Porto D. Rodrigo Pinheiro, o de Leiria D. Fr. Gaspar do Casal, e sobre todos o Arcebispo de Braga D. Fr. Bartholomeo dos Martyres com o desembaraço do seu espírito Apostolico em huma carta, que ao mesmo tempo descobria o ardor do zelo pela honra de Deos, e o excesso de amor ás vantagens da Patria: carta, que depois se julgou escrita em tom proferico, quando o tempo descobrio verificadas as suas predicções; e carta,

que respirava hum ar Apostolico nos

# S ..... HISTORIA GERAL

Eramig. ameaços, que nella fazia a Rainha, de que se nao desistisse dos seus intentos; tambem elle largaria a braga (era o Arcebispado) que ella o constrangêra a acceitar, sendo hum grilhao, de que se desejava vêr livre, para ir passear solto nos corredores do seu Convento de S. Domingos de Bemfica, aonde era Prior quando lhe lançárao a braga. A condescendencia porem da Rainha pouco depois foi por ella revogada, servindo o tempo da duração para o Triumvirato referido injuriar com maiores indecencias o decoro da Magestade, que teve de romper as medidas da tolerancia.

. He memoravel este anno pela entrada da Religiao Catholica no vasto Imperio do Monomotapa. Esta grande Regiao he a Ethiopia inferior, ou Africa Austral, que corre do Equathor ao sul até ao Cabo de Boa-Esperança. O mar Oceano a banha pelas partes do Levante, Poente, Meio-Dia, e ao Norte confina com a enorme extensao da Africa Septentrional, ou Ethiopia Superior. Chamao os Portugue-

guezes áquella Regiao Cafraria por Era vulg. estar habitada de Cafres; nome que vale tanto como homens sem lei. O Imperio como entendêrao alguns, nao corre todo ao longo da Costa, antes: está mettido pela terra dentro no meio da Cafraria , e sómente vem a sair nesta Costa com huma ponta de terra que dista muito da Corte. Antigamente foi o Monomotapa Rei muito mais poderoso do que agora, pela des-membração de estados muito consideraveis que se lhe rebellárao. Do Reino de Tendanculo corre o Monomotapa até ao Rio de Luabo, e deste até Mocambique por 130 legoas ao longo da

Diz Luiz de Moreri que o palacio deste Soberano he soberbo, forrados os tectos de laminas de ouro, as paredes cobertas de excellentes tapeçarias, defendido com torres da mais bella arquitectura, e outras grandezas todas admiraveis. Nós encontramos muito oppostas a Moreri as informações dos nossos Escritores, especialmente Fr. João dos Santos na sua Historia da Ethi-

Era vulg, Ethiopia Oriental. No anno de 1620 quando esteve neste Imperio o Jesuita Julio Cesar, vio que o Palacio do Imperador erao nove cercas armadas em paos cobertas de fachina, e telhadas com palha, que andavao carretando ao hombro os innumeraveis filhos que elle tinha de mais de mil mulheres. O trono em que recebeo o Padre foi o lumiar da porta, aonde lhe fallou assentado sobre hum degráo, cingido o corpo com hum pano de seda, que era a purpura brilhante da Magestade escura.

Os Portuguezes chamao rios de Cuama aos muitos braços em que se dividem o Quilimane, e o Luabo, entre os quaes ha tres Ilhas, a saber: a de Chingoma, que tem 30 legoas de comprido, aonde esteve a povoação de Cuama; Linde, que tem sete legoas, e he adjacente da terra firme de Quilimane; e a terceira muito pequena para a parte de Luabo. Deixadas muitas noticias do Monomotapa, que se pódem vêr em Authores mais vastos, nos diremos, que nestas regiões

## DE PORTUGAL, LIV. LIII. 61

de Sena, povoação situada no Reino de Ilhamoy, sessenta legoas apartada do mar; e de Tete, outras sessenta legoas desviada de Sena, e do mar 120, comprehendendo entre estes dois povos outros menores. Depois nao esqueceremos as memoraveis minas do Monomotapa, que os Portuguezes nunca virao, nem gozárao, e talvez pelo religioso cuidado com que os Cafres sempre lhes escondêrao o sitio, temerosos de que as roubassem.

Quer persuadir a tradição, que a 50 legoas de Tete está huma alta montanha, que chamao Fura, aonde a Rainha Sabá fez carregar de ouro, a prata o grande numero de camelos, que levou de presente ao Rei Salomao. Dizem que o nome Fura se corrompêra em Ophir, e que he o mesmo lugar, aonde aquelle Rei mandava as suas frotas a conduzir a enorme quantidade dos referidos metaes, que enriquecêrao a Jerusalem e o seu Templo. Assegura-se que os vestigios de muitas cerças, que ainda hoje se des-

Era vulg.

cobrem nos contornos do Fura, eraos os lugares da residencia dos Judeos, Officiaes de Salomao: outros querem fossem antigos Palacios, ou Castellos, de que os possuidores das minas se serviat para as defenderem das invasões dos estrangeiros. Affirma a mesma tradição que na superficie desta terra se achavao pedaços de ouro do valor de quatro, de quatro, centos mil cruzados; que até pelos troncos das arvores se descobriao veias do mesmo metal, que tambem se deixavas vêr nas correntes dos rios. Mas parece que o Sol cançou de criar tanto ouro, que hoje no celebre Mo-nomotapa em muito menos quantidade custa grande trabalho, e intoleravel fadiga.

Em quanto á entrada da Fé Catholica neste Imperio, que he o objecto que en vou tratar, deve-se saber que no anno passado de 1539 veio a Moçambique hum filho do Rei de Inhambane, e Otongue, que attrahido da belleza dos nossos Ritos abraçou o Christianismo e mereceo as honras devidas a Sebastiao de Sás, Governami Era sulg. dor da fortaleza, que o enviou a seu; pai acompanhado de alguns Portugue-zes. Foi este Principe o primeiro Apostolo dos estados de seu pai, ao quale a seu irmao mais velho, reduzio a que seguissem os seus vestigios. Em nome de ambos voltou elle a Moçambique pedir. Operarios para a cultura da grande Seara, que esperava vêr fecunda no dilatado campo de Regiões tao yastas. Nao havendo entao mais Sacerdote, que o Vigario da fortaleza, o seu Governador sem perda de tempo mandou a Goa dar parte a Do Constantino do que se passava, e que acodisse depressa a mandar Ministros habeis, que viessem encher de multiplicados grãos os celleiros da Casa do Senhoru Francis com ming of a sugar

Se pela de D. Constantino entrassem todos os thesouros de Cofala? elle nao os receberia com alvoroço igual ao desta representação do Sebastiao de Sá. No mesmo instante insinua elle ao Padre Antonio de Quadros , Provincial dos Jesuitas, nomeje Missio,

narios para o Monomotapa; e sem esperar que a sórte cáia sobre elle. o illustre P. Gonçalo da Silveira, que acabára o seu Provincialato, se offe-: rece voluntario á Missao, para que o impelliao os impetos do espirito. Elle marchou acompanhado do Padre André Fernandes, e do Irmao André da Costa para o lugar do seu venturoso destino, que era a Corte de Otongue, mettida pelo sertao dentro trinta legoas. Em poucos dias forao instruidos: os Reis, os seus filhos, os Grandes, e outras 500 pessoas, que se lavárao nas aguas saudaveis do Baptismo. O Rei: se fez chamar Constantino em obsequio ao Viso-Rei da India; a Rainha Catharina em attenças á de Portugal, e os mais tomáras os nomes dos Principes, e primeiras pessoas de Lisboa.

O Padre Gonçalo da Silveira vendo a facilidade da sua conquista espiritual em Otongue, resolveo deixar nella aos seus companheiros, e partir com alguns Portuguezes, entre elles para interprete a hum Antonio Dias,

ao Imperio do Monomotapa, e con- Era vulg. verter o seu Imperador, que lhe teceo barbaro a Aureola gloriosa do martyrio. Em quanto elle fazia esta viagem, os de Otongue tornavao como caes ao vomito, saudosos das primeiras liberdades, sensiveis ás deleitaveis privações, que lhes impunha a Lei Santa. Trabalhos immensos soportárao os Padres com constancia heroica; mas o Irmao Leigo considerando-os infructuosos, voltou para Goa. O Sacerdote foi soffrendo até ás ultimas extremidades; mas nao morrendo martyr, nem aproveitando as fadigas, carregado de trabalhos, e morto de fome pôde tomar o mesmo caminho, e vir a Goa sendo já Viso-Rei o Conde do Redondo.

Entre tanto o Padre Gonçalo da Silveira navegava para Quilimane, donde passou a Giloa, Corte de hum Rei que logo foi baptizado, e deo licença a todos os seus vassallos, que quizessem fazer o mesmo. No resto do caminho até á Corte do Monomotapa colheo fructos abundantes a palavra de TOM. XV.  $\mathbf{E}$ Deos

6

Era vulg. Deos sahida deste orgao do seu Espirito. Nada assombrava os barbaros como o alto desprezo das riquezas, que a profusao do Imperador lhe offerecia. Já entrava o anno de 1561 quando o Santo Padre principiou a derramar a torrente da doutrina Apostolica na Corte de Simbaoe. Hum Portuguez chamado Antonio Cayado, que no Imperio fazia o papel de valido do Imperador, o introduzio na boa graça deste Soberano. Succedeo levar elle huma Imageni grande da Senhora de rara gentileza, que sendo vista dos rara gentileza, que sendo vista dos Cafres com assombro, logo derao parte ao Imperador, de que o Padre vinha acompanhado da sua esposa, que era huma Europea formosissima. O Imperador lhe ordenou a trouxesse á sua presença para dar aos olhos o agrado de participantes do seu bom gosto. Alvoroçou-se o Padre com esta ordem, como quem já entendia que a Santa Virgem queria ser o instrumento da conversaó do Principe, e por consequencia do seu povo. por consequencia do seu povo.

Levou elle á sua presença a Ima-

gem

gem com a devida decencia, e ao ti- Era yulg. rar-lhe o véo que a cobria, rompeo o espirito em vozes pela lingua para intimar ao Monarca Idolatra o altissimo Mysterio da Trindade; a encarnação da segunda Pessoa no seio virginal da Donzella de Nazareth, de que aquelle era huma cópia sem alma: que este Deos encarnado remira o Mundo escravo dos Deminios em pena do peccado do primeiro homem: que elle no fim do tempo havia vir a julgar os vivos e os mortos, para entao na vida futura receberem o premio, ou o castigo do bem, ou do mal, que fizessem na presente: que elle enchêra a Lei dos Judeos, unica verdadeira, com a promulgação da Lei da Graça, que era o complemento das Leis, a qual os Apostolos deste Deos Homem annunciárao a todo o Mundo, e era a mesma, que elle lhe vinha prégar no Santo Évangelho, co-mo boa nova, que lhe trazia da sua salvação eterna. O Imperador atonito do que ouvia, e attrahido da belleza da Imagem, que via, pedio ao E ii Pa-

Padre a deixasse ficar no Paço para se honrar com a presença de hum retrato da Mai do Deos, que se fizera homem.

Assegura-se que a Senhora appa-recêra varias vezes ao Imperador em sonhos com as mesmas feições da Imagem mais luminosas, e brilhantes; que the fallara em idioma incognito, que elle pedira ao Padre lhe interpretasse; que este lhe dissera serem aquellas vozes celestes, impossivel entendellas quem nao estivesse regenerado pelas aguas saudaveis do Baptismo, que elle logo recebeo com o nome de Sebastiao, por ser o do Rei de Portugal. O mesmo fez a Imperatriz cha-mando-se Maria, trezentos Grandes, e toda a Corte se commovia para lhes seguir o exemplo, quando o Inferno se valeo da potencia dos Mouros, que perturbou os seus santos designios. Estes inimigos inexoraveis do Evangelho, na sua testa com hum Cacis Theurgico insigne, taes enredos, máquinas, e quimeras armárao, que o persuadirao ser aquelle Padre hum espiao

piao do Viso-Rei da India, que lhe Eravulgi viria conquistar o Imperio, como os Portuguezes tinhao feito a muitos na Asia, e na Africa: que elle para isso dispunha os animos com prestigios, e encantações, que estavao evidentes nas chamadas ceremonias de ungir os homens com oleo, de lhes metter sal na boca, de lhes tocar os narizes, e orelhas com saliva, de proferir sobre elles palavras de enfraquecer os brios para os reduzir ao estado de cobardes, ensinando-os a soffrer injurias para naó darem uso ás armas, que eraó a major honra dos homens.

. Menos sugestões bastavaõ para abalar o Principe pouco firme na Fé. Elle, e a Imperatriz sua mulher resolvêrao, que o Padre morresse, e esta determinação que ficou entre elles, o Ceo a revelou logo ao seu Servo para esperar a morte animoso. Na noite em que elle a havia receber, andou com os braços em cruz passeando á porta da sua-cabana recitando Psalmos triunfaes, como Epithalamios faustos dos desposorios felizes, que esperava. Tan-

Era volg. to respeito lhe tinhao os barbaros, que estando occultos observando os seus movimentos, nao se atreviao a insultallo. Cançado de esperar os seus algozes, entrou na cabana, e se prostrou em terra diante de hum Santo Christo. Entad entrou de tropel a vil canalha, que lançando-lhe hum laço ao pescoço o afogou no dia 15 de Março de 1561. O seu corpo foi lançado no la-go, onde nascem os rios Mossengueze, e Motete, que o levárao ao lu-gar, que elle profetizára na vida, quando disse: que os inimigos da Fé o haviao afogar em odio della, e que o seu corpo sería lançado aonde nunca mais apparecesse.

Affirma-se que os ledes, e os tigres o guardad nas brenhas, em que e incorrupto: que os Cafres ouvem as aves fazer-lhe concertos de musica suavissimos, e que naquelle lugar apparecem luzes brilhantes. De trinta e seis annos acabou a carreira Apostolica este Athleta illustre, e o Ceo tomou á sua conta vingar a alegria, que os Mou-

**7**1

Mouros mostrárao na sua morte. Hu- Era vulg. ma inundação de gafanhotos devastou os campos, que dois annos os fez perecer de fome. Outros dois annos as chuvas contínuas nao deixárao crescer as hervas, acompanhando estas miserias huma peste voraz, que tragou innumeraveis vidas. Entao abrio os olhos o barbaro Imperador, que mandou dar a morte a sua mái por lhe aconse-Ihar a do Servo de Deos, e aos Procuradores dos Mouros, que a sollicitárao: castigo vulgar da maldade, que com o sangue dos impios ella mesma salpica os vestibulos santos que profana, ou lava o ultimo acto da Tragedia que representa.

## CAPITULO VI.

Tocao-se os successos do Brasil nos annos de 1558, 1559, e se continua com os do presente de 1560.

Depois de nos havermos referido os successos dos Francezes no Brasil

em tempo delRei D. Joao III., animados pelas industrias de Nicoláo Villagailhon; agora vamos atar o fio dos que se lhes seguirao do anno de 1558 até ao fim do de 1560 que tratamos. Os Padres Jesuitas debaixo da obediencia do seu Superior Manoel da Nobrega, já naquella grande Regiao de Santa Cruz, chamada Brasil, tinhao tomado posse do Imperio das almas, e espalhados pelos seus póvos sollicitavao os Indios, para que deixando de viver errantes, como as féras, se congregassem em sociedade para passarem a vida á maneira dos homens. Elles conseguirad o seu projecto sobre muitas das Nações Salvagens; mas a dos Temiminoz nao era tao bruta, que dei-xasse de conhecer insaciavel a cobiça de alguns Portuguezes, e que a elles, para nao serem as victimas da sua voracidade, lhes estava melhor viver no fundo dos bosques entre a ferocidade dos animaes.

Quando morreo ElRei D. Joad era segundo Governador do Estado D. Duarte da Costa, que no anno de 1558

teve por successor ao illustre Mem de Era vulg. Sá, Fidalgo de vida proba, igualmente Catholico, sábio, político, e vale-roso. O primeiro artigo do Regimen-to de que a Rainha o encarregou, con-tinha a conversaó dos Indios. Depois que serviria tres annos, e que acabados elles continuaria o mais tempo, que fosse conveniente : serviço tal, que a relevancia delle prolongou o tempo a quatorze annos. Como Mem de Sá tinha de combater com o Inferno, para observar as doutrinas santas, vestio as armas, que expugnad as incursões diabolicas, cobrio-se com o escudo, que faz sombra á cabeça no dia da guerra, levantou-se hum baluarte de fortaleza na face do inimigo; fez-se hum exemplar do Christianismo nao vulgarmente imitado nos grandes empregos. O seu primeiro intento foi impedir a antropophogia aos Indios amigos, e evitar-lhes outros damnos consideraveis para os fazer felizes.

Com as vistas neste fim promulgous Leis severas, em que mandava: que os Indios confederados dali em dian-

te nao comessem mais carne humana: oue nao fariao guerra sem causa justa, e que para ella consultariao o Estado: que formariao República, vivendo em sociedade nos póvos, aonde se levantariao Igrejas para a celebração do Culto Divino, a que deviao assistir como Catholicos. Todas as forcas de Acheronte se movêrao para transtornar a observancia destas Leis Santas; mas o Governador nao as moderou ; ellas produzírao os seus effeitos, e em pouco tempo se virao bem povoados os quatro lugares grandes de S. Paulo, Sant-Iago, S. Joao, e Espito Santo. Depois ordenou, que os Indios occupados no serviço dos Portuguezes como escravos fossem postos em liberdade: maxima saudavel, com que attrahio innumeraveis. Porque hum poderoso nao quiz executar a ordem lhe mandou insultar a caza, que desrruíra, se elle nao cedêra: segunda maxima de attracção, que avançou gloriosos os effeitos.

Nas occasiões que lhe deraő os Indios rebeldes para os atacar com as armas,

mas, sempre Mem de Sá triunfou del- Era vulg. ! les com gloria. Huma tal serie de heroicidades fazia que as gentes o respeitassem como homem superior á hu-manidade. No anno de 1559 se adiantárao os progressos da Religiao com a chegada de D. Pedro Leitao, segundo Bispo, que desembarcou na Bahia acompanhado de sete Missionarios Jesuitas, e Prelado, que exercitou as funcções do Episcopado com zelo ardente, que sublimou a complacencia: do Governador piedoso. He verdade, que daqui em diante continuárao com mais vigor a inquietar o nosso socego as insolencias dos Francezes, que colligados com os Indios Tamoyos, infestavao a Capitania de S. Vicente, fortificavao-se em muitas partes, perturbavad o nosso trafego, e o que se fazia mais sensivel erao os erros com que os seus Predicantes Calvinistas corrompiad as'nossas Christandades recem-convertidas. A necessidade de repellir a violencia com a força, obrigou o Estado a pedir á Rainha Regente mandasse promptos, e effectivos socEra vulg. corros, que ella enviou em huma armada para Mem de Sá expellir aos Francezes do Rio de Janeiro.

> Chegou o soccorro neste anno de-1560, e os pareceres dos circunspe-ctos o tiverao por pouco valente para atacar tantos Francezes valerosos, rodeados de Tamoyos infinitos, a cada hora bem providos de França, e que era temeridade ir encontrar huma ruina provavel. Differentes sentimentos faziao conceber ao Governador Mem de Sá a sua Christandade, a sua prudencia, o seu valor. Elle se resolve a ir buscar os inimigos com o pequeno apparato de duas náos de guerra, oito navios, e alguns barcos da terra, em que levava huma porçao de Indios, e tao firme na Fé, como na Esperança, navegou para o Rio de Janeiro. Sendo sentido pelos Francezes ao embocar a barra, fóra della levou a noite sobre ferro. Entre tanto o Padre Nobrega passou a S. Vicente, donde lhe mandou hum soccorro de canoas escoltadas por hum bergantim de guerra. Os Francezes abandonando as náos se re-

> > CO-

colhèraő á Fortaleza Villagailhon, que Era vulg. em sitio por natureza incontrastavel, qualificava de temeraria a resoluçaó dos Portuguezes, se elles a atacassem. Os nossos que entendêraó facil a empreza, quando observáraó o forte de longe, ao véllo de perto, elles perderiaó a coragem a naó serem Portuguezes.

Voavao estes nas azas do seu valor; mas prezas as mãos em arrastar a artilharia, com que dois dias, e duas noites batérao em balde os rochedos impenetraveis aos golpes de tantas balas. Aonde ellas nao podérao abrir brecha, a rompêrad os braços fortes, que arremettendo á fortaleza pelo lado da barra chamado das Palmeiras, elles a rendêreo com morte de todos os defensores. Daqui passáraő com o mesmo impulso a atacar o penedo, que servia de armazem da polvora, aonde foi igual o successo, e o estrago. Os Francezes, e Tamoyos, que ficárad vivos, se lançárad dos muros, -huns a salvar-se nas náos, outros a fugir nos bateis, deixando nas nossas mãos a fortaleza, muita artilharia,

municões, viveres, despojos em abundancia, e huma das victorias mais assinaladas, que se conseguírao no Brasil pelo inexpugnavel do sitio. Nós fie zemos voar a fortaleza por nos faltarem os meios de a conservar, ainda fraco o poder do Brasil na consideraçad, de que nos era mais vantajoso empregallo na India, donde nos vinhao as riquezas salpicadas com o sangue das victorias.

Ao mesmo tempo nas Capitanias de Porto Seguro, e dos Ilheos a Naçao Aimoré, descendente dos antigos Tapuyas, forte, robusta, de estatura agigantada, entrou a commetter insultos, que desafiavad as nossas attenções. Estes Salvagens descendo das montanhas, aonde muitos annos vivêrao escondidos, vierao guiados pelas correntes dos rios a buscar o mar em numero tao monstruoso, que cobriao os campos. Dominados da sua natural ferocidade, elles a mettêrao em uso -nas duas Capitanias dos Ilheos, e Porto Seguro , nao se vendo nas Aldêas dos nossos Indios, nos hens dos Portuguezes, e dos Jesuitas, mais que roubos, incendios, pilhagens, em tudo devastação sem meios para a reparar com algum modo de defensa. Os echos de tantos estragos chegárao á Bahia, e elles bastárao para despertar a compadecida piedade do Governador Mem de Sá, logo resoluto a ir castigar os atrevimentos dos brutos pela mao propria. Com a gente que tinha prompta foi desembarcar no porto dos Ilheos, e sabendo que os Salvagens se haviao embrenhado nos lugares fragosos, que elles mesmos conheciao inaccessiveis, a todo o risco se determinou atacallos.

Com huma marcha em que se atropellárao difficuldades só venciveis á
constancia Portugueza, Mem de Sá
chegou ao sitio, aonde os Barbaros
se faziao fortes. Elle os investe, os
corta, com poucos homens vence hum
mundo de gente; dá fogo ás suas brenhas; ardem bosques, que occupao
legoas de terra, e converte a noite em
dia, desnecessario o Sol longo tempo
para illuminar as montanhas. Elle se

Era vnlg.

retira triunfante, quando na praia encontra hum montad de monstros, que
o esperava rugindo como féras em vozes tad descompassadas, que pareciad
abalar os Ceos, e fazer tremer a terra. Mem de Sá animando a coragem,
embosca ametade da gente: ordena,
que a outra ametade marche com passo accelerado como quem foge, para
que os Salvagens a sigad, e mettidos
entre dois fogos, sejad atacados com
vantagem por vanguarda, e retaguarda.

Da sórte que elle discorre, assim succede. Encarniçados os Barbaros em perseguir os que se retirao, sahem os da emboscada, e os investem pelas espaldas. Elles voltao caras á defensa: fazem o mesmo os imaginados fugitivos; carregao sobre elles, que atacados entre os dois corpos, nao podendo ainda tomar terreno para a retirada, vao deixando as cabeças nos lugares, aonde punhao os pés. Nao tendo mais refugio que o do mar, elles se lançárao ás ondas, que tragárao innumeraveis. O resto com os peitos

em terra pedio misericordia, que lhe Era vulgafoi concedida debaixo da condição de
viver em Aldêas sujeitos ás mesmas
Leis, que Mem de Sá promulgára,
e que observavao os Indios domesticos. Elle se recolhe á Bahia satisfeito,
de que victoria tao completa firmava a
paz, augmentava o numero, e grandeza dos povos, avançava os progressos, e multiplicação das Christandades.

Para concluirmos neste lugar com o que pertence ao Brasil até o anno de 1562, no transcurso deste tempo infestavad os Tamoyos a Capitania de S. Vicente, aonde algumas das possas Indias com gentileza rara sacrificavao as vidas para conservarem a pureza incontaminada: milagre da Graça obrado por instrumentos, que male acabavao de depôr a barbaridade. Se a fome de carne humana obrigava os Tamoyos a romper em excessos a o mesmo appetite brutal trouxe do Sertao aos Tupis, que em grande numero invadirao a nossa Villa de Pirarininga, quando ella se na o podia defender. Su-· TOM, XV. prio

prio a Fé a falta das forças, e animados os poucos homens pelo memoravel Indio Martim Affonso, que antes se chamou Tebyreçá, espirito faça-nhoso, e intrepido: elles determinárao arrostar a chusma dos Tupis, e recambiar as suas mulheres, que vinhao armadas de muitas caldeiras para cozerem a carne dos nossos, que já imaginavao vencidos. Mas se a Fé forte he capaz de mudar os montes, a de poucos Indios foi tao viva, que bastou para dissipar como ao pó na face do vento o turbilhao formidavel de muitos mil monstros, ou féras devorantes.

Seguio-se a esta victoria a morte por huma parte sensivel, por outra edificante do alentado Indio Martim Affonso. Se a sua enfermidade entristeceo, a sua morte penetrou os espiritos pela falta de hum homem de tanto valor: o modo della os encheo de inveja santa, de santa emulação, espirando como Apostolo o que nascêra Barbaro. Mas o socego em que elle deixou o Sertao de Piratininga, na Costa maritima os Tamoyos o fizerao Eravulg. degenerar em desordem, sempre fa-mintos da branca carne dos Portuguezes. Vasco Fernandes Coutinho quando chegou de Portugal quizera remediar a em que via fluctuar a sua Capitania do Espirito Santo; mas falto de meios, teve de os pedir a Mem de Sá, que nao duvidou mandar-lhe hum bom soccorro ás ordens de seu filho Fernao de Sá. Este Fidalgo, ainda que vencedor no primeiro encontro, atacado depois por huma multidao de Salvagens, que só com os gritos impediao os officios da alma, coberto de huma nuvem de frechas quiz retirar-se para o mar. Elle o fez com tanta confusad, que nas mãos dos Barbaros deixou a vida na flor dos annos, e na praia muitos cadaveres para pasto dos famintos ventres.

## CAPITULO VII.

Escrevem-se os successos da India nu anno de 1560.

Viso-Rei D. Constantino de Bragança sempre applicado a fazer teliz o tempo do seu governo na India; bem informado da obstinação do Imperador da Ethiopia Adamas Seghed, ou Sagad, determinou reter o Patriarca, e enviar ao Bispo D. André de Oviedo o Irmao Fulgencio Freire com muitas cousas necessarias, especialmente para o Culto Divino. O seu transporte foi encarregado a Christovao Pereira Homem, que com tres navios havia navegar ao porto de Arquico, e saber noticias das galés dos Turcos. Para seur mal se encontrou elle com quatro, que mandava o celebre Cafar, quando se fazia na volta da Ilha de Camarao, e já perto de Arquico os nossos navios com grande trabalho podérao escaparlhe das mãos. Mas quiz a desgraça, de que lhes tornasse a apparecer por prôa

prôa a galé de Cafar, de que intenta- Era vulg. vao fugir. Nao o podendo fazer o navio de Christovao Pereira, elle, e quinze camaradas se baldeárao na galé para travarem hum choque vistoso contra 150 Turcos espantados da temeridade.

Com valor pasmoso os forad os nossos jarretando, e levando a golpes pelo convez, até que atropellados pe-la multidad, evabertos a feridas, os mais forad mortos, o navio tomado, e os dois que ao longe forad expectadores da tragedia, voltárao para Goa, ende o Viso-Rei castigou os Commandantes como merecia a sua fraqueza. O Jesuita Fulgencio, e oito Portuguezes, depois de estarem algum tempo no Cairo forao resgatados por via de Italia, e voltárao ao Reino. Soube-se esta desgraça na Ethiopia, aonde foi sentida do Bispo, e dos Portuguezes, que com ella aggravárao a dor da sua decadencia no Imperio originada da perseguiças inexoravel do Imperador contra os Christaos. Della se sentíras muitos dos Portuguezes, que ances o - i (i . . : ser-

serviao, e agora tomárao partido contra elle no serviço dos Turcos, que com o seu esforço o vencêrao: resolução forte, que fez correr a illustre penna de D. Manoel de Menezes, General da armada, e Chronista Mór, para escrever: que os Portuguezes também sabem ser Turcos quando querem, e talvez querendo mais do que he justo.

Neste lugar nao devemos esquecer a viagem fatal do Governador da India Francisco Barreto para o Reino, em que gastou tres annos sempre engolfado em trabalhos. Depois de perder toda a sua fazenda, de invernar em Mocambique, de sahir, e tornar a arribar ao mesmo porto, de voltar outra vez a Goa; ultimamente neste anno se embarcou na não S. Giao, que o trou. xe a salvamento a Lisboa, aonde chegou aos 13 de Junho de 1561. A Corte o recebeo com prazer extremo como a homem resuscitado, que havia trez annos o suppunha morto. Elle apresentou á Rainha a estimavel joia de huma pedra, que hum soldado achá--702

achára na praia de Ceilad, na qual a Era vulg. mesma natureza impellida pela potente mao do seu Author lavrou hum argumento visivel para prova do que na Fé se nao deixa vêr. Era esta pedra parda na côr, na grandeza como bum ovo, nella figurados de varias côres os sete Ceos, e entre elles collocada por modo admiravel a Imagem da Virgem Santissima com o Menino Jesus nos braços: joia preciosa, que muitos annos se guardou no thesouro das Rainhas de Portugal, e nao sei se ainda hoje se guarda, ou se passou a enriquecer o das Rainhas de Castella, continuando os mesmos milagres, que fez na India.

O zelo do Viso-Rei D. Constantino sempre ardente em promover os avances da Religiao, elle o fez emprender huma nova guerra a favor dos Christãos da Costa da Pescaria, que erao as victimas do furor, da cobiça, e da avareza dos Badágas, povos igualmente ladrões, e ferozes. Fautorisava estes insultos o barbaro Rei de Jafanapatao, Senhor da Ilha de Manar.

Era vulg. que contra os miseraveis opprimidos levava em huma mao o ferro, em outra o fogo; tenaz em desistir da cruela dade, facil em emprendella. Martim Affonso de Sousa fez este Reino tributario de Portugal , quando passou pela Ilha de Ceilao, de que elle he membro. O seu Soberano de tudo esquecido, nada mais lhe fazia especie, que applicar á molestia do seu odio banhos do sangue Christao, fartar nelle a sua hydropesia com tanta ganancia do Ceo, como lastima da piedade

> Para castigar neste Principe com o mesmo golpe as injurias feitas á Religiao, e ao Estado, D. Constantino preparou huma armada de doze galés, dez galeotas, e setenta navios, que entregou ao commandamento dos Fi# dalgos mais distinctos da India. Na passagem por Cochim tomou a bordo o Bispo D. Jorge Themudo, que o quiz acompanhar nesta empreza, estimada guerra da Religiao, e com felicidade surgio a armada no porto de Jafanapatao. Determinado o desembar-

barque, o Viso-Rei regulou o plano Era vulgda operação distribuindo a gente em einco corpos, que erao mandados o da vanguarda por Luiz de Mello da Silva, os mais por D. Antonio de Noronha o Catarraz, por Martim Affonso de Miranda, por Gonçalo Falcao, e por Fernao de Sousa de Castello-Bran-: co. Nesta ordem se rompeo a marcha: enfiada por caminhos estreitos, que iao dar á Cidade, donde sahio o Principe filho delRei com dois mil homens para a cortar; mas fustigado pelo fogo das galés teve de buscar a seguranca no azilo dos bosques.

Na entrada da Cidade á boca da primeira rua se via hum monte de folhas de palma, em que reparou D. Fernando de Menezes, e advertio a Luiz de Mello, que ellas escondiao artilharia. Soou logo a primeira peça sem fazer effeito por estar apontada por elevação: a segunda matou ao Alferes de Luiz de Mello, e-dois soldados. Joaó Pessoa arvorando a banx deira cahida, e seguido do esquadrao ganhou a bateria, deixando o passo fransalvo em huma Cidadella na distancia de quasi duas legoas. Quando rompeo a Aurora, que os Portuguezes esperavao para consummar a conquista, virao a Cidade despejada, e a mettê-

Era vulg. franco para os outros corpos tomarem as bocas das ruas. O Rei sustentou nellas o combate com vigor já soccorrido pelo Principe seu filho; mas ao declinar o dia perdeo a sua Corte, e se fortificou no Palacio para se defender no seguinte. Entao a imagem horrorosa do conflicto lhe deo entendimento na afflicção para nessa mesma noite lhe por o fogo, e a si em

Acabada a pilhagem, e informado D. Constantino do lugar para onde El-Rei se retirára, marchou sobre a Cidadella na mesma ordem, com que stacára a Cidade. Sem constancia o Rei para se defender, antes de descobrir a face dos inimigos se foi esconder nas matas. D. Constantino ficou na Cidadella, e mandou nos seus alcances a quatro Capitaes, que o encontrárao ja nasoterras do Reino de Trinquini-

malle buscando as montanhas, aonde Era vulz. o salvou hum elefante costumado a romper as densas espessuras. Do sitio intractavel mandou elle pedir a paz ; offerecendo restituir ao Rei de Cota os thesouros de Tribuli Pandar, que na guerra com os Portuguezes foi encontrar no poder deste Tyrano a morte emvez de refugio, e promettendo ceder a Ilha de Manar, submettendo novamente a sua Corôa a ficar tributaria da: de Portugal. Elle nos entregou em retens a seu filho o Principe de Jafanapatao, que foi o garante da paz, e do exacto cumprimento das promessas. Mas quando as cousas se achavao neste estado, los Ilheos formárao huma conjuração tao subita, que antes do mal ser sentido q muitos dos Portuguezes derramados pelos lugares forao as victimas della, entrando os Emissa. rios dos Christãos de S. Thomé destinados para virem morar em Jafanapatao, of Custodio dos Franciscanos com os seus Religiosos, que mor-rêras constantes pela Fé, e o mes-mo succederia ao Bispo de Cochim

Era vulg. se com tempo se nao recolhesse á armada.

> O Viso-Rei esteve nos termos de correr igual perigo no mesmo dia do catastrophe em huma caçada para que o convidárao alguns dos conjurados; mas a Providencia guardou a sua preciosa vida. Como se frustrava o principal designio da jornada pela repu-gnancia, que os Christãos de S. Thomé mostravao de vir para Jafanapatao; D. Constantino cuidou em fazerobservar os Artigos do Tratado para: se recolher a Cochim, e porque lhe nad escapasse o seu garante , que erao Principe ... o mandou segurar com hum grilhad, que perderia o que tinha de affrontoso por ser forrado de veludo. Nesta figura o trouxe para a Ilha cedida de Manar, aonde descobrio sitio vantajoso para a fabrica de huma fortaleza, de que havia encarragar o governo a Manoel Rodrigues Continho; que da Gosta da Pescaria mouxesse todos os moradores de Punieale para oster a coberto dos insultos, que padeciao maquella terra , o que foi

foi com effeito executado; ficando os Era vulg. Religiosos Franciscanos, e Jesuitas encarregados da educação destas Christandades, que transmigravao para Manar.

Entre os despojos tomados em Jafanapatao devemos fazer memoria do celebre dente do Bogio, que a gentilidade de Ceilao dizia ser de hum dos seus Santos, ou Deos memoravel, que elles chamavao Budao. A infame reliquia do macaco recebia tantos cultos da superstição espiritualisados pelas fabulas, e patranhas, que della contavao, que todo o Gentilismo lhe tributava venerações profundas, e a guardavao em huma especie de relicario de ouro guarnecido de preciosos rubins e diamantes. Sabendo depois o Rei de Pegu, que este monumento raro da piedade Idolatra estava em poder do Viso-Rei, mandou por huma Embaixada solemne pedillo, e offerecer por elle boa parte dos seus thesouros. Queriao os espiritos sem escrupulo, que pelos interesses do Estado nenhum se fizesse de ajustar o cambio. Innumera-

veis se offereciao para conductores, que indo pelos portos da Asia dando a beijar o retabolo, seria pequeno o buque das náos para accommodar as offrendas. Pelo contrario D. Constantino de espirito mais delicado, mandando examinar a materia, e conformes as decisões com a sua; em conselho pleno fez reduzir o dente a cinzas, e queimallas em hum brazeiro, mais attento á Religiao, que ao interesse.

Antes que elle sahisse de Manar, despedio para Governador das fortalezas de Columbo, e Ceilaő a Balthazar Guedes de Sousa, que levou as instrucções do que havia obrar D. Jorge de Menezes Baroche, mandado vir á Ilha para com a sua dexteridade dar execuçaő aos negocios, de que ficava encarregado. Immediatamente partio para Cochim, aonde achou duas das seis náos, em que este anno sahíra do Reino D. Jorge de Sousa, que trazia nellas ás suas ordens aos Capitães Vasco Lourenço de Barbuda, Jorge de Macedo, Lourenço de Carvalho, Ruy de Mello da Camara, e Francisco

Figueira de Azevedo. O Principe de Fravulg. Jafanapatao foi mandado para Goa, e os Principes de Cota, que seu pai retinha do tempo da guerra passada, e agora entregou a D. Constantino, forao remettidos ao seu Rei. D. Jorge de Menezes Baroche, que ficou governando as praças de Ceilao, avancando as suas proezas, e as que havia obrado o seu predecessor Affonso Pereira de la Cerda em defensa do mesmo Rei de Cota contra o Madune seu irmao, conseguio grandes vantagens, que seriao completas, se a falta de municoes nao o fizesse suspender os designios: falta, que'o transportou a morder colerico na arêa da praia, quando se retirava impossibilitado de consummar a vingança.

Na volta de Ceilao para Cochim, D. Constantino teve huma conferencia com o Rei da Pimenta, em que ficou confirmada a paz, que recahio sobre as desordens passadas, de que eu já -dei noticia. Ella porem nao impedio aos Principes do Malabar as inquieta-ções, que fomentavas ao Rei de Co-

chim

chim protegidos pelo de Calecut. Elles obrigárao D. Constantino a mandar soccorio a Joao Pereira, Governador de Cranganor, por D. Francisco de Almeida com boas tropas, seguido depois por Luiz de Mello da Silva, que haviao restaurar a Ilha de Primbalao tomada pelos inimigos. Ambos os partidos se atacárao, e Luiz de Mello saiu mal ferido da escaramuça; mas a vantagem foi nossa, ou do Rei de Cochim, que restituimos á posse da sua Ilha.

O Viso-Rei concluidos estes negocios, marchou para Goa, aonde o esperavao novos Embaixadores do Rei, que fora de Baçorá, e dos Senhores das Ilhas Gizares, que lhe pediao a renovação dos soccorros para acabarem de derrotar os Turcos, que elles tinhao encurralado no recinto da fortaleza. O Viso-Rei depois de ouvir o Conselho, mandou a seu favor huma frota de vinte vélas commandadas por Sebastiao de Sá, que havendo acabado o seu Governo de Çofala, navegando para o Reino se perdêra a sua não,

**97** 

náo, e elle voltou para a India. Ao Era vulgmesmo tempo despachou para ir acabar o seu governo de Ormuz a D. Joao de Ataide, já purificado dos crimes por que Francisco Barreto o privára delle; e a D. Francisco Deça para de novo tomar posse do de Malaca, em que viera provido do Reino nas náos deste anno.

Nada pôde conseguir a armada de Sebastiao de Sá, que encontrando a estação avançada, assaltando-o huma tormenta furiosa sobre as Maldivas, os navios desgarrados tiverao de se refugiar nos portos das Costas de Cambaya sem esperança de lograr o proje-cto de Baçorá. He verdade, que ella nao foi entao inutil nestas paragens para acudir aos insultos, que os Abexins faziao nas terras de Damao, depois que abandonámos a fortaleza de Balsar. Ithimiticao teve industrias para se apoderar da pessoa do menino Rei de Cambaya com dôr mortal de Madre Maluco, que era hum dos seus Tutores. Para traçar a sua vingança entendeo ser-lhe necessario fazer-se senhor TOM. XV.

de Surrate, que era de seu cunhado Cedemecao, filho de Coge Cofar; mas divertido desta idéa por sua mulher, que era irma de Cedemecao, elle a mudou para a tomada de Damao, aonde aportára Sebastiao de Sá com alguns dos seus navios destroçados, outros com a sua capitania a Chaul. D. Diogo de Noronha que governava aquella praça, e pagava bem ás espias, soube as intenções de Maluco, antes

que elle as fizesse publicas.

Como o Viso-Rei se achava ainda em Ceilao, e D. Diogo sem soccorros receasse o sitio; por meios com honestidade, ou sem ella, determinou suprir com as industrias a falta do poder. Para conseguir o projecto armou a intriga de capacitar a Cedemecao: que seu cunhado Madre Maluco, fingindo que marchava sobre Damao, vinha com todo o seu poder a usurpar-llie a Cidade de Surrate: que elle appareceria na frente dos seus muros, e que depois de o tratar com ami-zade fraudulenta, lhe pediria de emprestimo para atacar a Damao o gros-

so basilisco, que elle tinha na sua pra- Era vulg. ça, o qual para logo sería assentado contra os muros de Surrate, que lhe queria conquistar com as suas mesmas armas. Este fingimento de D. Diogo de Noronha foi bem fautorisado por Diogo Pereira, e pelo Judeo Coge Abrahem, déstros intrigantes, de que se servio Cedemecao para espias das intenções de Madre Maluco, a que logo veremos os effeitos.

## CAPITULO VIII.

Continuao os successos da India no fim deste anno, e principiao os de 1561.

uasi capacitado Cedemecao, nao só pelo aviso de D. Diogo de Noronha; mas pela destreza dos estratagemas das duas espias simuladas, el-le desconfia dos intentos de seu cunhado Maluco, que foi visitar com cautela acabado de chegar ás visinhanças de Surrate. Nao bastárao as excessivas demonstrações de agrado, que Gii el-

elle lhe mostrou, para Cedemecao se nao confirmar na desconfiança, quando Maluco lhe pedio o basilisco. Elle a tudo condescende com affectação, e para sair de cuidado o convidou para nessa noite ir cear com elle a Surrate: convite, que nao recusou o animo sincero do Principe infeliz, entrando na praça acompanhado de cem Officiaes dos mais distinctos do exercito. Todos elles foraó degollados por 200 assassinos na mesma sala do convite. No outro dia Cedemecao com todas as suas gentes, e seguido de Diogo Pereira com muitos Portuguezes, cahio sobre as tropas de Maluco, que tomadas de improviso, sem Chefes, que as conduzissem, o mesmo foi serem assaltadas, que destruidas; Damao ficar segura sem susto, os Portuguezes vingados sem sangue.

As vozes desta perfidia soáraő dissonantes nos ouvidos do moço Chinguiscao, filho de Madre Maluco; que herdára unidos o valor deste pai, e a coragem de seu avô Çofar. Elle bramindo pela vingança, reunio as

### DE PORTUGAL, LIV. LIII. 101

tropas, e se apresentou sobre Surrate Era vulg. furioso. Cedemecao consternado pedio a D. Diogo de Noronha que o soccorresse com as forças de Damao. Com déz navios encarregou elle esta com-missao a Luiz Alvares de Tavora, bem advertido a portar-se de modo, que ambos os pleiteantes entendessem, que la fazer as vezes de seu parcial, sem o ser de algum. Semelhante ordem foi tao bem executada, que a guerra acabou nao mostrando mais consequencias, que nem Cedemecao, nem Chinguiscao penetrarem nunca a má fé de D. Diogo, mettida em uso pelos interesses do Estado. Pouco tem-po gozou este Fidalgo o fruto das suas industrias, morrendo no estado da pobreza originada da liberalidade monstruosa, com que despendeo no serviço do Rei os avultados cabedaes, que adquirio em tantos governos importantes.

Como os motivos que teve Chinguiscao para nao concluir a vingança da morte do pai sobre seu tio Cedemecao foi a necessidade de acudir á

invasao, que nas terras dos seus Estados fazia Alucao : este desbaratado, a sua Cidade de Veredora restituida, elle torna sobre Surrate com maiores espiritos no mesmo semblante carrancudo. Cedemecao, e Diogo da Silva, que succedêra a D. Diogo de Noronha interinamente no governo de Damao, derao parte ao Viso-Rei do que passava, ambos com o designio de serem soccorridos. Elle resolveo a fazer desta guerra hum empenho do Estado, e encarregalla a D. Antonio de Noronha o Catarraz, que embarcou em catorze navios com muita Nobreza, levando para Governador de Damao a Luiz de Mello da Silva, merecedor de todas as honras pelos seus relevantes serviços. Á armada de D. Antonio se incorporou a que Sebastiao de Sá levava á expediçaő de Baçorá, e arribára com o tempo ás Costas de Cambaya como fica dito. Chinguiscao estava reforçado com as tropas de dois Principes Mogores, que elles mandavao em pessoa, sensiveis aos desejos de virem ás mãos com os Portuguezes.

Tá

## DE PORTUGAL, LIV. LIII. 103

Já na barra de Surrate se forad Eravulg. ajuntar com D. Antonio de Noronha Ruy Gonçalves da Camara, Tristao Vaz da Veiga, e outros Fidalgos em vários navios, que engrossárao a armada para a mostrarem aos inimigos respeitavel, e guerreira. Como nós entravamos nesta guerra com a promessa de Cedemecao nos entregar Surrate, D. Antonio lha lembrou para nos admittir na praça, e elle lhe fez aviso fosse dar fundo defronte dos seus muros. Na navegação do rio os inimi-gos fizerao fogo sobre os navios matando alguma gente; mas os Portuguezes estimulados saltárao em terra, e os investírao nas trincheiras com coragem superior ao encarecimento. Os Principes Mogores ficárao pasmados do effeito dos nossos golpes, que augmentando o destroço, obrigárao á mai de Chinguiscao a mandar-lhe dizer; que se retirasse, e lhe pedia nao combatesse aquelles monstros desesperados, nao succedesse deixar nas suas mãos a vida, como a deixou seu avô Coge Cofar.

fi-

Ficárao senhores do campo, e dos despojos quatrocentos Portuguezes, que forad os instrumentos de victoria tad decisiva ganhada sobre 200000 Barbaros. D. Antonio triunfante requereo a Cedemecao a entrega de Surrate, como ajustára com o Viso-Rei. Se elle tinha esta tençao, soube dissimulalla, ou por se vêr já livre do susto, ou pelo receio, de que as suas tropas já desconfiadas o matassem. Para evitar qualquer damno, Cedemecao tomou o expediente de fugir; os soldados de Surrate o de se defender, e para isso puzerao na sua testa a Caracem, cunhado de Cedemecao, que depois de andar occulto pelos montes, buscou o refugio da Corte de Cambaia, aonde foi bem recebido. Chinguiscao, sempre desejoso de vingar o sangue de seu pai, nella mesma o fez degollar por dois amigos de Cedemecao, que elle trouxe ao seu partido, e ajustando-se com Caracem o deixou possuir o dominio de Surrate. D. Antonio de Noronha, nao tendo mais que fazer, se recolheo a Goa; mas encontrou lasti-

### DE PORTUGAL, LIV. LIII. 105

mada a severidade de D. Constantino, Era vulg. que ainda mal informado o mandou prender, por deixar passar a occasiaó, que nao teria outra, de tomar Surrate.

Nós somos já entrados no anno de 1561, em que se concluírad os succes-sos, que acabo de referir. Aos deste damos principio com a nomeação, que a Rainha Regente fez da pessoa de D. Francisco Coutinho, Conde do Redondo, para Viso-Rei da India, c successor de D. Constantino. Elle fará a sua viagem em cinco náos com os Capitaes Gonçalo Correa, Manoel Jaques, Francisco Figueira, e Pedro Alvares Vogado; mos em quanto navega até Moçambique, e com felicidade a Goa, aonde chegou a sete de Setembro: nós concluiremos o governo de D. Constantino com o elogio das suas altas virtudes, humas infundidas como pela transfusaó do sangue, outras adquiridas por meio das instrucções domesticas.

D. Constantino filho quarto do Duque de Bragança D. Jayme, e de sua

Era vulg. segunda mulher D. Joanna de Mendoça, foi, e veio da India só D. Constantino. Nas nossas idades temos nós visto, que as pessoas destinadas para o governo daquelle Estado, alem da Dignidade de Viso-Reis, os que erao Fidalgos razos, iao para lá Condes, e os que erao Condes iao Marquezes; premios com anticipação, ou elles fossem relativos á qualidade das pessoas, ou aos serviços imaginados, e futuros. D. Constantino filho do Duque de Bragança foi á India Viso-Rei, veio D. Constantino, e achou de menos o seu emprego de Camareiro Mór, que na ida requereo se lhe conservasse, e na vinda requerendo-o nao lho dérao. Elle teve de se contentar, e receber por assignalado premio dos seus grandes serviços a Capitanía de Cabo-Verde, que arrendou por seiscentos mil réis; mas na cobrança delles encontrava na mercê tantas durezas, que pedio a ElRei lhe consignasse a mesma quantia na Villa de Estremoz como se lhe concedeo, para que a graça nao deixasse de ser effectiva. Era

Era D. Constantino Principe, e Era vulg. Portuguez. Se pelo lado de Principe as attenções lhe erao devidas, pelo de Portuguez nao escapou á mordacidade da emulação. Chegado o successor, elle foi esperar em Panelim o mez de Janeiro, em que embarcou para o Reino, e fez a viagem com a fe-licidade da primeira, tranquillo, e socegado o mar, como se este elemento feroz, abatendo a arrogancia estivesse reprehendendo as ondas alterosas, que levantando-as a inveja na India, vierao bater em Portugal. Alem de do-ze mil cruzados empregados em diamantes para pagamento das suas dividas, D. Constantino nao trouxe para o Reino mais que as amostras de todas as Nações da India, e os Artistas de todos os officios, que nelle po-deriao ser necessarios. A náo para a viagem elle a mandou fazer á sua custa das quantias dos seus ordenados, que poupava economico, dando-lhe a Invocação das Chagas, pela grande devoção que tinha ás de Jesu Christo: náo, que nao fazendo agua derrama-

Era vulg. da no suor dos pobres sem paga, esla foi tao feliz, que na duração de vinte e cinco annos levou á India quatro Viso-Reis, passou dezasete vezes o Cabo de Boa-Esperança, e veio acabar cabrea no Téjo.

Na sua mesma conserva navegavao cartas para a Corte, que iao derramando veneno sobre as mais bellas das suas acções, quando o seu governo foi hum dos melhores, dos mais sábios, dos mais prudentes, que se tinha visto na India. Na testa da calumnia marchava o alto desprezo, que fizera D. Constantino das enormes sommas promettidas pelo resgate do dente do bogio tomado em Jafanapatao, a tempo que o Estado necessitava del-las, e quando os Gentios para idolatrarem nao lhes faltavao Idolos: desprezo insensato, que deo occasiao ao pasquim, que lhe puzerao em Goa, representando-o com o Arcebispo assentado junto a huma meza, rodeado de Theologos, no meio delles hum brazeiro ardendo, no seu torno muitos Gentios com as bolsas nas mãos,

## DE PORTUGAL, LIV. LIII. 109

esculpida cinco vezes a letra C, que Eravulg. significava no idioma Latino: Constantinus, Cali, Cupidine, Cremavit, Crumenas: Ironia, que vinha a persuadir, como D. Constantino com a alma fixa no Ceo, desprezára os thesouros da terra. Outros deitaó á boa parte este emblema, de que fazem Authores aos Jesuitas. Como quer que seja, nós diremos com palavras proprias do grande D. Manoel de Menezes: Mas viva D. Constantino, que com esta esclarecida acçaó eternisou a fama da Christandade Portugueza por todas as Nações do Mundo.

Sobre todas as virtudes de continencia rara em annos verdes, de moderação, de liberalidade, de valor, de humildade em nascimento tao alto, brilhava em D. Constantino o zelo ardentissimo pelo augmento da Fé Catholica. Tanto se escandalisou delle hum prezado de grande Ministro, que lhe disse em Goa demasiado, ou atrevido; Senhor, algum dos seus predecessores esgotou tanto os thesouros da India: quando quizermos carregar

as náos para o Reino nós o faremos de listas de convertidos por ordem ephimerica, que he fazenda boa para carregação de Frades; mas não para o Viso-Rei da India mandar ao Rei de Portugal. D. Constantino sem alteraçao do espirito lhe respondeo: que as drogas de maior estimação, que elle podía mandar da India aos Reis de Portugal eraő as suas náos carregadas das noticias, de que cada dia entravao no gremio da Igreja milhares de Gentios convertidos. Bem parece que esta principal, e Santa idéa do Viso-Rei foi approvada pelo mesmo Rei D. Sebastiao, que quando mandou a pri-meira vez a D. Luiz de Ataide governar a India, lhe disse: Ide, e governai tao bem como D. Constantino.

Finalmente, elle chegou a Lisboa, e sem perder tempo a calumnia, o foi denunciar, de que deixava roubada a India; que a sua náo vinha carregada de riquezas. Acreditou-se a impostura; com exacçao se registou a náo, e nao se achando mais que as poucas pedras já referidas, as levárao á Casa da In-

dia,

#### DE PORTUGAL, LIV. LIII. 111

dia. Vista a pobreza de hum Gover- Era vulganador do Estado, conhecido o testemunho levantado na face do Rei, se lhe mandáraő entregar as pedras com ordem, de que pagasse os direitos.

O Principe magnanimo, se sensivel á injuria, mais tocado da fidelidade, da dilatação, da sua magnanimidade, respondeo: que tornava a mandar as pedras; porque como se lhe mandava pagar direitos de tenuidade semelhante, devia suppôr, que o seu Rei estava em necessidade, e que estimava ter ido á India poupar aquelle pouco cabedal, que trazia para pagar as suas dividas, o que faria por outro modo, querendo nao se defraudar da complacencia de servir com elle as urgencias da Coroa: Resposta sublime, que desafiou o pejo dos Ministros para lhe mandarem entregar o cabedal. Elle se satisfez com passar o resto da vida em Estremoz na sociedade de sua mulher D. Maria, filha de D. Rodrigo de Mello, Marquez de Ferreira; e porque nao teve filhos, deixou por herdeiro a seu sobrinho D. Constanti-

no, filho do mesmo Marquez, e da primeira mulher, que era sua irma, nem no anno de 1571 quiz acceitar o Viso-Reinado perpetuo da India, que ElRei D. Sebastiao lhe offereceo com hum grande Titulo, preferindo o seu descanço a todos os outros interesses.

#### CAPITULO IX.

Trataō-se as primeiras acções do Viso-Rei Conde do Redondo até ao fim do anno de 1561.

E stimava a Corte de Lisboa ao Conde do Redondo D. Francisco Coutinho por hum Fidalgo de humor jovial, judicioso nos seus apopthegmas, facil em ditos graciosos, homem de qualidade, e de merecimento, habil na paz, como entad mostrava no cargo de Regedor da Casa da Supplicação, valeroso na guerra, como fez vêr em Africa quando foi Governador de Arzila. Com quatro mezes completos de feliz viagem chegou elle em 15 de Julho a Moçambique, aonde foi bem

bem hospedado por D. Luiza de Vas- Era vulg. concellos, mulher de Pantalead de Sá. que havia ido a Cofala por haver succedido a Sebastiao de Sá no seu governo. Chegado a Goa a sete de Setembro, como dissemos, tratou a D. Constantino com as honras devidas ao seu alto nascimento, e encarregado do governo, cuidou logo na expediçao das náos do Reino, em que havia embarcar o seu predecessor, e com elle D. Antonio de Noronha o Catarraz. outro D. Antonio de Noronha, sobrinho do Viso-Rei , e Sebastiao de Sá. Ainda ficavao na India outros dois Fidalgos do mesmo nome, de que havemos fallar nos seus lugares, e mortos dois irmãos deste appellido, filhos do Viso-Rei D. Garcia de Noronha, a saber, D. Antonio de Noronha, que morreo governando Malaca, e D. Alvaro de Noronha, que naufragou na Aguada de S. Braz, e se afogou na passagem de hum pequeno rio com lastima dos seus amigos,

Nao tardou o Conde em merecer os obsequios das gentes da India, TOM. XV. H quan-

### 114 HISTORIA GERAL

Era vulg. quando o virao amontoar despachos, e expedir frotas sobre frotas para entreter, eutilisar os homens. Em quanto aos primeiros, elle mandou por Garcia Rodrigues de Tavora, que sahira muito rico do governo de Chaul, render a Luiz de Mello da Silva, que estava no de Damao, e diziao que o Conde o queria em Goa para o cazar com huma filha: para governar Dio enviou a Martim Affonso de Miranda; porque o Governador Filippe Carneiro queria vir para o Reino participar da fortuna de seu tio Pedro da Alcacova, Secretario de Estado, e valido. da Corte: para Maluco foi Henrique de Sá occupar o lugar, que estava va-go por morte de Manoel de Vasconcellos; seguindo-se a estes outros muitos despachos, que deixárao as gentes satisfeitas.

Em quanto ás frotas, pelas noticias, que recebeo em Outubro, de que Cafar determinava sahir do Estreito com as suas galés para dar caça aos navios de Ormuz: elle pôz prompta huma esquadra de dois galeões.

vin-

vinte e tres galeotas, e fustas, em que Era vulg. embarcárao 650 soldados, e muita Nobreza ás ordens de D. Francisco Mascarenhas, que com elle viera do Rei-no, e depois foi Conde de Santa Cruz, Capitad dos Ginetes, e Viso-Rei da India. Sahio esta esquadra de Goa a 15 de Novembro, e apenas se fez á véla, o Conde despedio outra de oito navios commandados pelo Capitad Manoel Travaços, que nas Costas do Canará havia assegurar as Cáfilas, que traziao mantimentos a Goa. Ultimamente aprestou terceira esquadra composta de tres galeões, e alguns navios, tambem com o destino do Estreito de Meca, de que nomeou Chefe a Jorge de Moura, Collaço do Principe D. Joao, em quem logo fallaremos, por nos ser preciso seguirmos a D. Francisco Mascarenhas na sua viagem.

Atravessou elle o Golfo de Dio, e por ir falto de agua, pôz as prôas na Ilha das Vacas para se prover della. Com a mesma necessidade trazia Cafar este rumo acompanhado de tres

H ii

116

• . . . . . .

Era vulg.

galés; mas sabendo que a nossa frota estava na Ilha, virou de bordo com tanto desacordo, que huma das galés varou em terra, aonde se fez em peças. Elle com as duas se engolfou tanto, que escapou do cativeiro, ou da morte. D. Francisco seguindo a viagem, chegou a Ormuz, e porque achou promptos os navios, que haviaó vir para Goa, em navegaçao feliz entrou com elles pela sua barra nos primeiros dias de Janeiro do novo anno.

Nelle tem lugar, e nós o damos aqui aos successos da esquadra de Jorge de Moura, que defronte da Cidade de Caxem avistou huma grande náo, que o Achem mandava para Meca com carga do valor de hum milhaó, e presentes preciosos para o Grao Turco. Ella montava cincoenta canhoes de bronze, que erao manobrados por 500 Turcos, Abexins, Fartaques, e outras Nações prezadas de valentes. Os gageiros do galeao de Pedro Lopes Rebello, que vinha muito pela retaguarda da frota, forao os primei-

#### DE PORTUGAL, LIV. LIII. 117

ros, que a descobrírao. O Capitao fez Era rulg. virar sobre ella; alcançou-a antes de romper o dia, e abordando-a, logo se travou huma horrivel batalha. Quando ao estrondo della acudia o galeao de Antonio Cabral, já o de Pedro Lopes ardia em chamas, que communicadas á náo inimiga miseravelmente se abrazárao ambas. Antonio Cabral entre os horrores da noite, e do incendio salvou toda a nossa gente no seu bordo. Os Turcos que nao coubérao no batel, todos perecêrao, huns abrazados, e os que se lançárao ao mar espetados nos ferros das nossas lanças.

A sede insaciavel da cobiça fez, que os Portuguezes entrassem nesta acçao com furor tao desacordado, que malográrao a posse de huma inestimavel preza, nao sentindo o fogo senao a tempo de lhes ser impossivel apagallo. Jorge de Moura encheo na boca do Estreito até descobrir o monte Felix o tempo do seu Regimento; mas andando sempre nos bordos de terra, nao pode alcançar alguma das

#### 118 HISTORIA GERAL

Era vulgo muitas náos, que via velejar ao largo, e sem outras vantagens se recolheo a invernar em Ormuz, para na monçaó seguinte escoltar os navios da carreira de Goa.



# LIVRO LIV.

Da Historia Moderna de Portugal.

#### CAPITULO I.

Trata-se da Embaixada , que ElRei D. Sebastiao mandou ao Concilio de Trento, e de como nelle se conduzirao os Prelados . e Theologos Portuguezes.

ós somos chegados ao ponto de Fravulg. huma Epoca luminosa para a nossa Historia no fausto anno de 1562, se o fim delle pela fatal renuncia, que a Rainha fez da Regencia do Reino, nao desfigurasse a gentileza dos seus principios, e do seu meio: Aos 18 dias de Janeiro nos encontramos com a abertura para a continuação do Concilio de Trento, que fora convocado pelo Papa Paulo III. por Bulla passada

1562

no anno de 1542, e deo principio as suas Sessões em Dezembro de 1545 para refrear as heresias desbocadas, com que Martim Luthero, Joad Calvino, os seus Sectarios, e Discipulos infestavad a pureza do Santuario , jarretavad a tunica inconsutil, despedaçavao a Unidade da Igreja em Alemanha, França, Hollanda, e mais Potencias do Norte; e para reformar os abusos, a relaxação, os máos costumes dos Catholicos, que com escandalos nao menos enormes faziao chorar os caminhos de Siao, espalhavao pelas cabeças das ruas as pedras do mesmo Santuario, comiado pad inteiro sem o partirem aos pequenos, que lho pediao.

Foi esta Assemblea a mais Augusta de quantus na Igreja lhe precedê-rao, seja pelo esquadrao brilhante dos sabios Prelados de todo o Christianismo, que nella se ajuntárao, seja pelo exercito incontrastavel de Theologos eminentes, que a illuminarad, seja pela uniad invencivel do zelo nos Principes Catholicos, que a promovêrao

ou seja pela alta importancia das ma-Era vulg, terias, que nella se decidírao. Teve duração longa este Concilio, que varias vezes se interrompeo, especialmente por occasiao da morte dos Pon-tifices Paulo, e Julio Terceiros: mas Pio IV. querendo agora concluillo, mandou pelos Cardeaes Legados fazer a sobredita abertura no Templo de Santa Maria Maior na mesma Cidade de Trento, de que o Concilio tomou o nome de Tridentino. Como todos os Principes Soberanos mandavao assistir nelle os seus Embaixadores, e os de Portugal sempre estimárao sobre tudo o caracter de Fidelis. simos, nas materias da Religiao sem cederem vantagens aos mais zelosos do Orbe Catholico: ElRei D. Sebastiao para render á Assemblea Veneravel a sua obediencia, llie enviou por seu Embaixador a Fernao Martins Mascarenhas, que a nove de Fevereiro fez em Trento a sua entrada pública com pompa taó soberba, que indicasse bem a magnificencia da Pessoa, que representava.

Com'

Com prazer summo, com complacencia inexplicavel foi elle recebido pelos Cardeaes Presidentes do Concilio, aos quaes entregou a Carta, e Procuração do seu Monarca, em que lhe dava os plenos poderes para re-presentar no Veneravel Congresso a sua Augusta Pessoa. O eloquente Doutor da Universidade de Coimbra Belchior Cornejo fez o acto mais solemne com a Oração Latina cheia de erudiçao, e elegancia, que sendo natural no seu Author, ella parecia affectada com extolencia do espirito; toda en-caminhada a persuadir aos Padres do Concilio, e mostrar-lhes o fundo dos sentimentos do Rei pio, Catholico, respeitoso, obediente Filho da Igreia. Hum dos Padres em nome de todo o Corpo deo ao Embaixador hum testemunho significante do alvoroço; que lhe causarao a Carta delRei, a Recitação, que acabava de ouvir, como próvas sem contradicção da obediencia do Soberano ao Sacro Concilio. Louvou o zelo dos seus Predecessores pela dilatação da Fé em todo o mundo:

123

exaltou as façanhas obradas pela mesma causa na Africa, Asia, e America: sobre o Rei actual, sobre seus Avô, e Bisavô espalhou huma torrente de elogios pela firmeza, que mostrárao immovel na conservação da pureza dos Dogmas especulativos, e Doutrinas practicas da Igreja nestes tempos calamitosos das vantagens do erro, que tinha abalado tantos Sceptros com raizes fundas.

ptros com raizes fundas. Na continuação das Sessões do Concilio, quando se tratou a delicada materia da refórma dos Ecclesiasticos, a que se havia dar principio pela dos Prelados; he memoravel a liberdade Apostolica, com que votou o Arcebispo Primaz das Hespanhas D.Fr.Bar-tholomeo dos Martyres. Unanimemen-te se decidio, que os Illustrissimos, e Reverendissimos Cardeaes nao tinhao que reformar. Contra a voz geral soou forte, com admiração, e edificação de todos, o echo de hum só homem, que foi o Arcebispo, dizendo: os Illustrissimos, e Reverendissimos Cardeaes necessitao de huma illustrissima,

e reverendissima reformação. E logo fallando com elles continuou a persuadillos, que elles como fontes, donde os outros Prelados bebiao, era indispensavelmente preciso, que corressem mananciaes de aguas puras, saudaveis, e limpas. Séta tao aguda sahida por huma boca participante da efficacia de outra, que já mostrou nella huma espada afiada por ambos os córtes, tanto emmudeceo a todos, que

nada se atrevêrao a pronunciar.

Fazia lados a este Veneravel Prelado, ta forçosos com o centro, o Bispo de Coimbra D. Fr. Joa Soares, e o de Leiria D. Fr. Gaspar do Casal: corda triple de tal sorte indissoluvel, que para se intimar a sua fortaleza, costumava dizer-se no Concilio: Muito em pouco: pouco em muito: muito em muito. A primeira parte do Apopthegma se applicava ao Arcebispo de Braga, que dizia sentenças profundas em poucas palavras: a segunda ao Bispo de Coimbra, que com a sua eloquencia affluente attrahia mais pelos ornatos, que pela essencia: a tercei-

### DE PORTUGAL, LIV. LIV. 125

ra ao Bispo de Leiria, que igualment Era vulgcom a sublimidade das vozes, e com a subtileza das idéas arrebatava os espiritos. Depois destes illustres Prelados, de que louvores se nao fizerao dignos os respeitaveis Theologos Diogo de Paiva de Andrade na idade de trinta e tres annos; Fr. Henrique de Tavora, e Fr. Francisco Foreiro?

Diogo de Paiva votou com tanta profundidade de erudiças sobre hum Canon do Sacramento do Matrimonio, com tanta satisfação dos Legados, que lhe rogarao subisse ao pulpito a repe-tillo para ser bem ouvido de todos. Fr. Henrique de Tavora, alem de Theologo, se fez admirar Orador pela maior parte dos Padres, que assistírao á Homilia, que elle recitou na primeira Dominga de Quaresma. Fr. Francisco Foreiro depois de se fazer recommendavel na escolha para a composiçaó do Catalogo dos Livros prohibidos, e Catecismo, que se imprimírao em Roma, subio á maior estimaçao pela agudeza dos seus Sermões; tao vasto em idéas, tao profundo

em erudiçao, tao sublime na eloquencia, com tanto conhecimento dos idiomas estrangeiros, que em huma occasiao estando já no pulpito, mandou perguntar aos Cardeaes assistentes, em que lingua queriao que lhes prégasse. Deste modo brilhárao em todas as idades fóra da Patria Portuguezes, que dentro della em vida escura se escondem, pelas sobras de luzes, faltos de conhecimento: na Patria propria tochas accezas debaixo da medida; nas alheias collocadas no candieiro para illuminarem o Orbe.

Quando assim se deleitava Portugal com o echo das vozes dos seus Patricios, que sahiao de Trento, elle se encheo de segundo prazer com a chegada do Ballio Xellei, Prior de Inglaterra, que com o caracter de Embaixador de Filippe II. de Hespanha trazia huma Carta deste Soberano para seu sobrinho o Rei D. Sebastiao, em que lhe fazia saber: Que o Imperador de Alemanha acabava de ajustar huma liga com o Sophi da Persia contra o o Turco: que nesta liga contra o inimi-

#### DE PORTUGAL, LIV. LIV. 127

migo commum, nao só era necessario, Era vulg. que elle fosse parte contratante; mas que visto as suas conquistas da Asia serem confinantes com o Imperio dos Persas, elle devia escrever ao mesmo Sophi para receber benevolo os Officios do Embaixador, que se lhe havia mandar, representando os tres Principes alliados da Europa, o de Alemanha, o de Portugal, o de Castella.

Negociaça6 mais lisongeira da nossa Corte nad se podia entad tratar com ella. ElRei, e a Rainha escrevêrao ao de Castella expondo-lhe a alegre condescendencia com que estavao promptos para empenhar todas as forças de Portugal em negocio tao interessante á Christandade: que ao Viso-Rei da . India, e ao Governador de Ormuz se mandavao as ordens mais precisas para tratarem com as maiores hongas, e promoverem os designios do Embaixador, que se mandava á Persia: que se escrevia ao Sophi, e lhe propunha a vantagem, que resultaria ao seu vasto Imperio, como seria cons-

tante a sua conservação a beneficio da alliança com os tres Monarcas mais poderosos da Europa. O mesmo Baillio Xellei era o Embaixador designado para a Persia, e que levou a Carta del-Rei concebida nos termos seguintes.

ElRei D. Sebastiao lembrava ao Sophi a boa amizade, que tinha com elle pelas partes da India, e dezejava conservar, e fazella perpetua em Portugal. Propunha-lhe os effeitos della vantajosos, se benevolo condescendesse com as propostas, que para aba-ter a arrogancia dos Turcos, pelo Baillio Xellei, Prior de Inglaterra, lhe mandavao insinuar Elle, e seus Augustos Tios os Muito Altos, e Muito Poderosos Imperador de Alemanha, e Rei de Castella. Instava-o na6 perdesse conjunctura tao favoravel, como era a que esta alliança lhe offerecia, para avançar sem duvida os confins do Imperio sobre as fronteiras, e interior do dos Turcos, igualmente seus inimigos, que dos Christãos, como se com estes fosse commua a sua causa. Ultimamente lhe pedia;

### DE PORTUGAL; LIV. LIV. 129

como hum serviço estimavel, que lhe Era vulg. podia fazer, o bom acolhimento practicado, e a boa fé usada com o Embaixador.

#### CAPITULO II.

Tratao-se os successos da India neste anno de 1562.

Viso-Rei Conde do Redondo, havendo despedido as differentes esquadras, de que dei noticia no fim do anno passado, para os designios que ficat contados: elle agora se occupava em receber, penetrar os intentos, e dar resposta aos Embaixadores do Camorim, e do Hidalcao, que com o pretexto de lhe augurar as boas vindas y tambem sondárao o fundo dos seus sentimentos; o primeiro a respeito de paz, ou guerra; o segundo sobre as pretenções nunca esquecidas ás terras firmes de Bardes, e Salcete. Em quanto o Viso-Rei se entretinha com os officios simulados dos Embaixadores, do Reino navegava para a India -TOM. XV.

huma frota de seis náos com tres milhomens escolhidos, talvez destinada a fazer mais respeitavel a negociação com o Sophi da Persia, em que acabei de fallar. Ella vinha commandada por D. Jorge Manoel, que trazia ás suas ordens aos Capitáes Fernao Martins Freire provido no governo de Cofala, Antonio Mendes de Castro, Fernao Coutinho, Luiz Mendes de Vasconcellos, e D. Rodrigo de Castro. Com viagem feliz chegárao estas náos a Goa nos primeiros dias de Setembro, tempo o mais opportuno para as idéas, que o Conde entao projectava.

Elle se desembaraçou das pretenções dos Embaixadores, concedendo ao Camorim a paz com as mesmas clausulas da do tempo do Viso-Rei D. Garcia de Noronha, e de novo a condição de mandar cortar os esporões de todas as suas nãos, sem consentir a saída dos piratas dos seus portos a perturbar a navegação dos Portuguezes. Ao do Hidalcão respondeo, que o negocio da entrega de Bardes, e Salcer

te com o fundamento dos Governa- Era vulg. dores da India terem faltado ás circunstancias estipuladas, era tob delicado, que elle nao o podia resolver sem huma determinação expressa do seu Soberano, a quem o devia pro-pôr. Entretido deste modo o Hidal-cao, lançados os preliminares para a paz do Camorim, que as duas partes Contratantes haviao assignar em pes-soa; o Conde Viso-Rei ficou expedito para observar as tentativas clos Aben xins, cada vez mais inquietos pela sua Cidade de Damao, que viao violentos em poder des Portuguezes. Ainda nati escarmentados estes ho-

mens dos seus destroços, seimpre de-sejosos da vingança, elegerati por seu. Chefe, ao alentado Cide Meriati, e com grande estrepito entrarrio pelos arrabaldes da Cidade oirocenti side cavallo, e mil Infantes. Garcia Rodrigues de Tavora seu Governacior, incapaz de soffrer a injuria calatdo, sahio com 500 Infantes, e 180- cavallos a rehater os inimigos, que () esperá-rao formados no vasto campo de Par-

nel. Hum Religioso Dominico, que levava a Imagem do Santo Crucifixo, e sete soldados forat os primeiros que ensanguentárao a batalha, truncandolhes as cabeças hum tiro vago, e incerto. Com espantoso horror se travou o conflicto. Elle se redobra furioso, quando os olhos dos Fieis virao, que outro golpe cego rompia hum dos braços da Imagem, que arvorára hum soldado. Accesos em ira generosa, em colera pia, os Portu-guezes vingao a injuria feita ao Fundador do seu Imperio; a victoria se declara. Cide Meriao para lhe pôr tro-peços, montado em hum soberbo cavallo com a lança enristada, chamat pelo seu nome a Garcia Rodrigues de Tavora, que lhe responde, e se poe na sua frente com a mesma figura y prompto 🖟 (e animoso. 🗐 🗀

Investiem-se os dois Chefes gentishomens, le á violencia dos golpes se embaraçaid, e vem ambos a terra. Em igualdade de valor se dombatem corpo a corpo espaço largo; mas hum Portuguez, que nao pode ver a lutar sem tomar parte nella, atravessou a Eravolg. Meriao por huma ilharga, e o despachou da vida: morte que consummou a victoria. A maior parte dos Abexins teve o destino do seu Capitao, ficando no campo muitos mortos, muitos prisioneiros, muitos despojos, Damao desassombrado, os moradores das nossas Aldêas restituidos a suas casas, os soldados ricos, o famoso Tavora coberto de gloria. Socegárao os cuidados do Conde Viso-Rei com a noticia do triunfo, que firmava a praça de Damao, se para o Estado de muito interesse, para elle de alta consideração por ser na India a primogenita das acções do seu gran-de predecessor D. Constantino. Sem demora determinou elle na-

Sem demora determinou elle navegar a Tiracolle para assignar o Tratado da paz ajustada com o Çamorim, que sempre inconstante na observancia das precedentes, o Conde dezejava imprimir na sua o caracter de estabilidade. Para isso fez a viagem na armada mais brilhante, ou monstruosa, que víra o Oriente á Nação Portugue73

Erayulg. 2a:, composta de cento e oitenta vélas; com quatro mil homens de desembarque illustres em nascimento, e valor: armada, que nas realidades de pacifica, toda se deixava vêr formidavel. Com apparato soberbo se avistárao na terra de Tiracolle o Rei de Calecut entre duas linhas de 400000 homens, e o Conde Viso-Rei no meio de outras duas de 40000; a differença nos numeros; mas o menor com vantagem na pompa, e no valor. Ambos firmárao as pazes, que forao acompanhadas de hum presente magnifico, que o Conde mandou ao Camorim, já desassombrado do temor de duas salvas de artilharia da armada, que fez tremer Tiracolle. O Viso-Rei se recolheo a Cochim sem obrar mais operações, taó desgostados os soldados pela falta de contrarios para investir, que furiosos, e loucos se batêrao entre si com morte de cincoenta. Elles fizerao moda do duelo, esquecidos das Leis da Religiao, sendo os authores principaes dois Fidalgos tao distinctos como D. Rodrigo de Castro, e D.

### DE PORTUGAL, LIV. LIV. 135

Tello de Menezes, que deixárao as vi- Era vulg. das nas mãos do desatino.

Admiraveis erao por este tempo os progressos do Christianismo em todo o Oriente. Henrique de Sá nas Molucas, com tanto de piedade, como de valor, trouxe para o rebanho da Igreja grande numero de ovelhas. O mesmo succedia por outras partes com tao grande satisfação da nossa Corte, que ElRei escreveo ao Arcebispo Primaz fautorisasse o ardor dos Missionarios, concedendo-lhes liberdade plena para os Baptismos, que por infor-mações sinistras lhes havia prohibido. Attento ás mesmas vantagens da Fé, que no Japao promovia o Rei de Bungo, ainda que infiel, tambem escreveo a este Principe agradecendo-lhe a hospitalidade com os Operarios do Evangelho, dispondo-lhe o animo para receber as suas doutrinas, e para que mais facilmente se lograsse tao santo intento, ordenou ao Conde Viso-Rei nao perdoasse a diligencia até metter em obra os ultimos esforços em materia a mais importante.

Era vulg.

Estas vantagens forao contrapezadas pela perseguiça barbara, que o Imperador da Ethiopia Adamas Seghued fazia aos Christãos naturaes, e estrangeiros: perseguição, que foi vingada pelo Ceo na batalha contra os Turcos, em que elle agora perdeo a vida, quando pela mesma cau-sa, com pouca differença de tempo, sobreveio a morte em Goa ao afflicto Patriarca daquelle Imperio D. Joao Nunes Barreto. Este benemerito, e douto Prelado era filho da Illustre Casa dos Barretos, Senhores de Freiriz, e Penaguate, creatura das doutrinas do Padre Pedro Fabro, depois que entrou na Sociedade dos Jesuitas. Em muitas occasiões derrotou com as armas da sua eloquencia os delirios de Mafoma, e os fingimentos do Talmud com gloria da Religiao Christa. Em recompensa dos muitos serviços, que fizera em Tetuao no espaço de seis annos applicados ao resgate de muitos cativos, e em attenção ás suas muitas virtudes, ElRei D. Joao III. o elegeo Patriarca de Ethiopia, que accei-

# DE PORTUGAL, LIV. LIV. 137

ceitou obrigado pela authoridade do Eravulg. I

Papa Paulo IV.

Em fim, os negocios da India este anno nós os concluimos dizendo 🕹 que o Viso-Rei desgostado em Cochim da repetição dos desafios, cuidou em recolher-se para Goa. Antes de o fazer deixou expeditas as náos de viagem para o Reino, aonde chegárao a salvamento, menos o galeao S. Martinho, em que ia o Commandante D. Jorge Manoel, que se perdeo sem saber o como, nem aonde. Deixando a D. Jorge de Castro por Govervador de Cochim, o Viso-Rei chegando a Goa despachou a outros Officiaes, para differentes governos, e convidou a D. Francisco Deça para o esperar com as forças navaes de Malaca na costa do Achem, que determinava, destruir para o livrar de tao máo visinho; mas se D. Francisco executou a ordem, o Viso-Rei nao cumprio a palayra.

# 138 ... HISTORIA GERAL

Era vulg.

# CAPITULO III.

Escreve-se o sitio, que o Xerife Muley Abdala, Rei de Marrocos, pôz á praça de Mazagaō.

memoravel sitio que as forças conjuradas da Mauritana puzerao este anno á praça de Mazagao, vai agora a ser o assumpto da minha Historia. Sobre o mar Athlantico na Provincia de Ducala, pouco distante de Marrocos, tres legoas ao poente de Azamor, se levanta esta Villa banhada das aguas daquelle mar. A sua situação he quadrada, abertos os fun-damentos em huma penha, defendida pelos baluartes Santiago, S. Pedro, S. Sebastiao, e Espirito Santo, que fazem frente aos quatro pon-tos Cardinaes do Universo. Na maré chêa quasi que a cingem as aguas, e na baixa mar lhe fica o fosso occupado dellas na altura de vinte e quatro palmos, sem que o possaó rodear as lanchas por causa do escarceo do mar, que

# DE PORTUGAL, LIV. LIV. 139

que no lanço do muro bate com gran- Era vulg. de força. Porem na maré vasia, fechada a comporta, e o fosso cheio, pódem andar por elle bateis com arti-lharia para defensa das obras exterio-res. Da ponta de diamante do baluarte Espirito Santo corre huma coura-ça de pedra lavrada, que vai entestar no baluarte Santiago. Entre ella, e o muro fica huma cova de 156 palmos de largo, que he a que se enche de agua, aonde entra muita pescaria, de que se aproveitad na praça os seus moradores.

Tem os muros 1500 passos de circunferencia, cincoenta palmos de largo, em que entrao treze da grossura do parapeito. Sobre os baluartes ha cavalleiros da altura de trinta palmos, e em torno da fortificação sessenta e nove bombardeiros, os mais delles montados de grossa artilharia de bronze, com muitas seteiras atravessadas por todo o parapeito, que por mostrar a experiencia a sua inutilidade á vista do damno, ellas forao tapadas para se evitar a perda de muitos ho-

mens,

Fravels mens, que ao seu amparo se tinhad por seguros. Alem de outras defensas, ao longo da cava nos baluartes havia em Mazagao bombardeiros ao lume da agua para serem atacados com fogos flanqueados, ou obliquos os offensores, que quizessem subir ao muro por escadas. Esta era a Villa de Mazagao, que ha poucos annos vimos com lastima abandonalla aos Mouros, e agora vamos ouvir a gentileza, com que no anno de 1562 a defendêrao os Portuguezes.

Escandalo intoleravel das vantagens conseguidas pelo Xerife Muley Hamete, o que nós já vimos aleivo-samente morto ás mãos do Turco Hazem, era o padrasto de Mazagao tao visinho á sua Corte de Marrocos. Com a mesma viseira baixa lhe punha agora os olhos o seu successor Muley Abdala, que intentou rendella colerico, e poderoso, como se no seu curto recinto nao estivessem Portugue-zes capazes de gravar nos Fastos da Eternidade as proezas, que havia tantas idades os dava a conhecer por flaflagellos da potencia dos Agarenos. Era vulg. Elle fez huma recapitulação das nossas passadas heroicidades, e temeroso de que a brava Nação no centro dos seus Estados fosse cancro, que' os roesse, desbaratadas as industrias. as dissimulações, as intrigas, a má té, e o fanatismo, com que seu pai se fez Senhor absoluto dos Reinos dei Féz, de Marrocos, de Tarudante, de Mequinez, de Sus, de Tremecem, de Tafilete, de Dara, e de Tendola; determinou sacudir de Africa os principios da dominação Portugueza, até entat vacillante, antes que chegasse a ser Imperio com raizes. 191 864

Quando o Xerife com fingimentos mal cobertos publicava, que queria castigar os Turcos de Argel, e ia ajuntando hum mundo de homens dos seus vastos Dominios da Barbaria, Numidia, e Libya, sendo os Portuguezes o objecto da sua colera: Alvaro de Carvalho, Governador de Mazagao, se achava em Lisboa, e por elle governava a praça seu irmão Ruy de Sousa de Carvalho, que alvoroçado

Em vulg. com o estrepito da marcha de tantas tropas, fez soar no Reino o ruido della, dispondo, e animando para a rebater a seiscentos bravos homens, que tinha na praça. Ao primeiro aviso, de que ella era o es-. cudo, que havia de reparar os golpes. de tantos braços, a Rainha mandou por todos os Templos derramar preces ao Deos dos Exercitos, como primeiro auxilio opportuno para serema abençoadas pelo Ceo as nossas ar-, mas.

> Pelo segundo Expresso, que nac tardou muito tempo, se soube, que o, Xerife havia encarregado o sitio de Mazagas a seu filho Muley Hamete com o caracter de General em annos. verdes, por isso recommendado a seu tio o experimentado Rei de Dara: que já dos muros se via coberto o campo com 370000 cavallos a estanta Infantaria, que affirmavad se nad podia contar,; mas que era opiniao constante exceder o numero de 1200000 homens: que parecia tremer a terra com esta mole de carne donde sahiao

hiao vozes rao espantosas, ainda que Era vulga alegres, estrondo tao formidavel, ainda que concorde, de clarins, e caixas, que horrorisavao os ouvidos, fazendo aos valerosos saltar os peitos, aos cobardes sumindo-os: que o trem da artilharia se compunha de 24 canhoes muito grossos, que os Mouros, entendiao bastantes para deitar a ter-

contextura, ser atacada por todos os lados: que para trabalharem nas obras vinhao 18,000 gastadores; gados em tanta cópia, que nao tinhao numero, e que esta Africa recopilada se postára sabre Mazagao pelas oito horas da noite do dia 4 de Março.

ra as guaritas dos baluartes, nao podendo a praça pela sua situação, e

Incançavel se mostrou entad a Raid nha em fazer, que a praça sitiada de todas as partes fosse soccorrida de homens, de munições, de vivres: tan activa em toda a duração desta guerra, que acabado o sitlo, hum Mouro generoso, alentado, e polido veio a Portugal publicando, que quería ver a Mulher sabia, intrepida, faça-

## 144 HISTORIA GERAL

Era vulg.

nhosa, que com a sua dexteridade. promptidao, e coragem fizera em cinza, calcára como pó a potencia formidavel dos Mauritanos invenciveis. O Governador Alvaro de Carvalho foi mandado embarcar sem demora com o famoso Engenheiro Isidoro de Almeida, seguido de muita Nobreza, entre a qual se distinguia6 Gomes Freire de Andrade, D. Pedro de Menezes, Tristao Vaz da Veiga, D. Gonçalo de Castello-Branco, Martim Affonso de Sousa, D. Joao de Almeida, Diogo Moniz da Silva, D. Antonio Loho, Pedro, e Gaspar Vaz da Veiga, Diogo de Vasconcellos, Francisco da Silva, o grande Joad de Barros, e outros muitos Fidalgos ambiciosos da honra, que havendo representado figuras brilhantes nos theatros da Asia, agora iao derramar o ardor, que os abrazava na adusta Africa.

Outros muitos Portuguezes, que se a natureza nao os ajudou no nascimento, a fortuna na distribuiçao dos seus bens lhes foi propicia: elles fo-

rao, e mandárao muitos homens pa- Erayulagos á sua custa. próva entad bem evi-dente, de que os vassallos ricos sad on thesouro dos Principes, maxima bem verdadeira, que nas perde a sua força pela politica corrupta, que a ataca, Até os Osficiaes mecanicos enviárao á sua despeza mil homens, como outro testemunho da fé, que os suores humildes os faz derramar generosos sobre as urgencias da Patria. Depois de partidos estes soccorros tab avultados na qualidade, como no numero, ainda nao cançado da guerra aquelle famoso Antonio Moniz Barreto, que do governo de D. Joao de Castro na India atégora nos o temos soguido nas batalhas, nos choques, obrando gentilezas, cobrindo exercitos, em mar, e terra obrando heroicidades : elle se embarca aventureiro, para Mazagap, com elle o valeroso Pedro de Goes, o magnanimo Gaspar de Magalhaes; pouco depois Vasco da Cunha coberto das cans gloriosas, que lhe crescêras na India, seu: irmao o Maltez Christovao da TOM, XV. K

# 146 · HISTORIA GERAL

Era vulg. Cunha, e outros tantos offerecidos de todas as qualidades, que foi preciso á Rainha ordenar, que sem sua licença ninguem embarcasse, e mandar as Torres da barra impedissem aos que fossem como fugidos em busca de gloria, que os alentados suppunhao em Mazagao seu centro.

Antes que lhe chegassem estes soccorros, o Principe arrogante, depois de fazer ostentação fastosa do seu poder diante dos muros da praça, mandou lium Emissario propor a Ruy de Sousa de Carvalho: Que nos seios da magnanimidade de ser grande Pai já nao cabid o soffrimento; com que até entao tolerava, que hum punhado de homens acantonados entre quatro pas redes estivesse sendo o escandalo da vastidad dos seus estados: que para se livrar desta injuria ; com aquelle exercito, que era hum pequeno membro do formidavel corpo do seu po-der, elle lhe mandara os viesse lan-çar fora da cova , aonde se escondiad como feras para sahirem confiados as prezas + que sendo-lhe facil altysabysmallos, queria usar com elles da Eravulg, sua natural clemencia, persuadindo-os has arriscassem as vidas temerarios, e deixando-os ir em paz para Portugal, sem que na praça ficassem mais despojos, que a artilharia, e os muros que se abusassem desta henignidade, e confiassem mara se defender na jactancia do seu esforço, preparassem as gargantas para os cutelos; porque elle já entrava a cavallo por Mazagas para derramar sem misericordia o terror; o fogo, o sangue, o ferro, a colera, a raiva indomavois no coraças offendido de hum Rei de Marrocos incapaz de soffrer inju-

Ruy de Sousa de Carvalho na frenre da sua pequena tropa respondeo ao
Emissario Cide Gamene: Ide dizer a
Muley Hamete, que se esse recado
he seu nou de seu Pai Muley Abdala, que ambos nao conhecem os Portuguezes; seu Pai por soberbo, elle
por menino: que hum, e outro esta
em tempo de conhecer o seu claro nome a luz dasisnas façanhas com a exKii pe-

## 148 HISTORIA GERAL

Era vulg.

periencia em cabeça propria: que como cada pedra de Mazagao, que arrancar ha de ser a troco de muitas mit vidas; que mande vir mais Mouros, bem certo que esses; que lhe poe á vista sao mui poucos para lhe juncarém os contornos de cadaveres, para lhe povoarem as masmorras de cativos: que lhe nao da mais resposta com vozes; com palavras pela impaciencia de já lha dar com a lança, com a essepada.

Atonito o Mouro com esta arrogancia generosa, que parecia loucura rematada, elle se recolhe ao seu campo, e diz ao Principe; que os Portuguezes sao homens, ou a quem se hao de cortar as cabeças por furiosos, ou trazellos sobre ellas por honrados: que elle segue esta segunda parterna contemplação das difficuldades paraise lograr a primeira. Muley Principe tao grande, antes queria ser o author da resposta, que o ouvinte. Ella com tudo lhe serve de estimulo mais agudo para ver se pode imitar obrando; o que Ruy de Sousa acaba de obrardi-

zendo. Elle se move do lugar de Amo- Era yulg. gruz; depois de fazer lançar huma trincheira da parte de Azamor distan-te 1500 passos dos muros da praça, que mandou salvar com a descarga de trinta mil mosquetes. A nossa artilharia lhe respondeo, se com menor estrondo, com maior estrago; turbantes, cimitarras, pernas, braços sem dono, e sem sentido entrao a saltar no campo como preludio dos futuros destrocos.

Pela direcçao do pratico Zacari vao correndo os trabalhos nocturnos até ao baluarte Espirito Santo para se montar a bateria. Ruy de Sousa desterra as sombras da noite com muitos fachos accesos, que descobrem a multidad dos Mouros vivos, depressa mudada em multidao de mortos, estes que entulhad a trincheira, aquelles que precipitados a abandonad. Mudado o valor em pejo, já passados dezaseis dias de sitio, os Generaes renovad a bateria; mas os Portuguezes sem perderem hum homem, lhe degollat quinhentos. A porfia de mui-

Era vulg. tos conseguio levantar huma trincheira, que cingia a praça de mar a mar; correndo do baluarte Espirito Santo ao de S. Sebastiao. Com o designio de tomar lingua o bizarro moço Pedro Lourenço de Mello, primo de Ruy de Sousa, sahio com oito bravos a atacar a guarda, que os Mouros haviao postado na trincheira. Elles a investirao com tanto ardor, que os barbaros fugindo, e clamando, puzerao todo o exercito em armas. Já descobertos tao poucos homens, correm grossos destacamentos a atacallos. Em continuo volta face, sem deixarem a escaramuça, espetando muitos nas lanças, em marcha compassada, e retirada airosa, elles se recolhem á praça sem perda de algum, todos feridos, todos gloriosos, huns objectos da inveja, ou da admiração de todos.

> No dia 24 de Março, vigesimo do sitio, chegou com os soccorros á praça o seu Governador Alvaro de Carvalho, que foi recebido de Ruy de Sousa com agrados de irmao, e

#### DE PORTUGAL, LIV. LIV. 151

respeito de General. Examinando o Era yuls estado da fortificação, mandou refor car com entulhos as fraquezas do baluarte Espirito Santo, depois chama-do do Rebate, e para honrar os camaradas, que trouxera para socios dos perigos, os hospedou nos lugares dos maiores, que elles buscavao gostosos abandonando a Patria voluntarios. O reparo daquelle baluarte, aonde mandava o Capitao Fernao de Crasto, foi encarregado a D. Diogo Manoel: a primeira estancia ao pé do cavalleiro, donde jogava o grande canhao chamado a Aguia, aos dois primos D. Gonçalo, e D. Diogo de Castello-Branco; lugar em que depois obrárao maravilhas os alentados Affonso de Torres, e Nuno Fernandes de Magalhaes: a Vasco Fernandes Homem hum lanço do muro no mesmo baluarte até á guarita da direita; a outra estancia, e lanço do muro á esquerda a Antonio Lobo, que o sustentou em toda a duração do sitio: a João Rodrigues de Torres, que levou cem homens á sua custa, outro lanço tam-

Era vulg. bem á esquerda para o baluarte San-

tiago.

Joao de Teive foi postado pela muralha, que corre alem da porta da Villa, e porque nella se conduzia com valor nao vulgar, o mandarao depois para lugar mais arriscado, qual era o lanço contra o baluarte S. Sebastiao: Luiz de Crasto na quarta estancia com os cem homens, que elle pagava, donde fazia nos inimigos dano consideravel: Pedro Paulo com os arcabuzeiros de Tavira no lugar immediato, cobertos com huma trincheira de pipas cheas de terra, que Ihes facilitava fazer fogo continuo: Joad de Mendoça no baluarte S. Sebastiao: Jorge Mendes de Faria deste baluarte ao de Santiago com os sessenta homens, que levára á sua custa: Luiz Caiado no baluarte Santiago, e mais avançado Francisco da Cunha para rondar os muros de noite: Damiao Gonçalves no lanço do muro para a parte do mesmo baluarte: Affonso Juzarte do referido baluarte para o do Espirito Santo: Francisco Porto-

tocarreiro, escolhido pelo seu esfor. Eta vulgi ço para Capitao dos intrepidos Algaravios, em huma estancia separada, e Pedro de Goes destinado para a direcçaó da famosa peça chamada Salvagem, que era o alvo dos tiros contrarios por causa do grande dano, que nelles fazia. A vigilancia sobre as minas, em que elles podias trabalhar, e o cuidado de as contraminar, tudo tomou á sua conta o celebre Engenheiro Isidoro de Almeida, bem conhecidos os seus talentos nas campanhas de Italia, e Alemanha, com sen companheiro Francisco da Silva.

Tao bem repartidos os Officiaes; e soldados, que haviao defender o recinto da praça de Mazagato, o Governador Alvaro de Carvallao tendo-os presentes lhes fallou neste sentido: Todo o poder de Africa com i npulso está encostado ás fracas paredes de Mazagao para as deitar a terra. É será bastante para fazer o mesmo aos vossos peitos esse poder monstruoso? Nao, Senhores, que sao peitos de Portuguezes. As balas abaterao paredes

## 154 HISTORIA GERAL

Era vulgi de pedramas nao hao de penetrar peitos de bronze. Esses homens sem numero sad os mesmos, que tantas vezes tem cortado o nosso ferro. A nossa fortuna ajuntou tantos, para que destroçados de hum golpe, tephamos mais deseanço com menos inimigos; as suas reliquias infames; nós todos gloriosos. Vamos a peleijar pela Religian: o Ceo nos promette os triunfos. Vós fareis com as mãos, que os ouvidos fiquem desembaraçados para ouvir o pregao magnifico da fama, em voz tremula por pasmada, que annunciará pelos ambitos do Universo, como poucos Portuguezes encerrados nas muralhas de Mazagao forac o escandalo, o terror, a ruina de tantos Reinos formidaveis da Mauritania.

### CAPITULO IV.

Continua o sitio de Mazagao.

A cabou de fallar o animoso Chefe Alvaro de Carvalho, e nos sem-

blantes da sua gente lhe pareceo, que Era vulg. estava vendo o ar de intrepidez, que o Espírito Supremo inspira nas almas heroicas, que escolhe para instrumentos dos seus designios adoraveis. Elle se dispoe com esta consideração a fazer huma defensa tão façanhosa, que as idades futuras, entre as mais sublimes, a apontem com o dedo. Dura porfiava a guerra, e porque os Mouros nao paravao de nos bater, nós nao cessavamos de nos reparar. Vierao chegando com soccorros os briosos Fidalgos de Tavira, que entad os tinha em grande numero, a saber, Francisco da Cunha com seu cunhado Vasqueanes Corte-Real, seu filho Alvaro Barreto, e seu gen-ro Luiz Mendes de Vasconcellos; Lopo de Siqueira, que já tinha em Mazagao a seus irmãos Francisco, e Antonio de Siqueira, e outros Fidalgos da Corte, e Provincias. Entre outras viagens de aventureiros, he digna de lembrança a de Manoel Rodrigues, que governava hum pequeno brigan-tim na Costa do Algarve, em que re-

Era vulg. solveo conduzir munições a Mazagaő. Todas as 80 legoas de travessia do golfo levou elle debaixo das ondas agitadas com a força de huma tempestade horrivel. O perigo, as instancias, as amenças dos marinheiros, nada foi bastante para o fazerem arribar. No extremo de alijar a carga, elle mandou lançar os mantimentos ao mar sem bulir nas munições, que dizia ser para Mazagao a carga mais importante, ainda que elles morressem de fome. No fim de tres dias, perdidos mastros, e vélas, hum destino superior levou a embarcação á praça. Os que estavao nella, vendo chegar o casco aboiado, informados da gentileza de Miguel Rodrigues, tiverado successo por hum presagio feliz da futura victoria.

Já a este tempo se empenhavaó os inimigos em nos cegar o fosso. Nós levantamos superior no baluarte Espirito Santo huma maquina de madeira terraplanada, donde laborava com effeito admiravel o nosso fogo, que a muitos apanhava descobertos. Servindo-lhes os cadaveres detentulho, conficra vulg. seguio a multidao cegar o fosso do baluarte, levantando terra' em tal altura, que sem receber offensa, entrou a picar o muro. Ao mesmo tempo nao cessava o fogo das baterias , que nos causou a perda do estimavel. Nuno Pereira, Fidalgo de grande valor; mas nos vingámos com muitas mortes a falta da sua vida: effeitos do fogo da bateria contraposta, e levantada pelo engenhoso Isidoro de Almeida, que fez calar por muitos dias pas dos contrarios os estrondos das bocas de bronze. Igual éffeito produzio em hum grosso canhao a intrepidez de Gaspar de Magalhaes, acabado de chegar á praça y que, observando o grande dano, que elle lhe fazia, subio descoberto ao cavalleiro com a sua gente; e hum artilbeiro tab practico, e bem remunerado, que embocando no canhao huma bala, o fez em pedaços de com os seus estilhaços cortou em peças a muitos Mou-208.00 Larsh 5 5 1 121 6 6 1 5 6

Comail elles conseguirad picar o

Era vulg muro, intentárao abrir huma mina too espaçosa, que o seu Principe en-trasse por ella a cavallo na praça, como promettera arrogante. Os nossos Engenheiros a contraminárao ... e encontrando-se no centro dazerra os trabalhadores de ambos os partidos; nas sombras da sua escuridade se aticou o fogo do odio, que devorou os inimigos como estopa: a sua mesma coma Thes servio de sepulcro, aonde os nost sos os cobrirao de terra com as mesa mas ferramentas, que elles lhes deixárao. Monta em colera o Principe; nao menos o Rei de Dara, perde coragem o Director Zacari por verem abortados los, designios y especialment te o da mina, em que tinhao firmes as esperanças da victoria. Unanimes no parecer, elles determinad assaltar a praça com força descoberta para ganhar o valor o que perdia a industria ; para atropellar a multidado que nace cedesse à coragem. Dia fausto nos preparava a jactancia Agarena, quando chegavao a Mazagao dois mil homens de soccorro mandados pela activida-

## DE PORTUGAL, LIV. LIV. 159

de viril da Rainha Regente. Fazia lu-Era vulg. minosa esta gente a quantidade da melhor, mais luzida, e bem disciplinada Nobreza, creada nos perigos da India, despresadora da morte, costumada aos combates, nutrida com a

gloria das armas.

A presença de tantos Corifeos façanhosos fazia parecer, que acabava a guerra: a abundancia, que trouxerao de viveres, e munições obrigava a nad se temer o sitio. Mas os corações palpitao, os semblantes se vestem das cores dos affectos, quando todos ou-vem as vozes fulminantes do Grando Caciz, que exhorta para o assalto o ajuntamento enorme dos Sectarios do Alcorat. Entre desejos ; eveustos se passou a noite de 23 de Abril 7 e amanhecendo o seguinte dia cos Portugues zes, tendo invocado a protecção do Grito de guerra de Portugal S. Jorge; apparecerao brilhantes, e guerreiros coroando os muros da praça ; coristante a emulação gloriosa, que na acção esperada elles haviab ser, ou campas com inscripções mudas, que

Eranuls: cobrindo os:gorpos lhes indicassem as immortalidade, ou Obelyscos, que levantados, para a duração do seu credito, marçassem ás idades vindouras, por invencivel o seu esforço.

5 Muley Hamete, e seu tio o Reis de Dara rodeados de 15 0000 cavallos subírao a hum monte para verem a marcha de tantos milhares de homens, que se moviad ao assalto o observallo, e despedirem soccorros, aonde a necessidade o requeresse, Soou com hum só estrondo o fogo das baterias x que era o signal para se desenrolarem as bandeigas, e montar o avance, Q cavalleiro, e praça do baluarte Espirito Santo, chamado do Rebate, foi o investido por huma multidad de homens, por hum diluvio de fogo, por huma inundação de pedraso por hum chuveiro de armas de arremeço. Poucos theatros de gentilezas ao mesmo tempo elegantes, e horrorosos vio o mundo , que se possa comparar com este curto espaço de terreno, na longa duração de guatro horas. Toda a penna he escaça balbuciante qualquer

## DE PORTUGAL, LIV. LIV. 161

eloquencia para contar neste assalto Eravulgo formidavel o horror do fogo, o estrondo da artilharia, o ruido dos arcabuzes, as muitas feridas, as mortes, o desprezo das vidas, a desesperação dos Mouros, as heroicidades obradas pelos Portuguezes. Nós vamos a ouvir em resumo a narração, que requeria huma Historia vasta.

Em grande numero, sem que forças humanas lhes decivessem o primeiro impulso, montárao os Mouros o cavalleiro com tal estrepito de vozes, tanta quantidade de balas, taes invenções de fogos, que pegando em algumas bombas, e em huma rodella cheia de alcanzias de polvora, que estavao no baluarte, sobre representar logo huma imagem infernal, muitos homens ficárao abrazados. Acudírao á defensa apinhados sobre o cavalleiro o bravo Ruy de Sousa de Carvalho, Fernao de Crasto, Gaspar de Magalhães, Joao de Mello do Algarve, Ambrosio de Aguiar, Pedro Lourenço de Mello, Francisco da Cunha, outros Fidalgos, e Cavalleiros · TOM. XV.

Era vulg. ;

illustres no sangue, e no valor, que servirad de modo os primeiros, e intrepidos barbaros, que delles nao fi-cou huma testemunha do destroço. Já se revezava novo tropel de Mouros a sustentar o campo do conflicto, quando Ruy de Sousa gritava aos seus camaradas sustentassem em dia tao formoso o baluarte; que amontoassem moso o baluarte; que amontoassem os triunfos, ou que todos acabem, aonde tambem elle morria: quando pegando o fogo em dois barrís de polvora, levou pelos ares ao famoso Gaspar de Magalhaes, que entrado em si do parocismo, e perguntando se estava por ElRei o baluarte; respondendo-lhe Luiz Cayado, que estava, e estaria, elle lhe tornou com sentimentos de Heróe: Pois entado morra en cada vez que Dece qui morra eu cada vez, que Deos quizer.

Pelos ares levou tambem este incendio, sem perigo, a Affonso de Torres, que estava na estancia de seu irmao Nuno Fernandes de Magalhães: queimou outros muitos homens, que deixou mais estimulados para a vin-

gança, menos sensiveis á dôr, que á Era vulg. colera. A este espectaculo, mais espantoso pela vista de muitos cadaveres, pela cópia de sangue, que co-bria os pés, acudírad o impavido Jorge Nunes de Leao, que nos temos visto em tantas acções hum dos primeiros Martes da India, e o bizarro moço Martim Vaz de Sousa, descobertos, e desarmados, cada qual com sua alabarda lançando-se sobre os inimigos como dois raios. Advertidos por Gaspar de Magalhaes do perigo a que andavao expostos, nao entendêrao mais vozes, que as da coragem, da intrepidez, da honra. Depois de obrarem façanhas incriveis, de deixarem o seu sangue bem vinga-do, Martim Vaz cahio morto de huma bala: Jorge Nunes de Leao brigando sobre hum feixe de piques ver-dadeiramente Leao, ferido de huma arcabuzada, na cabeça de hum zaguncho, tirado por força do combate para o levarem a morrer a sua casa, já languido, com as forças perdidas, o espirito alentado o fazia dizer forte: L ii £.

Era volg.

Deixai-me, Senhores, nao me forceis; que eu quero acabar no serviço do meu Deos, e do meu Rei. Nao só da gloria temporal ; mas da eterna deixou Jorge Nunes claros indicios no mundo, a sua vida, e a sua morte ambas dignas de inveja.

Estando o assalto nesta espantosa figura, Isidoro de Almeida mandou dar fogo á mina, que com grande trabalho mandára fazer debaixo da estrada, por onde os Mouros subiao ao cavalleiro. Ella rebentou por muitas partes, e ainda que matou, e levou pelos ares a muitos dos inimigos, o seu medo foi maior, que o estrago; A nossa maior vantagem consistio em ella abater a trincheira, que os cobria, ficando hum muro de homens servindo de alvo aos nossos tiros, que entao multiplicados fizerao nos barbaros huma carnagem horrenda. A este tempo subio ao mais alto do cavalleiro hum grande Mouro negro, e nû; que tinha por capacete huma horrivel grenha, tao destro no uso da espingarda, que de tres tiros deitou a ter-

لدينا

ra

# DE PORTUGAL, LIV. LIV. 165

ra mortos tres Fidalgos taó esti- Era vulgi: maveis, como eraó Pedro Lourenço de Mello, Jorge de Macedo,
e Francisco de Carvalho. O Capitaó
dos Algaravios Francisco Portocarreiro
arrancou da nossa vista a este escandalo, fazendo-o em postas.

Nao sao explicaveis os assombros de heroismo obrados por D. Diogo Manoel, e por seu cunhado Pedro Vaz da Veiga. Elles rodeados de outros muitos Fidalgos, e Cavalleiros, obravao de modo, que a complacencia de os verem fazia esquecer o ardor do fogo, em que se abrazavao Lourenço de Sá, Bernardino Ribeiro, Alvaro Dias Rebelo, Simao Viegas, Joao de Barros, e outros homens, que sendo assumpto verdadeiro da Historia, elles parece que só tem lugar nos fingimentos da fabula. Outras acções dignas da immortalidade no meio de destroços, que nem ao furor já podiao ser gratos, obravao Lopo de Siqueira, D. Gonçalo de Castello-Branco, os dois irmãos Joao Lopes, e Manoel de Mesquita, Joao Riscardo,

40.0

Era vuls. co Fernandes Coutinho, entre os quaes, e outros muitos, vamos distinguir a D. Antonio Lobo, que passando por onde estava o General, e ouvindo da sua boca: Ah, quantos nos faltaó no cavalleiro, que podiaó servir para muito: elle se voltou, e respondeo: Se o dizeis por mim, eu naó farei falta; porque do cavalleiro me vereis baixar, ou morto, ou vencedor. No mesmo passo accelerado D. Antonio monta a fortificaçaó, e com estimulo generoso cumpre até ao fim a segunda parte da palavra.

A tempo que os Portuguezes no baluarte se faziao admirar das Nações congregadas para a sua ruina, nas suas estancias esperavao intrepidos a mesma invasao Vasco Fernandes Homem, e Nuno Fernandes de Magalhães; mas os barbaros temêrao a viveza do seu fogo, o ardor com que os fulminavao as bombas, os dardos, as lanças, que fazia despedir o bravo Fernao Vieira com outros imitadores da sua coragem. Sebastiao de Brito de Menezes, que guardava a porta do mar, ouvin-

do

do dizer aos seus soldados, que o cavalleiro estava perdido, os seus defensores todos mortos, correo com
o designio de os ir acompanhar na eternidade. Achando falsa a noticia, namorado do espectaculo, que nao acabava de admirar, como exhalação rapida montou o espigao do parapeito,
donde elle, Nuno da Cunha, e Fernao Rodrigues fizerao chover sobre os
inimigos tantos vomitos de fogo, que
o horror da mortandade obrigava os
vivos a continuar o assalto com obediencia forçada, abatidos os brios,
itantos corpos já sem alma, immensos
homens sem vida.

Para se distinguir, como sempre, Antonio Moniz Barreto, correndo as estancias, chegou á em que Luiz de Crasto se mostrava hum bello homem. Elle lhe diz com desenfado: Ah, Senhor Luiz de Crasto, que bem se parecem estas hortas com as de Alvalade. O bravo soldado, sem voltar a cara, nem suspender os braços, respondeo prompto: Melhores que as de Alvalade sao para o tempo estas hor-

Era vulg. hortas. Finalmente, á vista da Imagem de hum Santo Crucifixo, que os Padres Franciscanos arvorárao no muro, o valor dos Portuguezes se dobra; elles defendem a sua justiça como causa do Ceo: atropellao a canalha vil dos Agarenos, que se conhecem con-trarios, nao em resistir; mas em se deixarem matar. O Adail Francisco de Figueiredo, que do alto do cavalleiro observou os nossos mais quentes no combate, os Mouros frios na resistencia, clamou a altas vozes victoria, victoria. Como se ellas fossem o raio despedido da nuvem, aterrao os barbaros, que se põem em vergo-sa retirada, bem servidos entao dos nossos arcabuzes, e artilharia, que os foi passando pelas espaldas, como as lanças lho acabavao de fazer - los peitos.

#### CAPITULO V.

Do que succedeo depois do assalto, e como os Mouros repetirao segundo.

s Portuguezes triunfantes em huma acçao, que os fazia assumpto benemerito dos epinicios da fama, antes de mostrarem o prazer de vence-dores se applicárao aos officios da piedade. Livres do assalto dos Mouros, que se retiravad confusos, cuidárao na sepultura dos seus mortos, que forao vinte e oito, deixando entre elles saudade immortal Jorge Nunes de Leao, Martim Vaz de Sousa, Pedro Lourenço de Mello, Jorge de Macedo, Francisco de Carvalho, e outros alentados Cavalleiros, que deixárao gravados os seus nomes em laminas incorruptiveis. Seguio-se a cura dos feridos, que passavao de 300, tao bem assistidos das nossas incomparaveis Matronas, que igualárao agora os exercicios da caridade com

170

Era vuls. as acções de coragem viril, que pouco antes acabárao de praticar nos muros.

Como os espiritos com as forças lassas inclinavad na noite os corpos para o descanço, cessou nella o estrondo dos instrumentos militares, que nas antecedentes respondiao aos do campo, agora tambem mudos. Hum soldado sem nome, que havia brigado animoso, com os transportes do triunfo insensivel á fadiga; reparando nesta falta, correo as estancias até á do General, dizendo: Como era possivel que as trompas, e clarins se calassem á imitação dos dos Mouros, para estes entenderem que os Portu-guezes ficárao tao cortados, que só ouviao os ais dos feridos, os gemidos dos agonizantes; que se occupavao em enterrar mortos, os mais em dormir fatigados, e peior que tudo darem a entender, que temiao a guerra? Tanta impressao fez esta advertencia nos Chefes, que mandando soar as vozes do jubilo, na circunferencia dos muros se passou a noite em folias. Os bar-

barbaros occupados em chorar os seus Era vulg. muitos mortos, nao se derao por entendidos, e continuárao o silencio. Amanheceo o dia, e foi a primeira acçao a de graças, que se deo ao Ceo por victoria tao sublime, para as tropas mais confortadas tornarem a coroar os muros como quem nelle esperava hum novo assalto.

Suspendeo-se este receio á vista da diligencia, que os Mouros applicavao ao reparo da trincheira arruinada. Entao fizemos nós o mesmo ao cavalleiro, e para o defender melhor levantámos hum baluarte de fachina na estancia de Vasco Fernandes Homem, donde o fogo ferisse aos Mouros por hum dos flancos, que lhes ficava descoberto. Mas porque elles picavad o muro pela que defendia Nuno Fernandes de Magalhaes, quizerao alguns, que só consultavao o valor, sahir contra tantos barbaros para decidirem com elles a sorte em hum combate no campo. Os prudentes os detiverao ; mas dos particulares se mostrárao afoutos com fortuna Gaspar de Medeiros, sol-

Era vulgi dado natural de Mazagao, que sahio, examinou, vio com vagar as obras dos Mouros, de que deo miuda conta ao General Alvaro de Carvalho: o Capitao Pedro Paulo, Commandante muito valeroso de huma galé, que no batel, acompanhado de nove homens dos seus humores, emboscado junto ao quartel do Alcaide de Casim, prendeo hum Mouro de ca-vallo para o trazer á praça por lingua, como havia promettido.

Por este Mouro, e por huma Carta que hum Elche Cestelhano deitou sobre o muro, se soube, que os Mouros determinavao dar á praça outro assalto no primeiro dia de Maio. Isidoro de Almeida entrou logo a traba-lhar com grande actividade em outra mina, aonde rebentára a primeira; e preparados os animos com o esforço, e as almas com a expiação dos crimes, os soldados esperavao impacientes o dia destinado para o avance. Hum tiro disparado do canhao monstruoso chamado Maymona, que despedio huma bola de pedra com cin-

cinco palmos de circunferencia; que Eravulg. passou de huma a outra parte os treze palmos da grossura do parapeito; que nas suas ruinas enterrou mortos dois soldados, e deixou outros dois agonizantes, foi o signal para a envestida do cavalleiro. Neste dia estava a guarda delle encarregada ao generoso Fidalgo Luiz de Faria, que no assalto passado, e em muitas occasiões de honra havia desempenhado os brios do seu appellido, do sangue herdado do seu progenitor o grande Nuno Gonçalves de Faria.

Montárao os Mouros a brecha com impeto infernal, lançando nella fogo dobrado ao do primeiro assalto, tao forte, e activo, que a maior parte dos defensores, para fugir ao estrago, se deitou do cavalleiro abaixo com desacordo. Subírao porem outros intrepidos, desprezadores da morte, ainda que como tontos, e quasi surdos do estrondo dos gritos, da artilharia, dos arcabuzes, das bombas, das caixas, e trombetas, que tudo representava huma imagem do terror,

da

174

Era vulg.

da deshumanidade, de huma furia brutal. Já igual o combate, entrárado os Mouros a sentir estrago fatal occasionado dos fogos flanqueados; e para mostrar o Ceo, que peleijava a nosso favor, o vento que soprava para a praça, de repente se voltou, e arrojava sobre os barbaros as linguas de fogo, as colunas de fumo, que cegárad huns, suffocárad outros. Os nossos obrando monstruosidades de valor, se pareciad salamandras respirando no meio do incendio, elles nao sahirad illesos da sua voracidade.

Insensiveis sim, mas queimados, não largavao os postos Sebastiao de Brito, o Adail Francisco de Figueiredo postado na rotura, que fizera a Maimona, o magnanimo Gomes Freire de Andrade, D. Pedro de Menezes, Nuno de Brito, Miguel Pestana, e outros Fidalgos tao uniformes na heroicidade, que neste dia nada tiverao, que invejar-se. Joao de Mello, Fidalgo valeroso do Algarve, sendo levado a huma tenda para se curar, estando encostado lhe cahio so-

bre

bre os pés huma bala de trabuco, que Era vulg. foi a causa da sua morte, depois de soffrer mudo com paciencia invicta cortar-lhe os dedos a golpes sobre hum morteiro. No maior ardor do combate, e com melhor successo, que a vez passada, mandou Isidoro de Almeida dar fogo á mina. O vesuvio, o remoinho, o turbilhao de fogo, de pedras, e de po, que sahio do centro da terra, abysmou a trincheira, fez voar grande numero de barbaros, engolio outros muitos, e a todo o galope obrigou a fugir a cavallaria, que sustentava o avance, para nao ser comprehendida na derrota.

Estava o combate no meio, quando desembarcava na praia com a sua gente o Capitao Francisco Henriques, que acabava de chegar com sete navios de soccorro. Elle foi recebido com alvoroço pelo General Alvaro de Carvalho; e incorporado no cavalleiro com seu irmao Rui de Sousa, o sustentou brioso até ao fim do assalto, sendo os maiores perigos a honrada hospedagem, que achára em Maza-

Era vulg. gao. A vinda deste soccorro, que logo foi conhecido dos Mouros pela differença da resistencia; as acções mais que humanas obradas por Luiz de Faria; o abatimento de todas as suas: bandeiras arrastadas por terra pela reperiçao dos tiros da estancia de Pedro de Goes; a effusaó horrivel de sangue nos lugares do combate; a figura medonha dos vivos, e mortos, queimados, abrazados, denegridos, rotos em feridas, despedaçados, huns agonisando, outros gemendo, os ais tristes, os clamores espantosos: tudofez nos Mouros impressao tanto sem resistencia aos impulsos do medo, que elles forad abandonando os postos, os Portuguezes aclamárao a vietoria.

> Depois de cinco horas de porfia, os Mouros deixando juncados os contornos da praça de cadaveres immen-sos, elles se retirao cortados, e a cavallaria em marcha surda volta caras, busca o campo, indicando a fi-gura da retirada a dor, que a opprime, o luto, que a cobre. Nos tivemos do-

doze mortos, muitos feridos, bastan- Era vulga tes queimados, digno preço de tanta gloria; perda, que nos compra eternidades de fama; huma reputação sem fim. As nossas Matronas se portárao heroinas, entre ellas memoravel Paulina Fernandes, que com huma chuça nas mãos, desmentindo a imbecillidade do sexo, se fez lugar no meio da coragem dos intrepidos. Com razao ellas, que assim se portárao no com-bate, acabado elle vierao ao terreiro da praça mostrar o seu espirito denodado, gentil, e alegre, em danças, cantigas, festas, desafiando os homens para serem seus companheiros no prazer, já que ellas tinhad sido tad boas camaradas no conflicto. O General Alvaro de Carvalho despedio logo para o Reino a levar á Rainha noticia tao plausivel a Francisco de Moura, que foi nelle recebido com o applauso de instrumento, e de conductor da nova de huma façanha admiravel, que enchia de reputação immortal as nossas armas.

Ainda que desconfiados os Mou-- TOM. XV.

Era vulg.

ros do bom successo da empreza, Muley Hamete no dia seguinte os fez trabalhar no reparo da trincheira. Nós lhe correspondemos com igual diligencia no do cavalleiro; Isidoro de Almeida em novas minas, tao gostosos os soldados, que desejavad a guerra, e suspiravad pelos assaltos, prodigos do sangue para se caracteri-sarem Heroes. A este tempo chegou a Mazagao como fugido o valeroso Martin Affonso de Miranda, Camareiro Mór do Cardeal Infante, que nós temos visto occupar na India os maiores empregos, empenhado em facções sublimes, agora sem soffrimento, estragada a obediencia, nao se podendo conter sem vir representar em Africa o papel de aventureiro. O General o recebeo com as honras merecidas de tamanha pessoa, que logo subio ao cavalleiro para carretar sobre os seus hombros valerosos alcofas de fachina. No outro dia chegárao conduzidos pelo mesmo ardor D. Pedro de Almeida, moço de 18 annos com muitas forças, D. Diogo de Lima,

Bernardo de Carvalho, Luiz Alvares Eravulg. Pereira, e com 200 homens o Capitad Agostinho Ferraz, que se havia desegarrrado da conserva de Francisco

Henriques. Quando os Portuguezes esperavao avances repetidos da multidad conjurada, ou a morrer toda sobre Mazagao, ou a arrazalla: no dia sete de Maio, em que se contavad dois mezes, e tres dias de sitio, elles víras arder a grande copia de lenha, que havia no campo, e á sombra das colu-nas do negro fumo, que levantava o espantoso incendio, ir marchando o exercito em retirada contra Azamor. Os nossos lhe derao as despedidas com as apupadas affrontosas de covardes, que infames, e insensiveis deixavad em torno de Mazagao vinte e cinco mil cadaveres sem vingança, e com a surriada de toda a artilharia, que rompeo pelas costas muitos esquadroes. A gloria de dia tao fausto, em que viamos fugir, e retirar confuso das fracas paredes de Mazagao guarnecidas de peitos fortes a todo o po-M ii

Era vulg.

der de Africa, como ella era mundana foi contrapezada com a sensivel morte de Lourenço, de Sá, de Joa6 de Mello do Algarve, antes queimados no assalto, e agora com a do intrepido Cleofaz Gil, que havendo em toda a duração do sitio obrado proezas dignas de admiração, sahindo com audacia infeliz a observar a retirada dos inimigos, huma bala per-

dida lhe truncou a cabeça.

Nunca desconhecida, sempre grata a piedade Portugueza aos beneficios do Ceo, ella dipôz huma solemne Procissat em acçat de graças, ferindo os ares, nao só com os louvores de Deos incluidos no Hymno Te Deum; mas com os, que recapitulou Moyses no seu Cantico admiravel em estylo sublime depois da passagem do Mar Vermelho, que se entendeo o mais proprio do tempo, em que o Povo fiel gloriosamente cantava magnificado ao Senhor pelo haver livrado da furia dos barbaros Agarenos, tirado a salvamento pelo meio das ondas do mar vermellio do seu sangue aon-

aonde elle submergio arrogantes o ca- Era vulg. vallo, e o cavalleiro. Acabada esta funçao, o General Alvaro de Carvalho mandou embarcar para Portugal a Joao de Mendoça, que como teste-munha de grande excepção pela qualidade, e pelas obras, ia encarregado de informar o Governo de todos os successos, tao felizes, e vantajosos ao Estado. Não foi só em Portugal, aonde soárao plausiveis as vozes da singular victoria de Mazagao. Da boca do Chefe da Igreja em Roma sahírao os echos, que chegando aos ouvidos da Assemblea dos Padres congregados em Trento, os transportou de jubilo, nao cançando de encarecer o valor dos Portuguezes, e os Legados fazendo compôr huma Missa propria com Orações, que gratificassem a Deos pela bençao, que lançára so-bre as armas Christas contra as impias, dos Sectarios de Mafamede.

Em toda a Europa fez alta impressaó esta memoravel victoria. Ao General Alvaro de Carvalho foi ordenado encarregasse o governo da praça Era vulg.

a seu irmao Ruy de Sousa, e viesse sem demora á Corte ouvir recitar os elogios do seu merecimento em maior theatro. Grandes lhos fizerao da Rainha até á ultima pessoa da Corte de Lisboa, que o acclamava credito immortal da Nação Portugueza, flagello da Mauritania, Heroe distincto entre os grandes: premios sublimes; mas em palavras; que a nós nao nos consta, que elle os recebesse em obras, por nao degenerar da essencia de Portuguez benemerito. Em fim, o Xerife Muley Abdala ficou tao corrido do destroço das suas armas tidas por invenciveis, que no resto do seu reinado nao emprendeo outra acçao militar, senao no anno de 1572, quando receou que a armada mandada preparar por ElRei D. Sebastiao se encaminhava á reconquista de Santa Cruz no Cabo de Gue, ou Aguer. Enta6 com grande numero de gente mandou elle fortificar a montanha eminente á praça, que guarneceo com 400 homens; mas morrendo dois annos depois, lhe succedeo seu filho o mal afor-

afortunado Muley Hamet, que teve Era vulg. por successor a seu irmaó Muley Maluco, que depois nos campos de Alcacere descarregou sobre os Portuguezes golpe muito mais pezado, que este que Muley Hamet acaba de levar nos de Mazagaó.

#### CAPITULO VI.

Dá-se conta dos Officios do Embaixador D. Alvaro de Castro na Corte de Roma, e das disposições da Rainha para renunciar o governo do Reino

Com igual satisfação das duas Cortes de Roma, e de Lisboa havia acabado o tempo da sua Embaixada Lourenço Pires de Tavora, do qual eu dei já larga noticia, e com a mesma mutua complacencia foi nomeado para lhe succeder D. Alvaro de Castro, que havia tres annos residia com o mesmo caracter na Corte de Paris. Como ElRei por justos motivos nao se tinha utilisado da graça do subsi-

Era vulg. dio de cincoenta mil cruzados imposto por cinco annos nas rendas Ecclesiasticas; graça, que ainda conseguíra Lourenço Pires de Tavora: em lugar della se mandou pedir agora por D. Alvaro de Castro a concessao para ElRei ter o Padroado dos Mosteiros do Reino; outra graça que foi concedida debaixo de algumas condicoes, entre ellas a de se nao dar uso á do subsidio Ecclesiastico. Não se necessitando tempo para mudarem de figura os negocios das Cortes, nao obstante esta clausula, a de Lisboa entendeo, que devia renovar as instancias pelo referido subsidio, ou fosse em razao das despezas acabadas de fazer na defensa de Mazagao, ou pelas que hia a fazer no apresto de huma Armada para vir ao Algarve atacar outra de Turcos, que alem commetter atrevimentos nas suas costas, tinha cativado com a sua galé ao valeroso Capitao Pedro Paulo, que no sitio de Mazagao tanto se distinguira.

> Escreveo ElRei ao Papa propondo

do estes, e outros justos motivos, Etavugl. que o levavao forçado a pedir a reno-vação da graça. Tanto elles, como a acceitação, com que já estava em Roma D. Alvaro de Castro, sem differença da de Lourenço Pires de Tavora, sendo a semelhança das qualidades o attractivo de igual benevolencia; obrigárao o Papa a conceder quanto se lhe rogava, confessando as obrigações antigas, de que a Sede Aposto-lica era devedora aos Reis de Portugal, o seu zelo pela Fé, de que ella ti-nha as melhores provas; de que todas as partes do mundo erao testemunhas. D. Alvaro ouvidos os elogios, e recebida a palavra da concessaó do sub-sidio, que foi confirmada no anno seguinte de 1563 por huma Bulla; em nome delRei agradeceo ao Pontifice a graça com termos tad expressivos, e significantes, que o deixou completamente satisfeito. Mas já chama as nossas attenções a inquietação do espirito da Rainha inexoravel aos rogos, que lhe faziao para nao largar a Regencia do Reino até ao tempo

Era vulg. delRei cumprir vinte annos, como seu Avô deixára determinado, no que ella resoluta nao quiz convir.

Inquieto, como digo, o espirito

desta Princeza, que com tanta gloria Militar, Politica, e Christa do Estado o regia depois da morte de seu Esposo, sem lhe deixar conhecer a falta, mais que na saudade: ella bloqueada pelas intrigas da Corte já fluetuante; ella combatida de estimulos novos sobre os passados; ella desejosa de se retirar a tempo, que o decóro se nao sinta; para socegar o in-terior; para empregar so em Deos os cuidados dos ultimos annos da vida; para ser imitadora generosa de seu irmao o Imperador Carlos V. abandonando o visivel, a pompa do seculo, e buscando o amavel socego, ou do Claustro, ou do retiro: ella convoca a Cortes os Tres Estados do Reino para fazer com solemnidade a renuncia da Regencia da Monarquia.

Em huma das salas dos Paços da Ribeira se ajuntou a Assemblea Au-gusta presentes ElRei D. Sebastiao, o

In-

Infante Cardeal D. Henrique, o Se- Era vulg. nhor D. Duarte, os Duques de Bragança, e Aveiro, os Tres Estados na ordem costumada em acções semelhantes, sendo o dia 13 de Dezembro deste anno de 1562. Tanto que o Congresso illustre, e luminoso se póz em silencio, fizerao a abertura delle com duas Recitações eloquentes, que attrahirao a attenção de todos, ambas dirigidas a ElRei, pelo Estado Ecclesiastico o Doutor Antonio Pinheiro, e pelo Corpo da Nobreza o Doutor Estevao Preto, Procurador da Cidade de Lisboa, e Desembargador da Can sa da Supplicação. Acabadas as Orações, os Tres Estados offerecêrao a ElRei Memorias para o despacho dos seus respectivos requerimentos: por parte do Estado Ecclesiastico os Bispos do Porto, e do Algarve: pela da Nobreza o Conde da Castanheira, D. Diogo de Castro, D. Garcia de Castro, Fernao da Silveira, D. Joao de Castello-Branco, e D. Joao Mascarenhas: pela do Povo Martim Affonso de Sousa, beijan-

Era vulg- jando todos estes Procuradores a mas a ElRei.

> Depois deste acto, Simao Guedes, Védor da Rainha Regente, entregou ao Doutor Antonio Pinheiro hum papel, que ella mesma havia firmado no dia oito do precedente mez de Outubro, requerendo o lêsse em voz alta, e intelligivel aos Tres Estados congregados. Continha este papel as causas justas, que com muita violencia haviao obrigado á Rainha a acceitar a Regencia, que ElRei seu marido lhe encarregára. Expunha os motivos, porque já a quizera demittir, e o nao effeituára com segunda violencia, por condescender com os ro-gos dos Prelados, e dos Povos, fazendo-lhes na condescendencia hum sacrificio duro da vontade. Repetia a altura a que haviaó chegado os seus trabalhos, que lhe tinhad diminuido as forças para soportar o peso do Governo de huma Monarquia tao vasta, como já havia ponderado ao Cardeal Infante. Fazia memoria dos seus annos avançados, que olhando-os como

os ultimos da vida, os queria consa-Era vulggrar só ao serviço de Deos, como
unico negocio de toda a creatura racional. Ultimamente, determinada renunciava a Regencia, e reconhecia no
Cardeal Infante as virtudes necessarias para fazer feliz a menoridade delRei seu neto, a vantagem dos seus
Povos, e corrigir com ellas os seus
defeitos, que reconhecia inseparaveis
da imbecillidade do seu sexo: decretando o termo de dez dias para se fazer pelos Estados a acceitação da renuncia, e a nomeação do Regente.

nuncia, e a nomeaçad do Regente.

A reputaçad, o creditor, o respeito, que a Rainha D. Catharina tinha merecido aos Povos pelas suas acções grandes, sublimes, heroicas fizerad, que esta proposta fosse ouvida com hum desagrado, e commoçad universaes. Bem se conheciad as causas occultas, donde ella nascia: todos quereriad remedialla; mas ninguem tinha forças para as poder derrotar. Passárad os dez dias em rogos, em instancias, em supplicas, para que a Rainha revogasse a resoluçad

pri-

Era vulg primeira. O Cardeal Infante representou bem, que os seus sentimentos erao os mesmos dos Tres Estados. A Rainha o ouvio. Ella se firmou na sua determinação com a constancia de hum Promontorio, menos sensivel a todos os rogos, que á conservação do De-córo da Magestade, e da Pessoa. Entao o Cardeal ponderando os prejuizos, que se seguiriad ao Reino se elle nao tomasse sobre si (antes com apparencia, que realidade) o pezo do Governo, elle acceitou a Regencia até ElRei cumprir a idade de quatorze, annos.

No dia 23 de Dezembro, que era o ultimo dos dez decretados pela Rainha, foi lavrado o Instrumento dá eleicao, que os Tres Estados faziao do Cardeal para Regente. Depois fallou Lourenço Pires de Tavora, e propôz em publico varios regulamentos dignos de observancia, que se fizerad attendiveis por serem arbitrios saudaveis dados por hum Fidalgo de grande nome, cheio de probidade, de viraudes, de experiencias, de amor da

Patria. Este Fidalgo todo abandona- Esa vulg. do ao partido do Cardeal nas competencias, que elle tinha com a Rainha, sugeridas pelo Triumvirato, que ninguem podia romper: quando foi esta-belecido o Conselho de Estado em que elle fez a primeira figura, entre-gou por escrito ao mesmo Cardeal ou-tras instrucções particulares nao menos saudaveis, que as publicas. A Rainha instada para continuar na creaçao do Rei seu neto, quiz mostrar nesta parte, que sabia ceder, nao só quando lhe convinha; mas quando à Soberania, a Magestade, o Decóro se nao deixavao ultrajar. Das causas que a movêrad ás suas resoluções, deo ella parte a seu sobrinho Filippe II., á Princeza D. Joanna, mai delRei D. Sebastiao; e deixando os negocios seculares nas mãos dos homens, que haviao abandonado o seculo, ella esquecida do seculo, toda se entregou a Deos.

Era yulge

#### CAPITULO VII.

Concluem-se os successos da India eneste anno de 1562, e se da principio aos de 1563.

E m quanto em Portugal, e em Mazagao succediao estes casos notaveis, que acabo de referir, nos negocios da India nao havia mais perturbação, que a fomentada pelo Principe Raju, filho de Madune Pandar na Ilha de Ceilao. Nos temos visto as vezes, que Madune se embaraçou comnosco, ambicioso do dominio de toda a Ilha por meio da derrota de seu mesmo irmao o Rei de Cota nosso alliado. Com este designio nunca elle levantava mad da guerra, já contra Columbo, já contra Cota, aonde residia o Rei Peria Pandar. Elle fez Capitao General dos exercitos a seu filho o Principe Raju, que com idéas de grande soldado, bateo successivamente a Affonso Pereira de la Cerda, e a D. Jorge de Menezes o Baroche, dois Officiaes intrepidos creados nos perigos da India, Era vulga como nós deixamos referido. Agora governava Columbo o Capitao Balthazar Guedes de Sousa, que tinha de guarniçao soldados pobres, e humildes da Beira, Minho, e Traz os Montes; mas entre elles a seu irmao Gonçalo Guedes, a Nuno Pereira de la Cerda, a Simao de Mello Soares, a Gaspar Guterres de Vascoucellos, e a outros Fidalgos, aos quaes nao fazia estranheza o semblante da guerra.

Raju fazendo sorprezas ja em Cota, já em Columbo, resolveo sitiar com formalidade esta ultima Fortaleza com exercito numeroso de mais de 300000 homens. À vista deste sitio, em que os poucos Portuguezes, que o defendêrao, obrárao milagres de valor, nos nao deixaremos de dizer, que elles entao se instruírao na natureza do crime de fautorisar os interesses dos perfidos por qualquer pretexto que seja; que elles conhecêrao por experiencia o perigo originado pela falta de hum particular ambicioso TOM, XV.

Era vulg.

sem remorsos da conciencia, nem sentimentos da honra, bem capaz de metter a toda a Nação em dias criticos. Vírao entao os Portuguezes a ruina total de hum Rei seu amigo, e alliado: virao-se a si nos termos de ser lançados de toda a Ilha de Ceilao pelo poder do mesmo Principe perfido, que elles haviao obsequiado, tomado o seu partido, e servido como nao devêrao. Em fim, Raju continuou o cerco de Columbo com vigor; mas ou fosse por conceber novas ideas, ou por se enfadar entad da nossa resistencia; elle levantou o campo; recolheo-se a Ceitavaca, e entendêrao erradamente os Portuguezes, que Raju se retirava de todo.

O seu designio verdadeiro foi reforçar-se, e cahir como hum raio sobre Cota, reduzilla a cinzas, e voltar com o mesmo impeto sobre Columbo, que destruida Cota, naó poderia resistir. Balthazar Guedes de
Sousa, com esta noticia, entregou o
governo de Columbo a seu irmaó Gonçalo Guedes, e com a gente, que pô-

de escusar soccorreo a Cota. Sitiados Era vulgo Rei, e este bravo Official, ambos competirad sobre qual havia obrar mais elegantes gentilezas na defensa da praça. Elles sustentárao choques horrendos: com fortuna igual derrotavao os homens, faziao retroceder os Elefantes; mas sendo muitas as forças contrarias, poucas as suas, a porfia de Raju sem descanço, elles chegárao aos ultimos apertos. Soube delles o Governador de Manar Diogo de Mello Coutinho, que foi entad o redemptor do Rei de Cota, o conservador do nosso dominio em Ceilao. o instrumento de nao ficar na Ilha abatida a reputação das nossas armas.

Elle partio sem demora para Columbo com Pedro Juzarte Tiçao, Gaspar Pereira em alguns navios de soccorro, e teve a fortuna de se ajuntar com mais sete guarnecidos de boa gente, que de Cochim trazia ó Capitao Antonio da Costa Travaços. Quando Raju fazia os ultimos esforços; quando os sitiados excediao nos seus os possiveis da humanidade, feitos

Nii

huns

# 196 . HISTORIA GERAL

Era vulg.

huns espectaculos da admiração das gentes; mas sem esperança de soccorro já reduzidos á ultima extremidade: aquelles dois Chefes trazidos por impulso superior, para que se nao arrancasse pela raiz a arvore da Fé plantada em Ceilao, elles desembarcavao em Columbo, e marchavao com 400 homens em soccorro de Cota. O pequeno ruido desta marcha se representou tao estrondoso ao Raju, que sem querer vêr a face ao perigo, levantou o campo, e se retirou a Ceitavaca, deixando sepultados no de Cota mais de dois mil dos seus melhores soldados.

Ainda que os ultimos destes successos fossem acontecidos no anno de 1563, para nao cortar o fio delles concluimos neste lugar a sua narração, e nos voltamos ao Reino, aonde continuaremos no principio do mesmo anno o que se seguio ao acto de Cortes, em que a Rainha D. Catharina renunciou a Regencia.

1563

Depois della dar parte da sua resolução ao Rei de Castella, e á Prin-

# DE PORTUGAL, LIV. 197

ceza D. Joanna, ordenou a D. Alvaro Eravulg. de Castro, Embaixador em Roma, fizesse da sua parte o mesmo ao Papa Pio IV. que se recebeo admirado a noticia, mais o commoveo o impulso da magnanimidade da Rainha, que entendeo devia recompensar enviandolhe pelo mesmo Embaixador a Rosa de ouro, que segundo o costume, benzêra na quarta Dominga da Quaresma. Parece que este Pontifice penetrou os motivos occultos, que a Rainha teve para a renuncia, talvez lembrando-se dos esforços, que, e por quem forao mettidos em obra na sua Corte o anno de 1561 para se conceder ao Cardeal Infante a Bulla de Legado a latere com poderes tao vulgares, como os de qualquer dos Nun-cios ordinarios: talvez fazendo memoria das indecencias da proposta para a outra Bulla da Concessao do subsidio Ecclesiastico dos 50 2000 cruzados, em que fallamos, representando a Portugal no estado da penuria, quando as Nações o entendiao no apogêo da opulencia: talvez advertindo nos fins

Era volg. a que se encaminhava a idéa, de que em Portugal fosse illimitada, geral, e indistincta a acceitação do Concilio Tridentino, quando algumas das Cortes da Europa, ainda que sub-mettidas, como deviao, para receber as Decisões do mesmo Concilio respectivas ao espiritual; em quanto ao temporal ellas queriao examinar, e resolver se elle podia, ou nao ser objecto proprio das decisões da Igreja: ponto delicado, que no Concilio anterior de Constancia deo assumpto aos protestos, que fizerao os Embaixadores del Rei D. Joao I.

Como quer que isto fosse, nós vamos a dizer, que retirada a Rainha da inquietação dos negocios para o soce-go do seu quarto, o Cardeal Infante entendeo, que entrava a governar o Reino, quando a vontade propria nao era sua. Os bons Portuguezes, já agoniados pela pouca estabilidade da successao no trono, em nome dos Tres Estados do Reino entrárao a persuadir a este Principe a indispensavel necessidade de se ajustar o casa-

mento delRei. Elles lembrárao a Prin- Era vulg. ceza de França Margarida, terceira irma do Rei Carlos IX., que queriao viesse logo ser educada nos costumes de Portugal. Mas huma materia tao importante, na froxidad, e irresoluçan natural, ou influida no Cardeal, ella lhe fez tao pouca especie, que com omissao indesculpavel deixou perder a conjuntura mais interessante ao estado actual da Monarquia. Como esta era o theatro, em que os validos representavao todas as figuras, a Rainha dos Romanos D. Maria de Austria, mulher de Maximiliano II., com a noticia do casamento de França fallado em Portugal, ella interessa a S. Francisco de Borja, entad Geral da Companhia, para o divertir.

O empenho da Rainha com o Santo era, para que o Papa, honrador extremoso de Lourenço Pires de Ta-vora inteiro partidario do Cardeal Infante, se interessasse com elle para persuadir ao mesmo Cardeal preferisse ao casamento de França o de sua filha D. Isabel de Austria. O Santo Era vulg. Borja, e Lourenço Pires derao cum-primento bem cabal á satisfação dos seus empenhos. O primeiro em Roma com o Papa, o segundo em Lisboa com o Cardeal, nada deixárao de metter em obra para ficarem satisfeitos os desejos da Rainha dos Romanos. Mas entao sendo maior a perplexidade do Cardeal mettido entre França, e Austria, elle meditava, discorria, parava sem se saber determinar, ou sem o deixarem resolver. Com semelhante indifferença era tratado hum negocio deste caracter, perdido o tempo em ponderar de ambas as partes, já os inconvenientes, já as vantagens, nao chegando o instante precioso, em que as vantagens abraçadas, e os inconvenientes derrotados, ficasse o espirito em liberdade para tomar huma resolução effectiva.

Em quanto se retardava esta felicidade, que por desgraça de Portugal, nunca o chegou a ser; elle estimava como tal a fundação do Collegio de S. Paulo da Universidade de Coimbra, donde tem sahido engenhos

brilhantes, que illustrárao a Patria. Era vulg. ElRei D. Joao III. lhe havia dado principio, atégora sem forma, sendo ainda a residencia dos Collegiaes no Mosteiro de Santa Cruz: communicação secular, que invertendo a ordem, e o socego da regular, deo occasião a se completar o edificio do Collegio junto ao mesmo Convento, aonde existio do anno de 1544 até o de 1559. Antes deste anno já o mesmo Rei havia fundado novo Collegio no sitio, em que agora existe, que he immediato ao Palacio Real, aonde no tempo delRei D. Diniz estiverao as Escolas Geraes, na situação mais eminente da Cidade com a agradavel vista das aguas do Mondego, e do campo, que ellas banhao. O anno passado she augmentou as rendas o Infante Cardeal, e neste já govermando o Reino, ordenou, que a 2 de Maio entrassem os Collegiaes no no-vo Collegio, como foi executado com grande pompa.

No seguinte mez, e dia 25 de Junho descarregou a mas de Deos hum

Era vulg: golpe da sua indignação sobre os moradores da Ilha de S. Miguel com alteração, e effeitos notaveis na ordem da natureza; mas effeitos, e alteraçao, que dizem respeito á ira superior, que vem do alto. Tremeo a ter-ra com mais violencia nas Villas principaes da Ilha com poucos interval-los do dia 25 até 28. Neste pelas nove horas da noite rebentou no alto do monte Fayao do Meirinho hum vomito como infernal, que fez ferver hum lago visinho, que tem huma le-goa de circunferencia. Delle sahia fumo horrendo, pedras monstruosas, que depois de girarem pelos ares, co-briad os campos. O terror dos raios, o estampido dos trovões, que acompanhavao a concussao da terra, a nada do que podemos perceber erao comparaveis. O cume da montanha foi visto abrir-se em cinco roturas, que exhalavao outras tantas columnas de fogo ateadas nas materias sulfureas, e betuminosas, que alli escondia o centro da terra, ou as gargantas do Inferno. Quando estes incendios vorazes

devastavaó os campos, as nuvens de Era vulg. pedra pomes feita em cinza, que elles vaporavaó, escondiaó as luzes do Firmamento, cobríraó os recintos de sete Freguezias; aonde cahiaó tudo desbaratavaó, tudo consumiaó, os homens andavaó como pasmados, contemplando-se sepultados antes de mortos.

O estrago, e os movimentos que se notavad nos brutos, augmentavad a consternação das gentes. Infinitos perecêrao; inuitos cegos, e tontos do fogo, e fumo, andavao errantes em busca do abrigo, que nao encontra-vao, até se precipitarem no mar. Os de natureza ferozes vinhao meigos, e domesticos buscar o azilo das casas, e das Igrejas. Da Villa da Ribeira Grande mal se deixavao vêr os vestigios. O Convento das Religiosas de Santa Clara padeceo ruina lamentavel, e ellas forad obrigadas a recolher-se ao da Cidade de Ponte Delgada, padecendo na jornada grandes trabalhos, e perigos maiores por baixo da inundação da cinza, que cegava humas,

Era vulg.

e sepultava a todas. Depois de quatro dias rebentou outro vomito no pico chamado do Sapateiro, que lançou immensa quantidade de pedras negras de grandeza notavel, e logo hum rio de fogo empolado em ondas, que correndo largos espaços pela face da terra a deixava calva, deserta, arida, o embriaó deforme, ou a sua primeimeira imagem antes de ouvir a voz da rola, que a mandou germinar, produzir, apparecer a Primavera.

Naó cabem nas expressões as mortes, as ruinas, os clamores, as penitencias, o estado triste a que se viaó

Nao cabem nas expressões as mortes, as ruinas, os clamores, as penitencias, o estado triste a que se viao reduzidos os miseraveis moradores da Ilha, sem consolação, sem refugio, como se o Ceo de bronze estivesse inexoravel ás suas supplicas. Sensivelmente se percebeo, que os espiritos das tormentas com permissão de Deos andavao derramados pela Ilha; porque estando o Vigario da Freguezia da Achada com todo o seu povo dentro da Igreja, fóra della se ouvio hum grande ruido de gente, que com furia batia ás portas. Perguntando o

Vigario quem era, vozes tumultuarias Eravulg. lhe respondêrao serem os seus Fre-guezes. O Vigario, que tinha a todos comsigo no Templo, com o espirito inflammado clamou, que erao os Demonios, e proferindo sobre elles com fé viva o Santo Nome do Senhor, com alaridos espantosos forad precipitar-se no mar. Este he o debu-xo bem grosseiro, e mui diminuto do golpe, que sobre a Ilha de S. Miguel descarregou aquella mas poderosa, que dispondo tudo suavemente, agora parece a queria tocar forte do sim até ao fim.

#### CAPITULO VIII.

Tratao-se outros successos no Reino; e na India este anno de 1563.

inda continuava o Concilio de Trento, que teve termo feliz a 4 de Dezembro deste anno contra as intenções politicas de França, que intentava prolongallo com o pretexto, de que elle se devia mudar para alguma

Era vulg.

das Cidades de Alemanha; deixando livre a eleiçao em Vormes, Bade, Spira, ou Constancia. Tanto era o empenho do Rei de França nesta mudança, que nao só ameaçou o Concilio com a resolução, de que não mandaria a elle os seus. Theologos; mas que faria celebrar outro Nacional no seu Reino. ElRei D. Sebastiao sensivel aos danos, que em tempos tao ca-lamitosos resultariao á Christandade, se a mudança se fizesse, e se o Concilio Nacional se celebrasse; mandou logo as ordens mais precisas ao Embaixador Fernao Martins Mascaranhas para que em seu nome representasse ao Papa, que por pretexto algum consentisse nos projectos do Rei de França, fosse para a mudança do lugar do Concilio Geral, ou para a convocação do Particular, expondo as razões de desconveniencia sobre ambos os intentos.

Nao satisfeito com esta primeira demonstração do seu zelo, ElRei nomeou a D. João Mascarenhas, sobrinho do dito Embaixador, para ir

á Corte do Imperador Fernando I., e Era vulg. com o pretexto de lhe dar os parabens da eleicao do seu filho Maximiliano em Rei dos Romanos, expôrlhe as justas causas, que o deviao obrigar a oppôr-se á determinação do Rei de França, de que se podia ori-ginar consequencias perniciosas, que elle devia impedir, como Principe tao interessado nas vantagens da Igreja. O Embaîxador, sendo tratado com agrados excessivos, conseguio tudo do Imperador na forma das intenções do Rei seu Amo, e na Cidade de Trento, como dissemos, se consummou o Concilio. Depois delle forao a Roma o nosso Arcebispo de Braga, os Bis-pos, e Theologos Portuguezes, que recebêrao do Papa Pio IV. honras extraordinarias, e fallando-lhes da pessoa delRei, disse: Que nao sc admirava de ser elle na justiça tao inteiro, no zelo da Fé fervoroso: que isso lhe provinha de ser Rei Portuguez.

Quando no Reino se tratavao com reputação estes, e outros negocios, o Conde do Redondo, Viso-Rei da In-

dia,

dia, determinava ir com huma poderosa armada contra o Achem: expediçao, para que elle havia convidado a D. Francisco Deça, Governador de Malaca, como fica dito. A chegada ao mesmo tempo de tres náos de Portugal, de que era Commandante D. Jorge de Sousa, que trazia ás suas ordens aos Capitaes Diogo Lopes de Lima, e Vasco Lourenço de Barbudo, quando pareceo, que promoveria a empreza, ella a divertio. Ainda estas náos estavao surtas com parte da carga, sobrevindo hum temporal grosso metteo no fundo o Galeao S. Filippe, que deixando enfraquecida a frota, que havia voltar ao Reino, obrigou o Conde Viso-Rei a mudar de idéas, a D. Francisco Deça a perder as despezas feitas na armada de Malaca, com que sahio a esperallo sem fructo.

Ajuntou-se a esta infelicidade a inquietação do Malabar, que não nos dava socego. Nós acabamos de ouvir a paz solemne, que o Çamorim ajustou com o Conde Viso-Rei. Não obstante os juramentos, os piratas de

Calecut rompiad o nosso commercio, Era vulgi e alguns dos seus paraos derad caça a hum soccorro, que o Viso-Rei mandava a Cananor. Elle se queixou desta contravençad ao Çamorim, que sem perturbaçad da fleugma lhe mandou dizer, como elle nad era responsavel aos excessos, que podiad commetter alguns dos seus vassallos, que elle Viso-Rei podia prender, e castigar. Pouco satisfeito da resposta, o Viso-Rei avisado, de que oitenta fustas do Malabar se dispunhad a partir para Cambaia com passaportes Portuguezes, ordenou a Domingos de Mesquita as fosse queimar. Este Chefe as quita as fosse queimar. Este Chefe as esperou na altura de Carapatao; e fazendo preza nas que primeiro iao passando, em poucos dias tomou vinte e quatro. Recebida a gente no seu bordo, mettia as fustas no fundo. Depois o Mesquita inexoravel aos ro-gos dos miseraveis, a alguns manda-va cortar as cabeças, a outros enfercallos nas vergas, a muitos cozellos nas velas, e tirar com elles ao mar.

Esta crueldade horrorosa á suavi-TOM. XV.

Era vulg. dade do Christianismo, feita diante dos olhos dos moradores de Cananor, renovou nas suas lembranças o espectaculo atroz algum dia executado por Gonçalo Vaz de Goes; mas este veio a ter depois consequencias mais funestas. Queixou-se o Camorim ao Viso-Rei do tratamento impio, que aca-bavao de receber os seus vassallos, e ouvio huma resposta como echo das vozes, que elle antes proferíra. Foi-lhe dito, que o Viso-Rei da India nao approvava as acções dos seus sub-ditos desobedientes, e que elle Çamorim se podesse os prendesse, e casti-gasse. Como as cousas se puzerao nesta figura, foi preciso suspender a ex-pedição contra o Achem, e preparar huma armada, que o Viso-Rei entre-gou a D. Francisco Mascarenhas para reprimir os insultos dos piratas do Ma-labar. Dos navios desta armada ficou em Goa o do Capitao Jeronymo Dias de Menezes para ir conduzindo a varios portos as náos, que tinhao de to-mar carga para o Reino.

Passando por Batecala, Jeronymo

Dias foi atacado por tres paraos de Eravulg. Malabares. A sua tripulação era de quarenta soldados escolhidos, entre elles o bravo Gaspar Carvalho, homem de estatura ordinaria; mas na figura tao medonho, como gentil no valor. A vista dos inimigos disse elle ao Capitao, que os Malabares vinhao investillos na intelligencia, que erao mercadores: que ao parao mais avançado puzesse a proa, e o ferrasse para terem menos inimigos, quando os outros paraos viessem ás mãos. Assim se executou com rapidez, sendo o Carvalho armado de espada, e rodella o primeiro, que entrou dentro. A poucos golpes degollou dez barbaros: os mais levados da coxia até ao mastro, huns se arrojárao ao mar, outros ficárao jarretados, e já a este tempo soccorrido por alguns companheiros, o Carvalho em instantes consegue gloriosa victoria, compra para a sua reputação eternidades de fama. Os Malabares enfurecidos com a derrota, picados da injuria, elles abordao o nosso navio, baldead-se dentro, e tra-

#### 212 HISTORIA GERAL

Era vulg. travao furiosos hum choque de opi-

Gaspar Carvalho neste apertado lance de tantos contra taó poucos, com a voz, e com o exemplo, obrando proezas espantosas, para os camaradas era conforto, para os inimigos terror. Jeronymo Dias de Menezes, já Capitao mandando, já soldado combatendo, teve grande parte no triunfo com a gloria de nao perder hum homem, quando os Malabares no convez lhe deixárao 60 mortos, no mar muitos afogados, e os paraos com os poucos que restárao, encontrárao a salvação na fugida. Entrou. Jeronymo Dias em Batecala para curar os feridos, que erao todos os seus soldados, e aqui encontrou os navios da sua conserva, e com quatro da armada de D. Francisco Mascarenhas, chegou ao mesmo tempo ao porto Manoel de Saldanha, que ia de guarda aos navios destinados para Goa, le-vando rendidos dois dos Malabares.

Este anno foi muito, vantajoso pa-

ra os progressos da Religia ono Orien- Era vulg. te. O Principe herdeiro do Reino dos Papuas, e Imperio de Bengay, vindo nelle a Ternate, e ouvindo expôr a formosura das doutrinas do Evangelho igualmente admiraveis para formarem o homem bom, e o bom cidadao, elle abraçou, e permaneceo constante no Christianismo. Aeyro, Rei de Ternate Mahometano de profissao, quiz, e nao pôde impedir esta felicidade do Gentilismo do Reino dos Papuas. Com igual dissimulação teve intentos semelhantes para embaraçar a viagem do Padre Diogo de Magalhaes, que ia por Missionario pedido pelos moradores das Ilhas dos Celebes. Nellas foi fecunda a colheita da semente da palavra Divina. Ella attrahio os dois Reis mais poderosos daquellas Regiões, e forao o das mesmas Ilhas, que estava em Manadó, e o da Ilha de Siao, que corre da Linha para o Norte entre Manadó, e Mindanao. Seguírao o exemplo dos seus Monarcas todos os Grandes, os homens do po-

### 214 HISTORIA GERAL

Era volg.

vo mais illuminados, e no pequeno espaço de duas semanas fora vistos em tantas terras arrazados os altares da superstiça , adorado Deos, e conhecido Redemptor o Crucificado. A mesma ventura tivera os moradores da Ilha de Bola , aonde reinava hum filho do Rei de Manadó, se agora felizes pela regeneração da graça, depois não menos ditosos pela penitencia firme, com que expiárão a apostasia, em que os abysmára, ou o temor dos Mouros, ou a fraqueza da carne.

Tambem na Cidade do Nome de Deos na Ilha de Macao, adjacente de Cantao Provincia da China, estavao promptos oito Missionarios, dois para entrarem neste Imperio, e os seis para passarem ao do Japao. ElRei resoluto em remunerar a Diogo Pereira os danos, que em Malaca lhe causou D. Alvaro de Ataide, quando com o caracter de Embaixador de Portugal ia levar á China ao Santo Xavier; agora ordenou ao Conde Viso-Rei, que o mandasse

exercitar as funções daquelle ministe- Era vulg. rio na Corte de Pekim. Elle mandou de Goa em hum galead a Gil de Goes, que era cunhado de Diogo Pereira, entao Governador de Macao, para este fazer a viagem da China, e o Goes o substituir no governo. Nada teve effeito, e ficou suspensa a Embaixada, e viagem dos Missionarios, nao só porque Diogo Pereira repugnou largar Macao; mas porque os Manda-rins nao quizerao consentir, que em seu lugar entrasse na China Gil de Goes como Embaixador sem o trem pomposo, com que se devêra apresen-tar na face do Monarca mais magnifico do Universo, qual era o seu Soberano.

Mas a perda que entad tiverad os negocios da Fé no Japad, e na China, ella foi recuperada pelos suores do Padre Cosme de Torres no Reino de Omura. Tanto se deixou penetrar da sublimidade dos nossos Mysterios o seu Rei Xiumitanda, que se fez Christad, e tomou o nome de Bartholomeo. Seguio-o muita Nobreza, e povo, que pou-

pouco depois com o seu Principe so-portárao os grandes trabalhos origina-dos pela perseguição dos Regedores de Omura, pela que contra o Rci Bartholomeo fulminou seu mesmo pai: perseguição, de que Deos se quiz servir para provar a firmeza da Fé destes seus Eleitos, que querendo viver pia-mente em Jesu Christo nao podiao deixar de padecer perseguições. O Principe, triunfante depois dos seus adversarios, restituido á Corte em paz, constante na pureza da doutrina, que abraçára, para marcar, ou a devisa da sua Christandade, ou o signal do soccorro Divino, que o salvára das mãos da angustia; elle trazia debuxado em ambos os hombros o Nome adoravel do Redemptor, e sobre o peito huma Cruz, que se com a sua ignorancia abatêra a sabedoria do mundo, agora com a sua fraqueza lhe aterrára a arrogancia dos seus inimigos.



### LIVRO LV.

Da Historia Moderna de Portugal.

### CAPITULO I.

Principiao os successos da India no anno de 1564 com a morte do Viso-Rei Conde do Redondo.

Parece que a impiedade acábada de Fra vulg. executar por Domingos de Mesquita sobre os navegantes da Costa do Malabar, ultima acçaó do Conde Viso-Rei, que eu deixo referida; ella, sobre ser em si atroz, origem de nova guerra com os nossos antigos alliados de Cananor: como foi vingança buscada com as armas, rotas as medidas justas, que impedem os prejuizos feitos ás causas publicas; o Viso-Rei Conde do Redondo naó tirou della consequencias, e Deos sabe se a perda da sua vida pouco depois foi a peda consequencias.

na, nao só de acceitar a offerta, que lhe fez o Mesquita de obrar tyrano na expediçao, mas de lhe deixar im-punida a crueldade. Morreo arrebatadamente o Conde a 19 de Fevereiro deste anno. Como pelas suas grandes qualidades de todos era amado, a sua falta foi geralmente sentida. Poucas acções reprovaveis descobrio nelle a fraqueza da humanidade, e o seu governo teria muito de feliz, se fosse mais dilatado. Abertas as vias da successao, e ausente D. Antao de Noronha, que vinha nomeado na primeira, na segunda se achou eleito D. Joao de Mendoça, que viera de governar Malaca, e estava presente.

Acabava o nosso Chefe de tomar

Acabava o nosso Chefe de tomar posse do governo, quando os Embaixadores do Çamorim reiteravao as instancias para se lhe dar satisfaçao, do que Domingos de Mesquita obrára nos seus mares no meio da paz, roubando fazendas preciosas, degollando, e arrojando ao mar homens vivos amortalhados, que haviao coberto as praias em numero de dois mil.

mil. O Governador lhes deo a mes- Era vulg. ma resposta já repetida pelo Viso-Rei; mas pelos não azedar muito, teve ao Mesquita prezo em quanto elles estiverao em Goa. Elles mostrárao alguma satisfação desta politica, que não entendêrao, e se descobrio na sua partida, menos com a soltura do Mesquita logo depois della, que com os grandes premios, e louvores, que remunerárao como façanha gentil huma atrocidade abominavel. Em Cananor foi ella causa da commoção das gentes excitada por huma Moura poderosa, que encontrando o cadaver de seu marido em hum dos embrulhos, que o Mesquita fizera lançar ás ondas; correndo as ruas de Cananor desgrenhada, com as máos na cabeça, fallando mais com os solucos, e com os symptomas da raiva, que com os discursos interrompidos pelos ais, e pelas lagrimas: ella moveo toda a Cidade já bem disposta a entrar nas de-

Todo o mundo, occupado de hu-

monstrações do seu justo resentimen-

to.

Era vulg. ma especie de furor lymphatico, seguio esta Dama imitando os seus transpor-tes até ao Palacio do Rei, pedindo justiça. Como os clamores forao bem ouvidos por estar o Rei já ligado com Ade Rajao para a vingança, huma multidao posta em armas corre de tropel á Fortaleza. Não lhe podendo forçar as paliçadas, ella desafoga a colera fazendo em cinza mais de trinta navios, que estavaó debaixo do canhao da praça: primeiro effeito da grande acçao do Mesquita, que os nossos Escritores mais serios revestem do caracter de generosa, como se os seus elogios fossem bastantes para lhe occultar a enormidade. Ella fez odioso o nome Portuguez em todo o Malabar, que se conjurou para o exterminar dos seus continentes, como nós vamos a vêr nos sustos de D. Payo de Noronha, Governador da Fortaleza de Cananor, que pedio ao da India o soccoresse prompto para rebater a tempestade, que o ameaçava. D. Josó de Mendoça despedio logo com cinco navios a André de Sousa, que já

já achou a Fortaleza sitiada por Ade Era vulg.

Rajao com hum grande Exercito.

Esta era a situação dos negocios no mez de Setembro, quando chegou com o caracter de Viso-Rei D. Antao de Noronha, que dois annos antes havia partido da India para Portugal, e agora vinha succeder ao Conde do Redondo, que achou morto. D. João de Mendoça lhe entregou o governo, que occupou poucos mezes. Outros consideraveis teve elle na India, que o podiao enriquecer; mas sahio della pobre. Esta só circunstancia em taes tempos faz o seu elogio.

Com o credito bem estabelecido na Asia, D. Antao de Noronha determinou avançallo depois de Viso-Rei em emprezas de mais estrondo. Elle applicou os primeiros cuidados ao perigo de Cananor, que mandou soccorrer de novo por D. Antonio de Noronha, que havia governar as tropas de terra, e por Gonçalo Pereira Marramaque, que ia encarregado do commando das do mar, sendo Capi-

tāes

Era vulga

tães da poderosa armada, em que sa-hirao de Goa os Fidalgos da primeira distinçao da India, á qual na altu-ra dos Ilheos de Angediva se incorporou a que até entao mandava D. Francisco Mascarenhas, que a entregou a Gonçalo Pereira: soccorro na qualidade, e no numero, que se nao obrigou os inimigos a levantarem o sitio, elle os constrangeo a conduzir-se mais reportados. Os dois Chefes de mar, e terra ainda o faziao mais respeitavel; Gonçalo Pereira Marrama-que pelo seu grande valor, D. Anto-nio de Noronha pelas suas acções obra-das na India, especialmente em Ormuz, aonde fora Governador duas vezes.

Deixando a narração dos successos do sitio de Cananor para o anno de 1565 a que pertencem, no presente de que tratamos são dignos das attenções da Historia os progressos da Fé no Oriente. Ella havia propagado admiravelmente em todos os contornos de Goa, e pelo Reino de Cochim do tempo do Viso-Rei D. Constantino de Bra-

Bragança atégora. Nos lugares dos Pá-Era vulg-godes do Indostaó se viaó edificados Templos consagrados ao Deos verdadeiro, os seus moradores livres das superstições ridiculas do Gentilismo, e em Baçaim extincta pelo zelo do Pa-dre Christovao da Costa a expiação torpe, e o lugar destinado para ella pela cega barbaridade. O Rei de Siau, que o anno passado recebêra o baptismo em Manadó, neste promulgou Leis em beneficio da Christandade, que professava; e porque os vassal-los tumultuárao, elle quiz antes per-der os Estados, que abandonar a Fé, salvando-se em Ternate até serenar a tormenta.

Incomparavelmente maior que esta foi a perseguição fomentada por Aeyro contra os Christãos de Amboino, e a do Rei da Java Maior, que com armas poderosas entregues a seu filho o Principe Babu intentou exterminar o Nome de Jesu Christo de todo o Archipelago das Molucas. Por huma parte a furiosa tormenta, que mandou o Ceo sobre a armada dos

bar-

Fra vulg. harb

barbaros, que tragou a maior quantidade dos seus navios; por outra o valor de Antonio Paes, que o Conde do Redondo mandou com tres náos em soccorro dos vexados, fizerad abor-. tar os designios da impiedade, restituindo aos opprimidos Christãos a res-piração já quasi suffocada. Os impios porem, que nao podérao prevalecer com a força, metterao em obra as astucias com tanta dexteridade, que se insinuárao na correspondencia de Antonio Paes, e offerecendo-lhe refrescos, em hum pomo recheado de veneno, deleitavel ao gosto, e aprasivel á vista, lhe propinárao a morte.

Com a falta deste Chefe elles recobrárao os alentos, e sitiárao o lugar
de Ative; mas a tempo que chegavao
a Rocanive tres náos de Mercadores
Portuguezes, que tomando agora o officio de soldados, depois de ganharem huma gloriosa victoria, obrigárao os barbaros a levantar o campo.
No Japao nao era menor a perseguição, nem menos gloriosas as vantagens

gens dos Christãos. Depois da primei- Era vulg. ra, que padeceo o Rei Bartholomeo de Omura, nos o deixamos em paz restituido ao seu Reino. Agora o Rei de Firando, e outros Regulos poderosos lhe moverao segunda, marchando com huma grande armada, que pôz a gente em terra para o ir atacar na sua mesma Corte. O Rei Bartholomeo, levando na sua frente o Estandarte da Cruz, muito inferior em forças os esperou no caminho, e fazendo os inimigos em postas, reconquistou tres fortalezas, chaves do seu Reino, com tanta rapidez, que assombrou todas as Regiões dos seus contornos.

O estrondo da conquista, e da victoria foi a causa do Rei de Arima, irmao de Bartholomeo, recobrar o seu Reino, e de se mostrar, ainda que Gentio, propugnador da Fé Catholica, permittindo aos seus vassallos o livre exercicio della, levantando Templos nos seus Dominios, e oppondo-se com coragem a seu pai Xangadono, que por causa della perse-TOM. XV.

Fia vulg.

guia ambos os irmãos. Na grande Corte de Meaco, vencidos os estratagemas dos Bonzos pelo zelo ardente do Padre Gaspar Villela; reduzidos por toque superior da graça os dois primeiros sabios do Imperio, nos vastos campos do Japao se foi descobrinda. do muita seara, os Operarios poucos, necessitados os Fieis a pedirem ao Senhor da seara, que mandasse mais Obreiros ao seu campo. Semelhantes forao as vantagens de Firando, nao só por hum effeito do ardor Aposto-lico do Padre Cosme de Torres, que assistia em hum dos portos do Reino de Arima; mas pela feliz chegada a Firando de D. Pedro de Almeida, que feito hum Apostolo do Evangelho, trouxe á sua devoção ao barbaro Governador Jacata, antes perse-guidor do Padre Gaspar Villela, que expulsou de Firando; agora receptor benevolo de Padre Luiz de Froes, fautor piedoso do Christianismo, que desde entat, e por annos longos floreceo, e com producções admiraveis no Japao, os seus grãos puros, e

# DE PORTUGAL, LIV. LV. 227

mortificados lançados á terra, multipli- Era vulg. cárao muitos centos por hum no celleiro da Casa do Senhor.

#### CAPITULO II.

Principia a narração dos successos de Reino neste anno de 1564.

omo o Cardeal Infante D. Henrique governava só a Monarquia de Portugal sem outra dependencia, que a dos homens, aos quaes elle havia submettido a vontade, e que abusavad da sua brandura: elle pelos seus conselhos acceitou agora com condições injuriosas á mesma Monarquia o subsidio Ecclesiastico de 50 mil cruzados por cinco annos: graça, que dissemos conseguíra do Papa o Embaixador Lourenço Pires de Tavora, depois ratificada ao seu successor D. Alvaro de Castro: graça, em que se intimava a ElRei, que o dinheiro do subsidio se havia empregar em outra armada, differente daquella, que elle já pagava, e que se chamaria armada Ecclesiastica, toda dependente da von-

vontade do Papa para se servir da sua. força contra quaesquer inimigos da Igreja, que bem lhe parecesse: graça com o contrapezo, de que a mes-ma armada só á nossa custa seria obrigada a defender os Estados do Papa contra toda a qualidade de invasores, e que nella se havia sempre arvorar a sua bandeira juntamente com a nossa: graça em fim, para que havia es-colher lançadores ElRei, o Cardeal Infante, e o Clero; que estes nomea-ria o hum Recebedor, que guardasse o dinheiro para ser despendido só no-servico da armada. serviço da armada; que se houvessem sobras de hum para outro anno, se dariao contas a huma pessoa determinada pela Sede Apostolica; e que esta pessoa teria acçao para constran-ger ao Rei, ao Cardeal, e ao Clero, que nao recusariao obedecer ao que ella lhes determinasse respectivo á applicação do subsidio.

Todos os bons Portuguezes, que conheciao a independencia do Reino, desde a sua origem, tiverao por intoleraveis as condições da graça que

os reduzia ao estado de sujeitos. No- Eravulgi tava-se, que quando o Rei representava ao Papa, que nao podia manter huma armada, elle o forçasse a sus-tentar segunda. A sujeição ás suas or-dens para a mesma armada navegar no tempo, e aos lugares, que elle determinasse, sem ser para as necessidades publicas, e commuas da Igreja, que a devia pedir ao Rei, isso se olhava como huma quimera. Diziase, que se os Embaixadores em Roma acceitárao as condições com a intenção, de que no Reino se faltaria a ellas, tal pensamento era huma forja de enganos, de illusões injuriosas ás pessoas que as usassem, e áquellas contra as quaes se mettessem em uso. -Mas sem embargo de todas estas , e outras muitas reflexões dos bons Portuguezes, o Cardeal Infante neste segundo anno da sua Regencia mandou, que a Bulla se observasse ao pé da letra, extorquindo a seu favor o sabio parecer de hum Ecclesiastico tao estimavel, como era Joao Affonso de -Bejan ...

Se a Bulla tinha feito em Portugal hum grande ruido, agora a acceitação causou maior estrondo, já lembrando a indecencia da pobreza do Reino, que se representára ao Papa; já notando o nenhum caso, que se fazia das suas condições injuriosas; já inferindo dellas, que a Curia de Roma nao fazia algum da Corte de Portugal; já sentenciando por hum desprezo feito ao Governo o voto de hum homem tao qualificado como Joao Affonso de Béja, sugerido pelos interessados. Estas contemplações dos Cabidos do Reino derao occasiao, a que elles mutuamente se consultassem no que deviao obrar; e depois de pareceres prudentes, mandárao á Corte os seus Procuradores, que apresentárao hum Arrezoado de Convicção, feito pelo Doutor Christovao de Matos, com tanto de eloquencia, como de verdade. Nelle mostrárao ao Rei, que os Corpos Capitulares nao estavao, nem podiao ser obrigados a pagar semelhante subsidio : que se havia necessidade de dinheiro, elles para evitarem altercações, offereciao voluntarios por tempo de dois annos 125
mil cruzados; mas que desta concordia se lavrasse instrumento dito de
contracto, como se executou com effeito. As intrigas, que antes, e depois se metterao em obra, nao forao
bastantes para deixar de se conhecer,
que a Bulla, e as suas condições erao
indecentes, injuriosas, prejudiciaes ás
regalías, e liberdade do Reino.

Tanta pobreza de Portugal representada em Roma, ella se nao sentio quando ElRei D. Sebastiao soccorreo a seu tio Filippe II. de Castella neste mesmo anno com duas armadas poderosas; huma para obrigar a Hazem, filho de Barba Roxa, que ameaçava Orao, a levantar o sitio de Mazalquivir; a outra para o ajudar na conquista do Penhao de los Velez. Não chegou a primeira a fulminar os barbaros com as armas; porque bastou a noticia, de que ella navegava unida com a de Hespanha, para Hazem levantar precipitadamente o sitio, deixando coberto de cadaveres o campo.

foi theatro das gentilezas de D. Mar-tinho de Cordova, Governador de Mazalquivir. A segunda vamos nos vêr empenhada na reconquista do Penhao, que no de 1508 fundára o Conde D. Pedro Navarro entre as serras de Cantil, e Baba na costa de Barberia; que depois foi ganhado por Muley Almançor, conseguindo antes dar morte aleivosa ao seu bravo Commandante D. Joao de Villalobos; que os Hespanhoes duas vezes intentarao res-taurar, e nao o poderao conseguir; e que agora o logra Filippe II. com o respeitavel, sempre temido soccorro das armas Portuguezas.

Este poderoso Monarca determina arrancar o Penhao da mao dos
Mouros: prepara huma armada formidavel, de que nomeou General
a D. Garcia de Toledo, Duque de
Fernandina, e Viso-Rei de Catalunha;
convida para esta empreza a varios
Principes da Europa, entre elles a
ElRei D Sebastiao, que sempre ambicioso da exaltação da Fé, mandou
logo aprestar hum galeao de grande-

vios, que fora guarnecidos das mesolhores tropas, e por seu General a Francisco Barreto, Governador que tinha sido da India, nella, e em Africa com creditos de soldado entre of primeiros do seu tempo. Em Cadiz se encontrára as armadas, e ajustá rao os Chefos, que a de Hespanha fosse para Malaga, em quanto a de Portugal chegava a Tangere para resceber a bordo 200 soldados aguerridos nas campanhas de Africa.

Outra vez unidas as armadas, a 31 de Agosto sahirao de Malaga, è derao fundo tres legoas distante do Penhao, que Hazem, Governador de Argel, havia confiado ao valor, e disciplina militar de Cara Mustafá, Alscaide da Praça da Gomeira. Os mos radores da Cidade de Velez, que primeiro descobrírao sobre as oudas o apparato soberbo, preoccupados do pavor abandonárao os domicilios, e buscárao o refugio das montanhas. Postada a gente con terra, se determinou, que antes de emprender o sitio do Penhao,

Era vulg. nhao, o Exercito se apoderasse da Cidade de los Velez desamparada. El-le se moveo com este designio formado em tres corpos; o da vanguar-da coberto por D. Sancho de Leiva, D. Luiz Osorio, e Fr. Joso Egio, General de Malta, com as tropas da Religiao, e a Infantaria de Napoles; o da batalha mandado por Francisco Barreto, que levava os Cabos, e gente de Portugal, de Sicilia, de Lombardia, e de Castella; o da retaguarda ás ordens do Conde: Anibal de Altemps, composto dos Alemães, e Italianos. Com poaca resistencia dos inimigos no campo, a Cidade foi entrada, e bem guarnecidos os postos, se deo principio ao sitio do Penhao com competencia generosa de tantas Nações illustres, igualmente emulas do valor, ambiciosas da gloria.

D. Garcia de Toledo, depois de plantadas as baterias, quiz usar de elemencia com os Mouros, mandando-lhes prometter a liberdade, e as widas se entregassem a praça. O Governador respondeo arrogante para

depois fazer mais vil a infamia da sua Era vulgi fugida. Laborou sem intermissad o for go com tal espanto dos sitiados, que sem esperar os avances, pela parte do -mar forad descendo a buscar os montes. O seu Governador lhes seguio os vestigios, e sem perda dos Christãos conquistárao o Penhao. Depois o mesmo pejo da sua covardia trouxe mui-tos Esquadrões de Mouros a travar escaramuças até á hora do embarque do exercito; mas sempre derrotados com perda, nao quizerao dar aos seus contrarios occasiões de mais vantagens. Hespanha fez alta estimação desta conquista, e Filippe II. tao grande da pessoa de Francisco Barreto pelo modo com que nella se conduzio, que The mandou o seu Retrato acompa--nhado de huma honrada Carta, em que lhe dizia: Que o bom successo -do Penhao elle o attribuia mais á fortuna de tal Chefe, que á sua mesma potencia: que sempre assim o espe-rára, depois que soube, que D. Garcia de Toledo ia acompanhado de hum General tao prudente : que lhe agra-

# 236 HISTORIA GERAL

Era vulga agradecia o trabalho, que tivera no sitio, e lhe ficava em muita obrigaçao : que ao presente nao discorria como lhe podesse remunerar huma pequena parte delle, senao mandandothe o retrato da sua Pessoa com huma cadea, para que com ella o tivesse prezo todos os dias da sua vida, prompto sempre a agradallo.

# CAPITULO. III.

Em desagravo do mão successo sobre : Mazagaŏ o Xerife Rei de Marro-- cos determina sitiar a cidade de : Tangere, e se tratao outros suc-· C: cessos. ( :

P ara hum espirito dominado pelas maximas da soberba, os mesmos successos infaustos, que o deviad abater, elles lhe servem de estimulo, que pique a arrogancia para mais se exaltar. Se elle já tem o solio da gloria como proprio, resolve-se a subir mais alto para roubar o alheio, ainda que depois caia das eminencias com o impeto do raio. Se occupa o centro do Era vulg. vilipendio, entao nao cuide elle tan-to em sahir dos abysmos da affronta para recuperar a reputação com acções de honra; mas em promover a vingança ainda a troco de novas vilezas. Tal era o frenesi arrogante; de que se deixou dominar o Xerife Muley Abdala, Rei de Marrocos, depois do destroco das suas armas sobre Mazagao, nao bastando o transcurso de dois annos para se diminuir a chama da colera; para desinflammar os desejos do despique, nao como desaggravo brioso das injurias da Corôa; mas como vingança vil do animo, que nao podia ter socego em quanto nos altares do furor barbaro nas immolasse victimas de sangue.

Dominado destes transportes contra a Nação Portugueza, que elle, e os seus Maiores havia tantos annos olhavao como escandalo, como huma injuria dos seus Dominios: o Xerife ajunta hum exercito formidavel pelo numero, muito mais pelo valor, para descarregar furioso o golpe da vinta

gan-

gança contra a Cidade de Tangere. Dobrados cuidados trouxe esta noticia ao Governo de Portugal. Temia-se o desmarcado poder do Senhor de tantos Reinos: receava-se a perda da praça, quasi sem fortificações, falta de tudo, mantida entre os inimigos mais pelo respeito, que pela força. Entendeo o Cardeal Infante, que só Lourenço Pires de Tavora a poderia tirar dos cofres das suas dexteridades para sustentar na defensa de Tangere o credito das nossas armas em Africa. Em nome do seu Pupillo elle o nomes General em Chefe daquella praça; mas Lourenço Pires, que entende a nomeaçao hum pretexto maquinado para o apartarem da Corte, elle se escusa com o de velho, e com outros bem tecidos pela delicadeza da sua poli-

Mas fosse porque lhe persuadirao a nomeação sincera, e necessaria; fosse porque se lhe prometteo reparanja praça , e reforçan a guarniçao com mil soldados de cavallo; fosse porque elle mesmo interpretou a repugnancia indecorosa ao seu credito: Era valg. . Lourenço Pires acceitou o cargo, resoluto a sacrificar tudo pela gloria da Nação, e pelas vantagens da Patria. Em huma armada, em que embarcava a melhor Nobreza offerecida para debaixo da disciplina de tao grande. Professor adquirir a gloria com a des-peza do sangue, e que foi guarnecida de soldados de eleiçao ambiciosos da guerra; elle sahio de Lisboa para. Tangere a 15 de Abril deste anno. Depressa chegou a Roma a noticia dos motivos, e da nomeação de Lourenço Pires, que na Curia devêra tantas honras ao Pontifice Pio IV. Este Chefe Supremo para significar a ElRei o prazer, que causava no seu espirito esta eleiçao, escreveo ao mesmo Principe huma Carta de tantas approvacoes, quantos erao os elogios em outra, que enviou de Roma ao eleito Lourenço Pires de Tavora.

A chegada deste Fidalgo a Tengere, animou a coragem assustada dos seus moradores, metteo em consternaçad a arrogancia jactanciosa dos

Mou-

Era vulg. Mouros. Desfez-se todo o apparato prevenido para o cerco, que nao teve effeito: mas o bravo Roho Bentuda, que se dizia Senhor de Arzila, de Larache, de Alcacer Quivir, e que era Governador da primeira destas praças, com dois mil cavallos veio visitar Lourenço Pires de Tavora á vista de Tangere para tirar as provas do seu valor, tao afamado, como a sua politica. Os nossos forao sobre elles, e fazendo muitos em postas, nao tiverao mais perda, que a de Jorge de Mendoça, e a de Rodrigo Rabello. D.: Pedro da Cunha, que governava Ceu-ta, foi logo avizado do que se passava em Tangere para estar preveni-do, e Lourenço Pires levou o resto do anno em fortificar a praça, nao só para a pôr a coberto aos insultos dos Mouros; mas para a fazer respeita-vel ao poder espantoso do Xerife.

Pelos mesmos tempos succediao em Portugal dois casos delicados, hum era a publicação do Concilio Tridentino, o outro a fugida do Senhor D. Antonio para-a Corte de Castella. Em

quan-

quanto ao primeiro, feita a publicação Era vulg. da Bulla a 7 de Setembro, em nome delRei mandou o Cardeal Regente, que todas as determinações decretadas no Concilio fossem recebidas. Para isso escreveo aos Prelados do Reino, a todas as Conquistas, e até ao Rei de Congo para o persuadir a imitallo na mesma acceitação, que gloriosamente exaltava a Fé, que derrotava as forças á Heresia; que fazia brilhante a refórma da Igreja. Tem-se notado, que na mesma geral, e illimitada acceitação do Concilio, o Cardeal fizera dependente o Reino, que Deos havia creado livre, e soberano; que elle como Tutor, pelo prejuizo, que nella causára ao seu Pupillo, obrára hum acto da sua natureza nullo, que tinha por consequencia romper, e estragar a independencia da Magestade de huma Monarquia. Mas o certo he, que nem o mesmo Rei D. Sebastiao depois de maior, nem algum dos Monarcas illuminados, que se lhe seguírao até hoje, se sentirao da acceitação, nem reclamárao a nullidade daquelle acto. .. TOM. XV. Em

Em quanto á fugida do Senhor D. Antonio, filho benemerito do grande Infante D. Luiz, para a Corte de Castella; se elle depois foi a victima da ambiçao do seu Rei Filippe II., agora, e quasi sempre o era do odio do Cardeal Regente para complemento da desgraça de Portugal. Elle lhe ne-gou o Arcebispado de Evora, que D. Antonio pretendeo, com o fundamento, de que era indigno delle pela dissolução dos seus costumes, e o provêo em D. João de Mello, Bispo do Algarve: affronta para hum Principe tao insoffrivel, que D. Antonio não teve coragem para soportar a injuria, nem para estar à face com o injuriante. El-le se retira para Castella, e expoe a ElRei Filippe as causas motivas da sua deserção da Patria. Depois de instancias reiteradas de ambas as Cortes, e ajustada entre ellas a concordia, D. Antonio voltou para Portugal força-do a seguir a vida Ecclesiastica, como se este preceito fosse já hum dos presagios da ruina do Reino.

Quando se tratavao estes negocios,

à Christandade lamentava a sensivel Era vulgperda do Imperador Fernando I., irmao do grande Carlos V., que a 25 de Julho passou a melhor vida em premio do muito; que trabalhou pela conservação da Fé Catholica no tempo, em que ella padecia na Europa a maior perseguiçad. ElRei mais que todos sensivel nesta falta, mandou logo a D. Jeronymo de Ataide, filho do primeiro Conde da Castanheira, que com o caracter de Embaixador fosse dar os pezames da sua parte a sua mái a Princeza D. Joanna, aos Reis de Castella, e depois passasse á Corte de Viena fazer os mesmos officios pela morte de tao grande pai ao Imperador Maximiliano II., seu filho. Depois lhe ordenou na Cathedral de Lisboa Exequias sumptuosas, nao sendo em nada inferior aos ornatos da pompa o Elogio, que nellas recitou o Theologo insigne, e Orador famoso Diogo de Paiva de Andrade, que como era Portuguez, bem pode ser, que assombrasse menos a Lisboa, que a Trento, e a Roma.

Nad

Era vulg.

Nao tardou muito que ElRei nao recebesse a remuneração destes obsequios, em Flandres por mas da sua Governadora a Princeza D. Margarida de Austria, em Alemanha pela do mesmo Imperador Maximiliano. A ambos estes Principes se queixou ElRei, de que nos seus Estados se cunhava moeda com as Armas de Portugal, sendo consideravel o detrimento, que semelhante fabrica cau-sava aos interesses da sua Corôa. Immediatamente ouvio a queixa, a Archiduqueza fez publicar em nome del-Rei de Hespanha hum mandamento 1 severo, defendendo, prohibindo com penas graves, que pessoa alguma fizesse, ou contrafizesse nas terras da sua jurisdicção moedas semelhantes á estampa, ou cunho do Serenissimo Rei de Portugal. Outro tanto executou da sua parte o Imperador, conseguindo a vigilancia do Governo com tan-ta facilidade impedir, que a moeda contrafeita fosse tao desinteressante a Portugal.

A renovação da guerra do Brasil he

he o'ultimo dos successos, com que Era vulg. nos coroamos a Historia deste anno de 1564. Já eu deixo referidas as vi-ctorias, que Mem de Sá ganhou sobre Francezes teimosos, e sobre Tamoyos obstinados. Hans, e outros das reliquias dos seus estragos nos fizerao agora huma nova guerra, ha-vendo-se outra vez fortificado no Rio de Janeiro sobre o penhasco inaccessivel, que chamao o Pao de Assucar. O Governador Mem de Sá, que nao podia deixar de ter por indecoroso o restabelecimento dos inimigos; encarregou a seu sobrinho o valeroso Estacio de Sá a empreza de os desalojar, e os destruir em forma, que por huma vez desistissem dos intentos, que proseguiao tenazes. A 20 de Janeiro entrou este Chefe pela barra do Rio do mesmo nome com huma frota mais respeitavel pela qualidade da gente, que pelo numero dos vasos. Para nao dar tempo aos contrarios de se refazerem, postou logo a gente em terra, e entrincheirou-se no mesmo penedo junto á sua fortificaçao, coEra vulg.

mo lugar mais proprio para os ata-

Logo se observou a resolução dos Tamoyos, confiados na multidad das suas canoas, audaciosos pela compa-nhia dos Francezes, e Estacio de Sá, que na notavel desigualdade do numero, notou a grandeza dos perigos, entendeo que para entrarem nelles afoutos, devia animar os seus soldados. O Chefe magnanimo lhes propôz: que elles erao chegados ao ponto da Época feliz, em que haviao derrotar por mar, e terra a Naçao barbara, que nao se fartava de comer carne humana, nem se lhe extinguia a sede de beber o seu sangue: que aquelle era o dia da redempção dos povos tyranisados por Francezes, e Tamoyos, que ajudados dos seus braços invenciveis já iad a levantar as cabeças: que de huma vez extinguissem a gente feroz, que nao se distinguia das féras, nao obedecia ás Leis insolente, desprezava as nossas armas soberba, e que elles por huma parte rodeados do mar, por outra atacados da multidao dos ini=

inimigos, marchassem ao combate Era vulgoresolutos a vencer, ou a morrer, sem lhes restar meio entre a morte, e o triunfo.

A ultima palavra do General foi o grito de guerra, que fez mover os Portuguezes com intrepidez ao combate, quando já os Francezes, e Tamoyos os buscavao denodados. Os horisontes retumbárao com o echo de tantas vozes horrendas; a terra como que tremia á violencia dos golpes. Nao os pódem soffrer os inimigos; muitos perdem a vida, outros fogem, os mais ficao prisioneiros. Querem elles recobrar a perda em terra com outra invasao pelo mar, mas encontrao destroço semelhante em 27 das suas canoas. Os Portuguezes se recolhem triunfantes ás trincheiras; e os barbaros reforçando o poder com a desesperação, tornão a apparecer em maior numero enchendo 130 canoas, que traziao na vanguarda tres náos de guerra Francezas empavezadas, e alterosas, no tremolar das flamulas, e galhardetes, como celebrando a victoria antes do conflicto.

### 248 HISTORIA GERAL

Era vulg.

Salta em terra a multidad dos Americanos coberta pelos Cabos, e soldados Europeos com o designio de nos atacar dentro das nossas trincheiras. Nós tivemos esta audacia por injuria, e sahindo a campo aberto, com valor incrivel ganhámos huma victoria completa. Os inimigos, que escapárao do destroço, reembarcárao nas canoas para fugir, mostrando-se faça-nhosos os Francezes em lhes fazerem com as suas náos a retaguarda. A victoria se seguio mandar destacamen-tos por todas as Aldêas, aonde a insolencia foi castigada, a arrogancia submettida, já sem coragem a soberba para deixar de se sujeitar ás leis do vencedor. Pouco depois coroámos a vantajosa campanha com a gentileza das tripulações de sete das nossas canoas, que sendo atacadas por setenta e quatro dos inimigos, rodeadas por todos os lados, chovendo sobre ellas diluvios de armas de arremeço, sustentarao a defensiva com alento inimitavel até á chegada de outras sete canoas de soccorro. Entad passámos a

of-

#### DE PORTUGAL, LIV. LV. 249

offensores tao indomaveis, que tintas Era vulg. as aguas de sangue, coberto o mar de cadaveres, rendidas quatro canoas, as setenta para nao fazerem geral a calamidade, nos largárao com ignominia o campo da batalha.

#### CAPITULO IV.

Prosegue-se a narração dos successos de Tangere no anno de 1565, e principia a dos da India no mesmo anno.

Occupado em reparar as fortificações de Tangere deixámos nós a Lourenço Pires de Tavora, que já vamos
a vêr desafiado pelo façanhoso Bentuda com numero igual de parte a parte,
como se esta industria para lhe derrotar o poder houvesse de vencer a dexteridade, com que o Chefe prudente
lhe destruia as maquinas sem effusad
do nosso sangue. Dois Judeos forad os
Emissarios do recado, que o General
ouvindo com a proposta da igualdade
do numero, quando os Portuguezes

1565

Era vulg. em Africa sempre vencêrao os Mou-ros em muitos dobros: elle nao podia deixar de o ter por falso, ou de o suppôr estratagema perfido para o fazer cahir em alguma emboscada. Nao obstante esta reflexao, o General deo demonstrações de grande prazer, e para attestar a certeza delle, enviou livre a Bentuda hum Mouro muito da sua estimação, e com elle a Pedro Veloso para ajustar com o Alcaide o dia. o lugar, e o numero da gente para a festa, a que o convidava: festa tanto do seu gosto, que pelo muito que a desejava, punha duvida á verdade do convite.

Voltou o Veloso acompanhado de dois Mouros, que affirmárao a Lourenço Pires, como o recado dos Judeos fora mandado por Bentuda, que com alvoroço igual esperava o fausto dia, que ainda não trazião marcado pelo seu Chefe. Passárao muitos; reiteráraose as instancias, e vista da parte de Bentuda a falta do cumprimento das con-dições, o nosso General se firmou na ídéa do artificio, que entao descober-

#### DE PORTUGAL, LIV. LV. 251

to, para elle foi de tanta gloria, quanto de ignominioso para o barbaro presumido. Continuou este na jactancia já com força descoberta, mandando vir de Féz grossos esquadrões para nos atacar em campo aberto; mas elles servírao de outras tantas testemunhas de nova affronta. O nosso General lhe apresenta batalha, que Bentuda nao acceita: satisfaz a sua coragem com se mostrar ladrao nocturno no saqueio de algumas hortas, e porque desta leve sorpreza lhe nao tomem contas, ao romper o dia se recolhe para Arzıla.

Como a seus tempos nos era necessario bater o campo para commodidade das forragens, que se necessitavaó na praça, Bentuda destacou a dois filhos seus reconhecidos valerosos, para que na menor distancia que podessem das nossas atalaias se emboscassem com 400 cavallos destinados a sorprender-nos em huma destas saídas. Entaó succedeo andarem no campo por huma parte o General, e por outra o seu Adail Sebastiaó Gonçalves

Pit-

Fra vul. Pitta: divisao, que os Mouros tiverao por certeza constante da victoria, sapor certeza constante da victoria, sa-hindo com grandes vozes a atacar-nos rapidos, e briosos. Os dois pequenos corpos fingirao huma retirada de acce-leração, até se unirem mais chegados ás nossas tranqueiras, e no sitio de Palmeirim fizerao alto para observa-rem os movimentos dos Mouros, que coroárao hum outeiro, onde se pos-tárao com vantagem. Ordenou o Ge-neral ao Adail, que com 40 cavallos marchasse a desalojallos, e começou a refrega logo vistosa, como de muito tempo deseiada. tempo desejada.

Quatro vezes rompêrad os nossos pelos Mouros até ao centro do es-quadrad; mas como erad muitos recobravad a fórma, e largo espaço nad se conheceo vantagem. A tempo que Lourenço Pires marchava a consummar a victoria com o resto da gente, apparecêrao pelas faldas do outeiro outros 400 cavallos, que vinhao reforçar os seus camaradas. O bravo General talvez lembrado da batalha de Dio, em que ao lado de D. Joad de

Castro vio a pouca impressao, que fa- Era vulg. zia neste grande Chefe o maior numero de inimigos : sem alterar a resolução primeira na face do caso novo, elle carrega os barbaros com va-lor, e fortuna iguaes aos daquelle me-moravel dia, em que elle tivera tan-ta parte. Proezas estupendas obrárao menos de cem homens contra oitocentos. Depois do General, que nos seus annos avançados se mostrou soldado robusto, se distinguírao valerosos D. Rodrigo, e Manoel de Mello, Simao da Veiga, e Luiz de Castilho. D. Francisco de Moura nao podendo arrancar a lança, que cravára no corpo de hum inimigo, tirou da espada; e a golpes para todos os lados fez praça no seu centro para se mover á vontade. Nuno Furtado com a memoria na fama sem se lembrar da vida, tanto se entranhou com os barbaros, que a deixaria nas suas mãos, se lhe nad acudissem os camaradas, que consummárao a victoria. Ella fez tanto estrondo em Portugal, que ElRei a agradeceo a Lourenço Pires com as ex+ pressões mais honrosas.

### 254 HISTORIA GERAL

Era vulg.

Deixando descançar este Fidalgo em Tangere, ainda que contra sua vontade, para no anno seguinte se coroar com os louros de outro triunfo, vamos neste ouvir os estrondos da India, que já chamao pelas nossas attenções. Nos vimos ao Viso-Rei D. Antao de Noronha na sua chegada a Goa mettido nos differentes embaraços, que provinhao da falta de viveres nesta Cidade, da guerra declarada em Cananor, com o sitio da fortaleza, dos soccorros effectivos, que necessitava mandar-lhe, e de outros negocios, que a cada passo moviaó as occurrencias do tempo. A todos acudio com prontidaó, e acordo a actividade do Viso-Rei. Para proves as necessidades de Goa, ordenou elle a Pedro da Sylva de Menezes, que com sete navios discorresse pela costa do Canará, e fosse segurando pelos seus portos as embarcações de transporte, que haviao trazer a Goa os mantimentos. Para reforçar a guarinição de Cananor, que já dissemos mandára soccorrer por D. Antonio de January North

#### DE PORTUGAL, LIV. LV. 255

Noronha, e para engrossar a armada Era vulg. de Gonçalo Pereira Marramaque nos seus mares; enviou com quatro navios a D. Paulo de Lima, ambos estes Chefes felizes nas occasiões, que a Historia vai a referir.

Pedro da Silva de Menezes correndo os mares marcados no seu Regimento, pouco álem do rio de Bacelor huma tormenta lhe separou a araz mada. Elle voltou a Mangalor em busca de tres navios, que lhe faltavao, e que teve o gosto de encontrar acompanhados de tres paraos de Malabares ricos, e importantes, que elles haviao abordado, e rendido. Com tao bella resulta da temivel tempesta-de, já unida a esquadra, e navegan-do avante o rio Canharoto pelo canal entre o Continente, e os Ilheos, ella se encontrou com o cossario Murimuja, que trazia desasete paraos guarnecidos de grande numero de gente, ainda mais respeitavel pelo valor, muito para temer por estimulada. Sem outro proemio para a elegancia do combate, cinco-galectas, e dois pa-

Era vulg. raos dos Malabares abordárao afoutos alguns dos nossos navios. Depois de bem servidos de fogo, e de golpes, a sua coragem teve tanto de infeliz, que os paraos forao mettidos a pique, as galeotas ficárao em nosso poder; com todos os Mouros morreo Murimuja, e o resto da frota á vista do primeiro destroço, quiz com

a fugida evitar segundo.

Os Portuguezes, sem mais perda, que a de tres homens, lhe forao no alcance até a embocadura do rio de Pudepatao, donde sahírao em soc-corro dos opprimidos tres paraos e 50 almadias. A nossa artilharia os fulminou com tanto effeito, que os inimigos tiverao de voltar com mais pressa. que a que traziao; o estrago já sem differença entre o soccorro, e os soccorridos. Alem de cem, que elles deixárao mortos a ferro, de muitos afogados, de sete vasos perdidos, nós ennobrecemos a victoria com muitos despojos, entre elles vinte peças de artilharia de bronze, que trouxemos a Goa, O Viso-Rei honrador dos hormens,

mens, depois de receber affavel a Pe- Era vulg. I dro da Silva, de elogiar, o seu valor,

de dar louvores aos soldados; a todos fez, mercês, que sendo prontas, e nao rogadas estimulados espiritos pa-

ra maiores emprezas.

D. Paulo de Lima, que com as acções heroicas obradas na India gravou o seu nome nos porticos do Templo da Honra, navegava com os seus quatro navios de soccorro para Cananor. Sobre ferro na bahia de Batecalá, por entre os crepusculos da tarde elle avistou seis vélas, que se lhe representárao paraos de inimigos, e sem demora se fez levar para os investir. Em proporcionada distancia forao conhecidos seis navios da esquadra de Gonçalo Pereira Marramaque, que os mandava para conduzirem a D. Paulo com segurança por mares tao infestados dos Malahares. O Cabo que os commandava, por se considerar com mais forças, entrou na militar vaidade, de que D. Paulo lhe abatesse a bandeira. O generoso Fidalgo teve esta pretençao por huma loucura , e - TQM, XV. R nao

Era vulg.

nao fez caso della. A arrogancia Portugueza menos sensivel aos danos do commum, que ao capricho pessoal, transportou de tal sorte o Commandante, que virando de bordo, se fez na volta da paragem donde viera, deixando D. Paulo exposto ao perigo,

em que logo o veremos.

Já a relaxaçao da disciplina militar na India era tanta, que estas, e outras semelhantes liberdades corriad soltas por impunidas. Desamparárao a D. Paulo huns poucos de camaradas soberbos; mas a fortuna já mais o desampara na heroicidade das suas acções. Elle vai só em busca de hum triunfo, que os estragos proprios fize-rao mais famoso; busca huma victoria rara, de que nao deviao ser participantes genios altivos. Com os seus quatro navios foi navegando D. Paulo de Lima pelos mares de Batecalá, quando se lhe poe na frente o famoso pirata Canatalle com huma esquadra muito superior em velas, egente, que vinha opprimida com o pezo das riquezas do Norte. Avistalla Di Pau-

## DE PORTUGAL, LIV. LV. 259

Paulo, e investilla foi hum acto tad Era vulg. I unido, que entre si nad admittio meio. A primeira descarga da sua artilharia embocada a cartuxo foi tad forte, e tad rapida pelos convezes das náos inimigas, que os corpos se viad voar pelos ares em pedaços. Formoso, e elegante combate se preparava, quando Canatalle animado com a sua perda, seguido de mais dois navios abordou pelos costados a galeota de D. Paulo.

Esperemos hum pouco pelo successo gentil deste valeroso Fidalgo. Ao mesmo tempo foraó atacados com superioridade monstruosa os outros tres navios. Sobre o de Bento Caldeira cahio tal diluvio de fogo, que em hum momento se fez em cinza com os seus bravos defensores. Os dois, que até entaó se defendiaó, cortada a gente de temor, tomados em punho os remos, com covardia infame, quando deviaó em Goa apodrecer nas masmorras, estes homens andavaó pelas ruas soltos dando noticia das mortes desastradas, com que haviaó acares desastradas, com que haviaó acares

Era vulg,

bado D. Paulo de Lima, Bento Caldeira, e tantos estimaveis Portuguezes, todos esmagados debaixo do pezo da armada de Canatalle. Toda-Goa chorava D. Paulo morto a tempo, que elle se collocava simulacro vivo no templo da immortalidade.

Atracado por tres navios de Canatalle, rodeado por toda a sua esquadra, abordado por muitos centos de Mouros, investido pelo mesmo Canatalle em pessoa: D. Paulo, este homatalle em pessoa: mem, como se fosse de outra massa, na testa de cincoenta soldados Portuguezes; que os mais erao marinheiros, e escravos; parece, que em ca-da respiração elle inspirava a sua al-ma no corpo de cada hum dos cama-radas, até dar a todos almas novas. Só nas ficções da fabula póde ter lugar o que neste apertado lance obrá-rao huns poucos de espiritos honrados. Viad os Portuguezes diante de si em D. Paulo hum monstro de valor, e occupados da generosa emulação, de que elle só levasse a gloria de tad formoso dia, em hum instante os cincoencoenta Portuguezes se transformad em Era vulgis ríncoenta Paulos. Todos fulminando as espadas como coriscos, como raios, D. Paulo ferido de quatro frechadas, e peleijando, desconhecendo as paixões da natureza, insensivel á perda do sangue proprio, todo empenhado em derramar o alheio: depois de muitas horas de disputa, os nossos corifeos inimitaveis afastad os Mouros, que deixad no convés da galeota degollados: duzentos: mas des nossos cincoenta morrem trinta. Elles ássim mortos nao podiad ter mais larga visida.

Injuriado o barbaro Canatalle, de que huma só embarcação arrestasse huma esquadra, usurpando a raiva os officios do valor, elle persuade aos seus voltem sobre o escandalo das armas do Malabar, o pizem, o esmaguem, o fação em pó. D. Paulo tendo animado o resto do seu mundo para acabar com a gloria dos camaradas; descobrindo os marinheiros, os escravos, os poucos soldados, metendo pelas perchas da galeota muitas

Era vuls lanças para mostrar aos inimigos, que estava prevenido, e que tinha gente viva: só em se preparar assim para segundo combate, elle dobra a reputação adquirida no primeiro. Bastou o apparato de resistencia para os barbaros destroçados conceberem tal terror, que dando as popas á prôa da Galeota de D. Paulo, com a victoria lhe deixárao o campo da batalha. O nosso Heroe desembarcando no caes de Goa, como hum resuscitado glorioso vindo do outro mundo, foi levado nos braços dos Fidalgos para se curar em casa de Martim Affonso de Mello, aonde o Viso-Rei com tanto de honrado, como de invejoso, o viz sitou , o engrandeceo, o persuadio quanto desejára trocar o bastao de Viso-Rei pela espada de D. Paulo. Depois foi ao Hospital levar aos soldados feridos a caridade acompanhada da estimação, os premios associados dos louvores, hum Mathias Corvino em Goa, ou hum grande Alexandre na India apertando-lhes as feri-

das com as faxas dos Diademas.

Era vulga

# CAPITULO V.

Prosegue-se o sitio de Cananor, e outros successos da India.

om last eo. Erdimar or A inda que nao chegou a Canapor o soccorro, que conduzia D. Paulo de Lima por causa do successo acabado de referir; ainda que os barbaros Malabares estavao senhores da campanha; ainda que elles se mostrawao féros pelo seu numero, que cada dia se engrossava, e principiando em guarenta subio ao de cem mil homens: André de Sousa, que primeiro fora mandado defender, e soccorrer a praca; elle sustentou o terreno até à sua morte, que lhe sobreveio pouco depois; D. Antonio de Noronha, que levou as mesmas ordens, em poucos dias degollou dois mil contrarios, queimou mais de quarenta mil palmeiras: perda na India tao consideravel, que costumava dizer o Viso-Rei D. Joao de Castro, que cortar nella huma palmeira, valia tanto, como matar hum 264

Era vulg.

Indio. Destes estragos resultou a conjuração do Malabar, donde os homens picados dos estimulos da vingança, corriad em tropas ãos campos de Cananor, que se viad cobertos por cem mil barbaros resolutos a levarem a fortaleza de hum assalto. Desta determinação foi avisado o Governador D. Payo de Noronha por hum Nayre da Corte, que com fidelidade sincéra servia aos Portuguezes.

D. Antonio de Noronha informado da verdade da noticia, persuadio a D. Payo recolhesse no interior da Fortaleza de que havia de precioso; que denero della incorporasse os soldados dispersos pelas obras exteriores, para que acommettidos por tanta multidad de inimigos, furiosos por estimulados, fosse mais vigorosa a defensa unidos em hum so lugars, nad divididos por tantos com operigo de ficarem cortados. Seguio-se o parecer de D. Antohio ; mas olle; fosse por ambiçad de commandar ; ou com pensamentos de se mostrar valeroso, com as tropas da sua repartiçaб

ção se deixou ficar nos arrabaldes. El- Era vulg: le, e os soldados se preparárao com os Sacramentos de conforto para no seguinte dia esperarem os inimigos; se como Heroes impavidos, como Christãos contrictos. Apenas raiou a sua luz, appareceo Ade Rajao na frente de tantas esquadras medonhas no vulto, terriveis na desesperaçao, tantas que cobriao a terra, cem mil barbaros contra hum punhado de homens, que a nao serem Portuguezes, só os ensaios para o repellao lhes fariao cahir das mãos as armas, palpitar os corações, gelar o sangue nas vêas, e a ficar-lhes acordo, o mandariao todo aos pés para buszarem a salvaçao na fugida.

Nati succedeo assim aos alentados homens, que mostrando-se promontocios de constancia, esperárao a pé firme os seas contrarios promettendo-se cernezas da victoria. Logo horrendo co--meçou o combate pelo posto, que de-fendia Manoel/Travaços. Elle foi o cprimeiro ; que com rios de sangue barbaro tingio o campo do conflicto.

Era vulg. Em seu soccorro correo D. Antonio de Noronha com as tropas tao ani-madas, que quando os braços cançavao de dar golpes, ferravao os inimi-gos com os dentes. Com o mesmo impeto, D. Antonio cahio sobre os que atacavad as estancias, em que peleijavao os dois irmãos Betancores, Thomé de Sousa Coutinho, e Gaspar de Brito. Os soldados em todos os postos pareciaó leóes devorando as prezas; chefes, e camaradas de si mesmos, elles se davad as ordens, e as executavao. Sobre os barbaros apinhados hum tiro fazia muitas mortes; outros precipitados pelas escadas de que tinhao feito degráos para a victoria, sobre servirem de tropeço aos que queriao subir, faziao encher de horror aos que os viao rebentar.

Já com signaes de desalento no meio do dia, e do combate, tanto mundo, tanto furor com obediencia -forçada se movia ao avance. Dois Ca-cizes mandados por Ade Rajao, com gestos, e vozes horrendas trabalhavao para reanimar o ardor desfalecido.

Elles o conseguem, e os barbaros esti- Eravulgo anulados, desejosos de gozar os promios eternos, que acabavao de lhes propôr; tornarao a investir a fortaleza com huma coragem, que parecia inspirada. Diversos erao os clamores do povo na Igreja dos Religiosos Franciscanos, que vendo-a illumina-da por hum resplandor brilhante, nos transportes do Espirito, que ensina aos homens a fallarem linguas novas, parecendo tomados do mosto á hora de Terça: elles entrao com hum Christo arvorado pelo meio do maior horror do conflicto, e animando os soldados com palavras divinas, os seus golpes entra6 a descarregar-se com forças mais que humanas. Já faltava campo, no recinto dos muros para accommodar cadaveres de inimigos descabeçados, já cançavao os braços de fazer prisioneiros; já a multidad dos barbaros sem alentos se põe em vergonhosa retirada; ferindo o ar com lamentos pela perda de cinco mil dos seus mortos, e da liberdade de innumeraveis cativos.

Fra vulg. Victoriosos os Portuguezes a tas pouco custo, e com tal victoria, D Antonio de Noronha entra na Cidadella para se congratular do triunfo com D. Paulo. Depois de se darem os braços, ambos se prostrao por terra; to-dos os Soldados os imitao; soao la-grimas de ternura, vozes de piedade, que rendem graças immensas ao Au-thor soberano das victorias: gratidao bem propria dos espiritos Portugue-zes, que a nao se lembrarem della, seria esquecer-se, de que erao Porruguezes. A este tempo, para fazer o gosto mais plausivel, chegou com a sua frota Gonçalo Pereira Marramaque, que trazia a Alvaro Pires de Sotomaior para succeder a D. Payo de Noronha no governo de Cananor, è assegurou aos sitiados, que esta praça podia ficar sem susto de outra invasao dos Malabares pelos haver cortado muito fundo o nosso ferro. O novo Governador, e Marramaque, querendo descarregar em Ade Rajao o ultimo golpe, ajustárao marchar ambos por mar, e terra á Cidade, aon-

## DE PORTUGAL, LIV. LV. 269

de elle residia, e o que nella a es-Eravulgo pada deixasse illeso, o consumisse or fogo. Ao projecto se seguio a execuçado, que se representou mais vistosa pela galharda resistencia, com que Ade Rajao quiz defender as preciosidades, de que tinha recheada a sua Corte. Mas rebatida ella com morte de innumeraveis Mouros, ateado o incendio em todos os quarteis da Cidade, abrazados com alto desprezo thesouros immensos, no monte de cinzas movediças nao ficou lugar, em que se podesse gravar estavel o epitafio, de que ali jazia feita em pó a Corte do soberbo Ade Rajao.

Depois de durar dois annos estaguerra de Cananor; depois daquellagloriosa victoria em todo hum dia de combate; depois deste estrago feitona Corte de Rajao, e de outros muitos causados por toda a Costa do Malabar pela espada incançavel de Goncalo Pereira Marramaque: os Principes confederados, já instruidos pelas suas mesmas perdas, pedírao a paz humildes, e se sujeitárao ás condicões,

Era vulg. ções, que lhes quizerao prescrever os vencedores, estimando-a barata a qual-quer preço. Ella deixou desembara-çadas as forças do Estado para em caso de necessidade acudirem no Reino de Cota em Ceilao a esta Capital, que no principio de Outubro foi ou-tra vez atacada pelo vaidoso Raju, ou em despique da quebra, que so-bre ella sentira havia dois annos, ou por nao poder mitigar a sede da ambiçao, que tinha de dominar esta Cidade.

- Nella se achava D. Pedro de Ataide, Governador de Columbo, que viera ajustar com o Rei de Cota as: operações da guerra, que esperavao, deixando aquella praça encarregada a seu irmao D. Diogo de Ataide; quando Raju com exercito formidavel se postou em torno de Cota, aonde apenas se contavao 300 Portuguezes, a maior parte incapazes de pegar em armas. O Principe animoso celebrou a sua chegada com dois assaltos ge-raes, que successivamente mandou dar á praça; mas perdendo nelles 500 homens,

mens, resolveo render a nossa cons-Era vulga: tancia com fome, e sede. A vigilancia de D. Pedro de Ataide pôde impedir, que elle divertisse as aguas;
a de seu irmao D. Diogo fazia introduzir em Cota mantimentos de Columbo, e a de Raju advertida conheceo, que sem conquistar Columbo, elle nao poderia render a Cota. Com este designio levantou o campo, que: foi postar sobre aquella praça; mas rebatido com grande perda em dois assaltos por D. Diogo de Ataide, por D. Martinho de Castello Branco, e outros bravos Cavalleiros; elle reconhece a difficuldade de vencer os Portuguezes por força; muda de intentos, e reduz a hum bloqueio de ambas as praças o sitio formal, com que queria invadir cada huma dellas.

Todo o esforço, toda a industria do Raju se empenhárao em nos impedir os mantimentos, e cortar a corrente dos rios. Este segundo projecto fizemos nos abortar com tanta felicidade, que tupidas as cortaduras, que haviao servir de novos leitos ás aguas, Era vulg.

nós as tingimos, e engrossámos com: o sangue dos barbaros. Para conseguir-mos igual vantagem sobre a primeira-idéa, faziamos das praças frequentes saídas para sustentar, e receber os: comboios, atacarmos, e prover-nos dos mantimentos do mesmo campol contrario. Gloriosas forao algumas destas sorprezas; mas a fome chegou aos ultimos extremos de arrojar a accões indignas espiritos, que seriao immoveis a outros quaesquer generos de calamidades. Inimigo tao inexoravel fez chefes de huma conjuração vila Fernao Caldeira, e a Luiz Carvas lho, resolutos a passarem para o serviço do Raju com 40 Portuguezes famintos. Soube a sua determinação o General D. Pedro de Ataide, e advertindo que as configurações do tem-po deviao illuminar a face, da justiça com as côres vivas da clemencia; chamou os conjurados, e com ternu-ras, com mercês, com desculpas do crime firmadas sobre as considerações da penuria, elle os commove, os suspende, os faz protestar serem inseparaveis dos seus camaradas, até Era vulgacabarem ás mãos do genero de mor-

te, que os consumisse.

Chegou a Jorge de Mello, Governador da Ilha de Manar, a noticia do aperto, em que estava Cota, e persuade ao Rei de Candea, que a favor dos sitiados faça huma diversao aos inimigos, em quanto da sua par-te marcha em soccorro dos cercados. Este Principe a fez com bem de coragem na testa de cinco mil homens, deixando nas terras do Raju marcado o odio, que contra elle tinha conce-bido. Seria o temor desta invasao, ou a impaciencia do Raju estar tanto tempo á vista de Cota esperando os effeitos da fome, que parecia nao fazer abalo em peitos humanos; elle determina dar hum assalto geral á fortaleza, aonde deo este aviso huma mulher Chingala. Antes de o fazer, o Raju tenta a constancia de D. Pedro de Ataide com promessas especiosas, com ameaças terriveis; mas elle se encontra com hum promontorio de firmeza, que nada poderia abalar. TOM. XV.

Era vulg.

O bravo Chefe sabedor do perigo, que o esperava, se dispôz com o Rei de Cota para fazerem huma resistencia gentil, e mandou a Antonio da Silva, que passasse a Columbo; que a seu irmao D. Diogo communicasse os intentos do inimigo, e a hora, em que elle havia investir a Cota; que em ouvindo o estrondo da artilharia, marchasse com a sua gente a atacar o Raju pela retaguarda para o metter entre dois fogos. Antonio da Silva entrou em Columbo a tempo, que Jorge de Mello chegava de Manar com cem soldados.: Ambos se unirao, e esperárao impacientes o signal do assalto para marcharem a ser participantes da glo-ria do formoso dia, que desejavao, e que vai a dar materia ao Capitulo seguinte.

#### CAPITULO VI.

Assalia o Raju a fortaleza de Cota, e he desbaratado. Continuao outros successos da India neste anno.

o quarto que os nossos antigos chamavao da modorra, em que o sono prende os sentidos com suavidade; o Raju suppondo os Portuguezes de Cota rendidos da fome, e das fadigas, investe a praça com certeza constante de a levar no primeiro repellao sem resistencia. Com os elefantes na vanguarda para arrombarem as trincheiras, Cota he investida por todos os lados; mas Raju encontra a opposição, que não espera. He verdade, que no horror do primeiro impulso, em que as sombras da noite faziao mais espantosas as lavaredas do fogo, o clamor das vozes, o estrondo das armas, os inimigos entrárao por duas partes na praça; mas o Rei de Cota, e D. Pedro de Ataide correndo 2 hum

Era vulg. dos postos, e ao outro o alentado Estevao Gonçalves, com façanhas de valor monstruoso, com effusao enorme de sangue, com mortes multipli-cadas, elles os recobrao, os barbaros se retirad.

Já a este tempo D. Diogo de Atai-de, e Jorge de Mello, avisados pe-las bocas de bronze, haviao chegado ao lugar assignalado, aonde de-viao obrar a diversao, que lhes fora encarregada. Elles nada mais fizerao, que dar signal da sua vinda ao Ra-ju com o incendio do seu acampamento; voltando accelerados para Columbo, que deixárao sem guarniçao, nao succedesse ser preza de algum destacamento dos inimigos. O Raju repellido dos postos ganhados, em-pregou todo o impeto das tropas reu-nidas no baluarte Preacota, aonde se encontrou com 50 Portuguezes intre-pidos, que lhe fizerad em postas os pelotões avançados. Como os nossos Escritores na maior parte dos acon-tecimentos da India nos poem á vista milagres extraordinarios; agora dizem, que no maior ardor do conflicio assegurárao depois os barbaros, que elles vírao raiar a Aurora na figura de huma Donzella formosissima, que ornada de hum manto azul muito dilatado, com elle cobria, e nelle reparava os golpes das balas, que atiravao contra os Portuguezes. Fosse o medo do seu esforço, ou o temor causado por aquelle auxilio soberano; o Raju, mortos dois mil soldados, levantou o sitio. Nós perdemos nelle hum homem, que nao he pequena prova do milagre.

D. Pedro de Ataide, ainda que

D. Pedro de Ataide, ainda que triunfante, receoso de que o Raju voltasse sobre Cota, mandou escolher entre os cadaveres 400 dos mais nutridos, como se fossem outros tantos vitulos pingues, e os mandou salgar para remedio contra a fome. O Guardiao dos Franciscanos Fr. Simao de Nazareth o metteo em escrupulos sobre o uso de huma vianda, que a nossa Lei Santa nos prohibe. D. Pedro lhe respondeo com o proverbio vulgar, de que a necessidade nao tem

lei :

Era vulg. lei: mas desapparecendo dos contor-nos da praça as tropas do Raju, a prevençao ficou inutil, os escrupulos

em socego.

O Viso-Rei D. Antaő de Noronha meditou depois destes successos nas excessivas despezas, que a conservaçao de Cota fazia ao Estado, e com pareceres prudentes resolveo, que a sua fortaleza fosse desmantelada, e que quanto havia nella se transferisse para Columbo. Com varios navios partio Diogo de Mello a executar estas ordens, que fora intimadas ao Rei de Cota. Elle as executou comprontidad, que lhe foi fatal, nad só por se lhe acrecentarem na residencia de Columbo muitos fuzis aos grilhões da sua escravidao; mas porque entrou a sustentar contra as demazias Portuguezas huma nova guerra muito mais intoleravel, que aquel-la que o Raju lhe fazia com as armas. Sim ordenára ElRei de Portugal, que elle fosse tratado com respeitos iguaes aos da sua mesma pessoa; sim lhe, mandou assignar huma grossa renda;

que

### DE PORTUGAL, LIV. LV. 279

que nas commodidades lhe nao dei-Era vulg. Exasse sentir a perda do dominio; mas em alguns Portuguezes a excessiva arrogancia, em outros a extraordinaria cobiça lhe usurpárao ao mesmo tempo a renda, e os respeitos, indistinctamente offendidos o cabedal, e o decoro.

Em quanto se passavad estas cousas, o Viso-Rei nao estava em Goa ocioso, antes applicado aos negocios a que o chamavao as occurrencias de Damao, de Ormaz, e do Estreito do Mar Roxo, a todas as partes acudio com grande prontidad, ainda que lhe nao correspondêrao com igualdade os effeitos. Para soccorrer a Damao, que governava Joao de Sousa, e lhe constou estar ameaçada por hui ma invasao dos Mogores, mandou com quatro navios a D. Fernando de Alarcao, a D. Antonio de Castello-Branco, a Ayres de Saldanha, e a Di Diogo Pereira, que ferrárao o porto a tempo, que com 200 homens chegava a elle Tristao de Mendoga; Governador de Chaul: chegada, que foi . . . :

Era vulg.

foi bastante para os Mogores se pórem em fugida, sem esperarem que os Portuguezes desembainhassem as armas. Para promover em Ormuz as idéas do seu Governador D. Pedro de Sousa, que justamente se deixou capacitar pelas representações do Baxá de Baçorá dos desejos, que tinha o Grao Turco de fazer as pazes comnosco para ser participante dos interesses do nosso commercio naquelles mares; enviou por Embaixador á Corte Othomana a Antonio Teixeira, que entrou nella com apparato brilhante.

Ouvidos os seus officios bem animados com a individuação das negociações, que o Baxá de Baçorá acabára de fazer em Ormuz, o Grao Senhor lhe respondeo: Que elle a nenhum Principe pedia pazes; que se ElRei de Portugal as desejava, mandasse tratallas por hum dos principaes Fidalgos da sua Corte. Com esta resposta, mais addicionada por escrito, veio Antonio Teixeira de Constantinopla a Lisboa; mas advertida a arro-

rogancia indiscreta, de que ella se ornava, a Corte a julgou digna de desprezo. Para tomar no Estreito as náos
do Achem, que iaó para Mcca,
mandou o Viso-Rei a D. Fernando de
Monroy com dois galeões, e quatro
galeotas, que nada conseguíraó de
vantagem, antes tivemos a perda da
galeota de Pedro Lopes Rebello, que
juntamente ardeo no combate com
huma daquellas náos igualmente for-

te, e importante.

H42 / 1/2

Em quanto aos negocios da Religiao, elles corriao com progressos differentes no Archipelago das Molucas, e nos Estados do Japao. O Commandante de huma Esquadra nossa mandada de Ternate a Amboino para amparar a Christandade perseguida, ou por elle ser hum covarde, ou por ir comprado pelo Rei Aeiro, deo causa a que a perseguição passasse a inexoravel. Entao mais ousados os Mouros de Ito, de Moluco, e de Java assolárao todos os lugares, que conservavao a voz de Portugal. Entao se chorárao arrazadas Rocanive, Ative,

Era vulge e Ulate, aonde o Senhor desta ultima povoaçao tolerou com constancia pasmosa os martyrios mais horriveis em obsequio da Fé Santa, que professava. Com igual firmeza padecêrao em Amboino glorioso martyrio 600 moços pelo crime de esconderem, e nao quererem descobrir huma Cruz para ser o alvo das irreverencias dos barbaros. Nesta perseguiçaö fatal podemos dizer, que no vasto Archipelago foi arrancada pela raiz a nova vinha do Senhor plantada com tantos suores; porque os Missionarios temerosos se refugiárao na fortaleza de Ternate, deixando mais de setenta mil almas em preza á voracidade de tantos lobos famintos, que sem piedade as devoravao.

Com igual aureola, e nao menos gloriosa contenda acabárao a vida em odio da Fé ás mãos do tyrano Achem vidte e quatro Portuguezes, se no nas-cimento humildes, illustres pelo martyrio. Servio-se aquelle Barbaro da desavença particular, que hum dos Portuguezes tivera com hum Turco.

Pren-

### DE PORTUGAL, LIV. LV. 283

Prende a todos em despique, e lhes Era vulg. propõe a escolha, ou de abjurarem a Lei, que professavao, ou de soffrerem a morte, que lhes tem preparada. Todos a huma voz elegêrao a segunda parte, sendo dezoito espetados, e os seis depois de arrancadas as unhas das mãos, e pés, depois de serema asseteados, para a morte ter entrada nos seus corações intrepidos foi necessario, que lhes cortassem as cabeças.

Por este tempo estavad em Maca cao alguns dos nossos Missionarios, que desejavad franquear a sua entrada na China para plantarem a arvore da Fé nos seus vastos terrenos, já valendo se do meio das Embaixadas, que ategora nad forad admittidas; já pelas diligencias do Jesuita Francisco Rodrigues, que este anno, tendo permissad de entrar em Cantad para conferir as suas pretenções com os Mandarins, estes lhe frustrárad os seus Santos intentos, e sem nada conseguir, voltou para Macao. Opposto ao da China era o acolhimento, que

# 284 HISTORIA GERAL

Era vulg. os Operarios Evangelicos encontra-vao no Japao, ainda que elles, e as suas novas creaturas regeneradas com o leite racional da doutrina Santa, sempre rodeados das perseguições da impiedade, que quanto mais se desboca na tyrania, tanto mais faz, que a Igreja produza os seus effeitos admiraveis, que sao santificar os Fieis

na tribulação.

- Entre outros destes homens felizes, o memoravel, e illustre Christao chamado D. Antonio mereceo a indignação do barbaro Jacará por causa da amigavel correspondencia, que conservava com o pio Bartholomeo, Rei de Omura, gemendo elle, e os Christãos moradores nos districtos da jurisdicçao de Jacatá, debaixo do duro ferro da perseguição do Tyrano. Ella dividio Firando em bandos; hum faccionario do Rei sacrilego, profanador das adoraveis Imagens, e das cousas Santas; o outro Sectario de D. Antonio, propugnador da Fé, e de quanto nos seus Dogmas tem o nome de Sagrado; divisao com tantas con-

## DE PORTUGAL, LIV. LV. 285

sequencias, que o mesmo impio Ja-Era vulg. catá para as impedir interpôz na Corte toda a sua authoridade. Entaő se achava com algumas náos em Firando D. Joaó Pereira, que menos sensivel aos interesses do commercio, que ás injurias da Religiaó, para defraudar ao Rei barbaro na importancia dos direitos, ordenou a todas as náos Portuguezas o seguissem na viagem para o porto de Vocoxiura, que pertencia ao Catholico Rei Bartholomeo.

Teve o Rei de Firando por huma injuria esta resolução de D. João Pereira, e exhalando chamas, marcha em huma armada de cincoenta vélas para lhe desvanecer como fumo a arrogancia, e reduzir a cinzas as suas nãos no mesmo porto do Rei amigo. Em quanto a armada navegava, os Christãos de Firando derramavao preces na presença do Altissimo, para que o seu Rei illuminado pela graça, retrocedesse convertido; e se persistisse na obstinação contumaz, elle contra os Christãos nao prevalecesse. Parece que esta oração foi ouvida; porque

Era vulg. que em partido taó desigual, apenas, o Rei entrou com a armada em Vocoxiura, os Portuguezes animados com forças superiores, no primeiro repel-lao lhe degollárao setenta homens, entre elles seis Principes seus parentes, hum sobrinho de D. Antonio, tao desigual a seu tio nos sentimentos, e mais de 200 ficárao mortalmente feridos. Este primeiro golpe, que afian-çava nos outros a ultima calamidade, encheo de tanto terror ao Rei, fraco nos combates, valente na crueldade,

nos combates, valente na crueldade, que se pôz em fugida sem acordo.

A toda a Gentilidade do Japao se fez sensivel este nao esperado caso, como successo, que lhe derrotava a presumpção, de que na Asia nao havia gente mais valerosa, que a sua: como successo, que encheria de vaidade aos Christãos para ganharem a superioridade sobre o partido até entao dominante: como victoria, que daria a entender aos Portuguezes nao serem os Japões homens, que lhes houvessem de fazer especie, e tratallos com desprezo: tudo idéas tristes,

### DE PORTUGAL, LIV. LV. 287:

tes, que metterad em furor ao Jaca- Era vulgo: tá de Firando para perseguir inexoravel as recentes Christandades. Compensamentos semelhantes quiz o Principe de Ximbará, que os seus vassallos Christãos assistissem á solemnidade do Idolo Tutelar. Mil e quinhentos conjurados a dar as vidas, se escusárao com resignação, e respos-tas cheias de heroicidade Catholica. O Principe lhes ordena, que ao menos em demonstração da obediencia. de vassallos, lhe entregassem as Cruzes, e Imagens, que traziad ao peito. Elles tornad a responder com a mesma piedade em igual tom; e o Principe occupado de assombro superior, mandou se recolhessem em paz vassallos tao dignos da vida pelo desprezo della em obsequio da Fé, que professavad.

Na grande Corte de Meaco tiverao os negocios da Religiao iguaes progressos com consequencias semelhantes. O Padre Gaspar Villela nao se poupava a trabalhos, a fadigas, resistia com coragem á opposição dos

Bon-

Bonzos para promover incançavel os augmentos no numero dos convertidos. Grandes lhe esperava elle, quan-do o valido do Rei Cubozama, de quem os Bonzos se valiao para o ex-terminar, recebeo as aguas saudaveis do Bautismo: quando nos cumpri-mentos do dia do anno novo o mesmo Missionario recebeo do Rei agrados nao vulgares na arrogancia, e vaidade daquelles Soberanos: quando a Rainha Mái o tratou com demonstrações de tanta benevolencia, que representavao na Magestade esquecimentos do Decóro, no sexo demasias de ternura: tudo para os Bonzos huma agonia mortal, que os obrigava a buscar-lhe o remedio a todo o custo. O ingrato Mixiondono, Rei de Cavachi, lhes poupou as industrias, que elles podiao metter em uso para lograrem os seus perversos designios. Este Principe favorecido do Soberano de Meaco entrou na testa de hum exercito pela sua Corte, e chegando ao Paço, aonde o Rei entendeo, que o respeito da sua presensença refrearia o descomedimento do Era vulginsulto, o Invasor consummou o projecto barbaro com a morte do Monarca infeliz, e de toda a Familia Real.

Esta deshumanidade na idéa do Tyrano vinha concebida como proemio para a perseguição do Christianismo, que se lhe havia seguir. Pelo mesmo Secretario de Mixiondono foi avisado o Padre Villela, para que se retirasse de Meaco antes de rebentar a mina do furor; mas elle quiz ser testemunha do modo porque se lhe dava fogo. Soou o primeiro estampido na voz do pregao, que mandava deitar o Pontifice Summo do Japao, que chamao o Vó, em que ordenava o exterminio de todos os Missionarios com derogação dos privilegios antes concedidos. Entab forao os Templos materiaes despojados de todos os ornamentos, e os racionaes, e vivos tratados como escravos. Retirou-se para Sacay o Padre Villela, aonde cada dia o buscavao de muitas partes do Japao homens TOM. XV.

Era vulg.

sabios, Bonzos Mestres da Lei, tocados da mao forte, que do centro do Gentilismo chamava os seus Eleitos para os por á face da impiedade, confundilla, abysmalla, com os designios Santos de brilhar mais a verdade a vista do seu contrario, ou porque ella nao conseguisse diminuir no Japao o numero das vides fructiferas da vinha da Casa de Deos, que se devia encher com conformidade indeffectivel aos Decretos eternos até ao tempo predefenido, e tao lamentavol como hoje chorao os olhos dos que sabem o estado triste a que estab reduzidas as florecentes Christandades do Japao, depois que nelle entrárao as doutrinas impias de Luthero, e Calvino.

Era vulg.

### CAPITULO VII.

Escreve-se o casamento da Senhora D. Maria, filha do Infante D. Duarte, com Alexandre Farnese, Duque de Parma.

Entre os filhos do grande Rei D. Manoel foi hum o Infante D. Duarte, sexto na ordem do nascimento, que casou em 1536 com D. Isabel, filha de seu primo irmao o Duque de Bragança D. Jayme, e de sua primeira mulher D. Leonor de Mendoça, filha de D. Joao de Gusmao, III. Duque de Medina Sidonia. Levou o Infante em dote com sua mulher o Ducado de Guimarães, que entad se desmembrou da Casa de Braçança, e deste consorcio feliz nascêrao a Senhora D. Maria, que vai a ser o assumpto deste Capitulo: a Senhora D. Catharina, que casando com D. Joao I., VI. Duque de Bragança seu primo, levou á sua Real Casa o direito ao Reino de Portugal pela perda delRei D. Sebastiao:

Era vulg. tiao: ao Senhor D. Duarte, que nasceo posthumo em Almeirim no anno de 1541; que foi Duque de Guimaraes, Condestavel do Reino, e que morreo solteiro em Evora a 6 de Outubro de 1575: morte immatura, que se a Providencia para os seus altos designios nao a houvera decretado, a sua vida escusaria a Portugal as calamidades, que poucos annos depois se

lhe seguirao.

Neste que nos estamos tratando de 1565, a Archiduqueza D. Margarida de Austria, que com acertos admiraveis governava por Castella as Provincias de Flandres, escreveo a seu irma o Rei Filippe II. para que na Corte de Lisboa tratasse para seu filho o Duque Alexandre Farnese, depois Heroe na sei se mais illustre pelas façanhas proprias, se por ter a felicidade de encontrar a penna de hum Famiano Estrada, que as désse a conhecer ao mundo; o casamento com a Senhora D. Maria, filha primeira do Infante D. Duarte: Princeza, que alem do augusto nascimento, a subli-

midade das virtudes a fazia digna de Eravulg. occupar os Thronos mais altos do Universo. Pronto, e gostoso condes-cendeo ElRei Filippe com os rogos de sua irma, e ajustadas as condições do contrato a 14 de Março, assignárao as Escrituras por parte do Principe de Parma Juliao Ardinguello, Fidalgo Florentino, Commendador da Ordem de Malta, e pela da Princeza D. Theotonio de Bragança seu tio, que depois foi Arcebispo de Evora. Para dar aos nossos Principes as demonstrações da sua complacencia, e assistir em seu nome aos Desposorios da Princeza, mandou o Rei de Castella por seu Embaixador Extraordinario á Corte de Lisboa a D. Affonso de Tovar, que poucos annos antes residira nella com o mesmo caracter.

Com assistencia delRei D. Sebastiao, da Rainha D. Catharina, do Cardeal Infante, do Senhor D. Duarte, irmao da noiva, dos Duques de Bragança, e Aveiro, e de toda a Grandeza se celebrou na Capella Real

Era vulg. o acto do recebimento dos Principes contrahentes na presença do Capellao Mór D. Juliao de Alva revestido de Pontifical: acto, em que ao mesmo tempo brilhavao a pompa, a magnificencia, o gosto, o prazer, a piedade, es cultos da Religias. Para fazer mais plausivel a tarde de tas formoso dia, ElRei rompeo hum baile vistoso, dançando com a Princeza: logo seu irmao D. Duarte com D. Catharina Deça, Dama da Rainha D. Catharina, sendo digno de reparo, que hum Escritor tad severo como o Abbade de Sever Diogo Barbosa Machado, por nao perder a elegancia do conceito, diga, que o Senhor D. Duarte dançára com D. Catharina Deça, antepondo os jubilos do dia á gravidade dos annos: quando elle apenas contava vinte e quatro, como nascido em 1541. Depois continuá-rao, e concluírao a plausibilidade do festejo os Fidalgos, e Damas da Corte.

> Em quanto nao chegava de Flandres a armada, que havia conduzira Prin-

Princeza, a nossa Cotte se apurava Era vulgar nos obsequios dos Augustos Consortes, já em banquetes magestosos, já em jogos, festas, e demonstrações brilhantes de prazer, em que sempre competia a profusao, e o bom gosto. Chegou a armada composta de setenáos de alto bordo, de tres fragatas, e de trinta navios ligeiros, commandada pelo bravo Conde de Mansfelt Pedro Ernesto, que vinha acompanhado de sua mulher Maria de Memoranci, e de seu filho o Conde Carlos. Ella entrou pelo Téjo seguida do furioso estrondo de muitas salvas de artilharia, que com o seu fumo escondêrao por muitas horas nos pavilhões de todos os navios a uniao das Armas Reaes de Portugal com as de Castella, de Parma, de Borgonha, e de Austria. A grande quantidade de Nobreza illustre, que nella vinha embarcada, saltou em terra com o seu General, sendo de bordo conduzida por D. Constantino de Bragança, tio da Princeza, por seu irmao o Senhor D. Duarte, pelo Embaixador de

Era vulg. Castella, e pelos mais Fidalgos, que tinhao recebido as mesmas ordens del-Rei.

> Tratados os Fidalgos, e Damas estrangeiras pelos nossos Principes com grandeza extraordinaria, que parecia perder a qualidade, que tinha de rara por ser muitas vezes repetida; a Princeza para se embarcar sahio do Paco acompanhada delRei, do Cardeal Înfante , de toda a Grandeza até á Capitania, que soltando as vélas, cortou o Téjo com a Regia comitiva para a pôr em terra na praia fronteira ao Mosteiro de Belém', aonde no centro della marchou a Princeza a fazer Oração no Santuario, que lhe havia despertar a memoria do seu Fundador, e Avô o Magnifico Rei D. Manoel. Aqui entre abraços de ternura, e lagrimas de saudade, que nao offendiao a inteireza, o decoro da Soberania, a Princeza se despedio dos seus Augustos Parentes, e havendo antes marchado a Bruxellas hum Paquete com o aviso da sua partida, ella na armada seguio o mesmo rumo.

Tra-

Trabalhosa foi a sua viagem no Era vulga mez de Setembro, em que os ventos soprárao na Costa de Portugal tao furiosos, que entre perigos continuados, depois do naufragio de huma das nãos, a armada foi obrigada a arribar a hum dos portos de Inglaterra. Em toda a jornada havia a Princeza exercitado muitos actos da sua heroica piedade : agora deo as provas mais constantes da delicadeza da sua Religiao. Foi-lhe representado, que estando em hum porto de Inglaterra, pedia a politica, que mandasse comprimentar a Rainha Isabel, como Senhora daquelles Estados. Respondes a Princeza, que a Rainha era a fau-tora das heresias, o escudo dos hereges, e que ella naó queria trato com huma Soberana inimiga declarada da Igreja Catholica. Quando se tratou se havia saltar em terra no mesmo porto, para descançar dos trabalhos do mar, e alguns o impugnárao com o justo fundamento de nao ser decente expôr a Princeza a algum dos desacatos impios, que costumayao fazer os

# 298 Historia Geral

Era vulg. hereges sem excepçat de pessoas : Ella tornou a responder com a mesma magnauimidade Christa: que nao lhe succederia assim, por se reconhecer indigna da corôa do martyrio, nem era tao feliz, que houvesse de che-gar ao instante ditoso de sacrificar a

vida em obsequio da Fé.

A 2 de Novembro desembarcou a Princeza no porto de Flessing na Ilha de Zelanda, aonde descançou sete dias. O Principe seu Esposo veio com hu-ma numerosa comitiva incognito a Sas de Gante, e occulto a vio desembar-car de huma janella. Daqui a foi com-primentar ao Palacio da sua hospedagem acompanhado do Principe de Orange, do Marquez de Berghes, do Conde de Egmont, e de outros grandes Fidalgos, que com razao se admirárao de perceber na Princeza os affectos da alma, de a ouvirem nas ternuras da lingua Hespanhola unir as expressões do amor com as do decóro, sem que os olhos em tranquillidade jámais se levantassem para terem ao Principe por alvo da sua vis-

ta. A 10 de Novembro partio para Era vulg: Bruxellas, aonde foi recebida com pompa taó magnifica, que eu a di-minuiria se intentasse descrevella. Recebidas as bençãos nupciaes da mao do Arcebispo de Cambray Maximiliano de Berges, se seguirad os feste-jos particulares, e publicos, que por muitos dias forad o entretenimento das gentes de bom gosto das Provincias de Flandres.

Dos primeiros festejos era lugar o vasto recinto do Palacio de Bruxellas, aquella fabrica, entre as da Eu-ropa, huma das mais soberbas, que ao mesmo tempo aquartelou den-tro em si ao Imperador Carlos V., a seu filho o Principe de Hespanha, ao Duque de Saboya, as Rainhas D. Maria, e D. Leonor, a Duqueza de Lorena com as numerosas, e correspondentes familias occupadas no serviço de tao grandes Magestades. Nelle se preparáraó as mezas brilhantes de Estado, que por muitas vezes se virao rodeadas de Principes Soberanos, de Fidalgos luminosos, que

authorisavao a solemnidade. Nellas se competiao a profusao, a delicadeza, o bom gosto, as apparencias, as illuminações, os concertos, que a hum tempo lisongeavao tres sentidos. Nelle se exercitavao os bailes, os varios generos de danças, se ouviao as musicas mais harmoniosas, judiciosos apopthegmas, recitações, epithalamios, que subiao dos sentidos a recrear potencias mais nobres. A estes particulares correspondiao os festejos publicos nos Templos, nas Praças, e nas ruas com igual pompa, tudo magnifico, e brilhante.

Na vespera, e dia do Apostolo Santo André, Tutelar, e Padroeiro da Ordem Militar do Tusao, que havia 134 annos fora instituida em obsequio da nossa Infante D. Isabel, filha do grande Rei D. Joao I., por seu marido Filippe III., Conde de Flandres, nestes mesmos paizes: os Cavalleiros, que agora se achavao presentes em huma occasiao semelhante á primeira, escolhêrao a vespera, e dia do memoravel anniversario pa-

ra consummarem os festejos com hu- Era vulg-ma solemne acção de graças em me-moria dos felizes dias presente, e passado. Na Capella Real se ajuntárao todos os membros da Ordem. assistentes entad em Bruxellas, que erao o Duque Octavio Farnese, pai do Principe Alexandre; o Conde de Egmont, Governador de Flandres, e Artois; o Conde de Mansfelt, Governador de Luxemburgo; o Conde de Aremberg, Governador da Frizia; Filippe de Croy, Duque de Arescot; o Senhor de Barlemont, Governador de Gueldres; o Almi-rante Conde de Horn; o Marquez de Berghes, Governador de Henau; o Principe de Orange, Governador de Holanda, o Conde da Frisia Oriental, Governador de Limburgo; o Senhor de Montigni, Governador de Tournay; os Condes de Ligni, e de Hocstrat.

Havendo estes grandes Senhores tomado os seus assentos sem precedencias, como dispoem os Estatutos Era vulg.

da Ordem para evitar disputas en-tre os Altos Principes, que nella se alistao; dado lugar distincto ao nosso Bispo de Angra D. Manoel de Almada, e aos mais Fidalgos Portuguezes, que havia acompanhado a Princeza; o Abbade de Filighen entoou as Vesperas, que forao officia-das por hum grande numero de Mi-nistros, por muitas vozes sonoras, e concordes instrumentos. No dia seguinte os mesmos Cavalleiros em habito de ceremonia vierao ao raço, e postos em duas alas, conduzirao as Princezas, e as Damas á Capella para assistirem ao Sacrificio da Missa, que foi celebrado com pompa, que em tudo respirava piedade, e magnificencia. Depois as reconduzírat ao Paço na mesma ordem, e com este culto de Religiao se houverao por acabadas as festas do casamento do Heroe Augusto o Grande Principe Alexandre Farnese com a Augusta Princeza D. Maria de Portugal: Progenitores luminosos da

DE PORTUGAL, Liv. Lv. 303

posteridade brilhante, que hoje en- Era vulg. che de luzes os Thronos mais le-vantados, mais resplandecentes da Eu-ropa.

LI-



### LIVRO LVI.

Da Historia Moderna de Portugal.

#### CAPITULO I.

Referem-se os successos de Africa, e da India no anno de 1566.

1566

Era vulg. Eu deixei a Lourenço Pires de Tavora, depois de hum anno de residencia em Tangere, já desterrado o susto do sitio, que se temia nesta praça ; pedindo licença a ElRei em Setembro do anno passado para se recolher à Corte, ElRei nao lhe deferindo, antes ordenando se demorasse em Africa, aonde a sua presença era necessaria até ao futuro mez de Março de 1566. Ainda que com obediencia forçada, Lourenço Pires executou como devia as ordens do Soberano, e ella foi causa de vol-

# DE PORTUGAL, LIV. LVI. 305

tar ao Reino coroado de hum novo Era vulgatriunfo, que tambem deo novo, e mais claro relevo á gloria dos passados, como nós já vamos a referir.

Padecia a praça de Tangere taó extremosa falta de lenha, que para escoltar alguns carros della, foi necessario a Lourenço Pires de Tavora sahir a campo nos primeiros dias de Fevereiro; dobrar as Atalaias na serra de S. Jozo, e ter tudo em estado de fazer huma opposição vigorosa aos filhos do Alcaide Bentuda, que com grosso poder havia onze dias esperavao por esta sahida dos Portuguezes, que lhes havia sido communicada. Corria a nossa gente pela campanha de Magoga, que corresponde, ou faz frente á de Tangere o Velho, quando Lourenço Pires com 40 homens occupava a Atalaia do Palmar esperando, que ella se recolhesse para impedir aos Mouros a entrada no Vallo Real, que está no Rio dos Indios. Para guarnecer a serra, foi subindo os Lumares, e entrou pelo por-· TOM. XV.

Era vulg.

tal do Vallo; más já seguido dos Mouros, que buscavao as mesmas vantagens do terreno em numero tantas vezes superiores, que lhes dava certezas da victoria.

Como o valor nos apertos he o melhor interprete dos casos, ou o in-ventor das resoluções, Lourenço Pires notando o em que estava metti-do, para obrar com honra, que fos-se producção da sua magnanimidade: deixando naquelle lugar a bandeira Real entregue a seu filho Christovao de Tavora, torceo a marcha para se incorporar com o Adail Sebastiao Gonçalves Pita, que vinha do Rio dos Indios, e com 50 soldados, que lhe cobriao a retaguarda, para mais refor-çado dar sobre os Mouros, antes que avançassem mais a marcha. Elles, que entendêrao a manobra, fizerao alto; mas logo forad investidos, e como estavao muito serrados, em disputado conflicto, obrando os Portuguezes te-meridades de valor, nao lhes era pos-sivel rompellos. Lourenço Pires de Tavora na frente da sua tropa se con-

### DE PORTUGAL, LIV. LVI. 307

duzia tao intrepido, que para olhos Etavulgo differentes era alvo de inveja, ou indifferente, ou commua. O generoso Adail na testa dos 40 cavallos, que elle mandava, parecia hum raio animado, que pelas suas mãos fulminou a trinta Mouros, felizes em acabar aos fios da espada de tao alentado homem, merecedor do maior applauso.

Neste ardor estava o combate: largo tempo disputavaó os barbaros a victoria, quando corrêrao do seu posto ao campo do conflicto com a bandeira Real Christovao de Tavora, Alvaro Pires de Tavora, Francisco de Tavora, D. Francisco de Moura, e os bravos Fronteiros de Tangere, que achando aos Mouros já bem cortados pelas armas do General, e do seu Adail, foi-lhes facil rompellos, multiplicar-lhes as mortes em grande numero, obrigallos a largarem o campo. Nesta primeira retirada se mostrárao elles fugitivos tanto sem acordo, que passando por muitos dos nossos carros carregados do soccorro mais

### 308 ... HISTORIA GERAL"

Era vulg.

importante para a praça, nem nelles tocárao, nem fizerao as suas escoltas o menor dano. O Adail correo a tomar a boca do Vallo, por onde os Mouros haviao sahir, e aqui a necessidade, ou a desesperação atiçou com maior furor a briga. Sim morrêrao muitos dos inimigos, outros sem consideração se arrojavão do alto das trincheiras; mas dos seus tiros de arremeço, com que pretendiao abrir o passo, nos matárão nove homens, e ferírao alguns.

Entre os mortos sentimos a falta de D. Diogo de Avelanada, de Antonio Jaques, de Antonio de Mello de Tavira, de Manoel de Mello, de Fernao de Lima, e de outros bizarros Cavalleiros. Contárao-se entre os feridos D. Diogo de Castello Branco; e D. Gil Eanes. Estes dois Fidalgos, Nuno Furtado, D.Rodrigo de Mello, D. Francisco de Moura, Gonçalo Mendes de Brito, D. Joao de Azevedo, Gonçalo Pereira, e outros obrárao acções, que se erao illustres por animadas pelas obrigações dos seus

nascimentos; elles as fizerao muito Eravulg.
mais sublimes pelas haver espiritualisado a virtude propria. Com este
successo igualmente elegante, e magnanimo coroou Lourenço Pires de
Tavora felizmente o tempo do seu
governo em Tangere, encheo as medidas da expectação do seu Soberano,
e recolhido a Lisboa, teve a D. Joao
de Menezes por successor no em-

prego.

Pelo mesmo tempo nao tinha ociosas as armas o Viso-Rei da India D. Antao de Noronha, que havendo reforçado, e guarnecido a Ilha de Ceilao de homens, e de provimentos depois do sitio, que o Raju puzera ás nossas praças: no principio deste anno preparou huma armada de cinco galeões grossos, e seis galeotas para ir dar caça ás náos de Meca no Estreito do mar Roxo. O seu commandamento encarregou elle a seu cunhado D. Diogo Pereira, que levava ás suas ordens por cabos dos galeões a Nuno Alvares Pereira, a Gonçalo Pereira de Castro, a Joao da Silva Pereira,

Eravulg a Manoel Freire de Andrade ; e por Capitaes das galeotas a Braz Tavares, a Diogo Nunes Pedroso, a Manoel de Medeiros, a Alvaro Fernandes, e outros, que ignoramos quem fossem. Com infelicidade principiou, e con-cluio esta armada a sua navegação. As náos de Meca escoltadas por nove galés do Achem, que a avistárao de huma das Ilhas de Maldiva, aonde estavao surtas, com hum bello estratagema evitárao a sua ruina. Como nos mesmos mares cruzava Gonçalo Perreira com outra esquadra, os Mouros esperárao a noite, em que entrá-rao a fazer hum fogo de combate, para que ouvido pelos dois Commandantes Portuguezes, Gonçalo Pereira entendesse, que Diogo Pereira se batia; Diogo Pereira, que Gonçalo Pereira era atacado, e entretendo-se cada hum em soccorrer o outro, perdendo o rempo em: buscar-se no lugar do imaginado confli-cto; elles tivessem lugar de avançar-se para entrarem no Estreito sem susto.

Como os barbaros o pensárao assim lhes aconteceo, pondo-se em co-

bro,

bro, quando os nossos Commandan- Era vulg. tes, em busca hum do outro para se soccorrerem, andárao dias como errantes pelos canaes do vasto Archipelago das Maldivas. Diogo Pereira conhecendo já a industria com que os Mouros derrotárao a sua vigilancia, lhes foi nos alcances até á llha de Çocotora a tempo, que huma das suas náos dando nella á costa, acabava de se fazer em pedaços, salvando-se em terra 500 Mouros, e Turcos. Porque o Governador da Ilha a requerimentos repetidos de Diogo Pereira para os entregar, nao lhe deferio, e com elles se embrenhou nos bosques; o Chefe irritado mandou dar fogo á Ilha, escalou os povos, nao perdoou a sexo, ou idade, carregou a armada dos generos preciosos, de que era abundante a mesma Ilha: mas voltando para Goa, na altura da ponta de Dio huma tormenta furiosa vingou as atrocidades acabadas de commetter em Cocotora com o naufragio da maior parte da armada, e com o estrago de 400 mortos dos que tinhao si-

## 312 HISTORIA GERAL :

Era vulg.

do verdugos de tantas innocentes vidas.

Quando em Goa se sentia esta perda, ona Ilha de Ceilao mostrava a fortuna, que ella nem sempre desampara constante aos desvalidos. Sobre o infeliz Rei de Cota derramou ella agora huma das respirações, que lhe dilatárao os apertos do animo para poder esperar, que elle sacudiria o jugo, que o opprimia. Menos que o esforço bizarro da superstiçao gentilica:, deo causa a esta esperança a adulaça o fastosa dos Astrologos do Reino de Pegu no horoscopo, que na occasia o do nascimento levantára o ao seu Principe agora reinante. Elles persuadírao entao á Corte, que as vantagens futuras do recem-nascido, todas dependiao delle contrahir alliança depois de homem com huma filha do Rei de Ceilao : denominação, que entre todos os Reis da Ilha, sempre se arrogou o de Cota, que neste tempo representava bem ao vivo o papel de huma escravo dos Portuguezes.

O Principe de Pegu, que sucava com

com o leite quando minino, e foi Era vulg. nutrido depois de homem com a instrucção das falsidades astrologicas, que lhe representavao profecias, de que elle era o objecto: considerando-se já Rei, e que devia trabalhar o ponto das suas felicidades promettidas fazendo verificar as condições vaticinadas; firme sobre fundamentos tas deheis, elle nao duvidou mandar os seus Embaixadores a D. Joao, Rei de Cota, pedindo-lhe para mulher huma de suas filhas. Nada de mais vantajoso podia sobrevir a este Monarca infeliz, que a alliança proposta pelo Rei de Pegu, que era reconhecido por hum dos mais poderosos do Oriente, fosse pela vasta extensao dos seus Estados; fosse pela multidad monstruosa das suas riquezas; fosse pelo estrondo elegante das suas victorias, especialmente as que acabava de ganhar sobre o Rei formidavel de Siao na celebre disputa de qual dos dois havia ser senhor do Elefante branco, que este ultimo possuia. Mas q miseravel Rei de Cota de tudo era tañ

# 314 HISTORIA GERAL

Era vulg.

tao pobre, que nem de huma filha o fizera rico a natureza. A conjunctura nao se podia perder. Elle nao havia malograr a ventura, que lhe entrava por casa. O requerimento de hum Soberano como o de Pegu, nao podia deixar de ter por despacho hum como pede. Pois em lance tal discorre o Rei de Cota gerar com a industria a filha, que nao fizera conceber como pai.

Elle transfigura filha, e Princeza huma das mininas mais bellas do seu Camareiro Mór, homem de fé provada, de segredo inviolavel, capaz de esconder na illusad o sacramento do seu Rei. Este, para fazer mais agradavel o presente, o acompanha com outro engano, que foi a supposição de hum dente de Bugio, seme-Thante ao outro, que o Viso-Rei D. Constantino tomára no thesouro de Jafanapatao, e fizera em po; assegurando ser o mesmo, que elle Rei de Pegu quizera resgatar a troco de todas as suas riquezas. Com satisfação extraordinaria, com gosto inexplica-

wel do Monarca forao recebidos em Era vulg-! Pegu a Esposa, e o Dente; mas o ciume ia sendo causa de desfalecerem na superstição os cultos dedicados ao Dente, de esmaiarem no Rei as ternuras empregadas na Esposa. Chegou á noticia do Rei de Candea a simulaçao reprehensivel, com que o de Cota, seu antigo opposto, enganára a hum Principe de tao alto caracter, como era o Soberano de Pegu. Ello manda logo á sua Corte huma Embaixada, em que lhe descobre com provas evidentes a supposição da Esposa, o fingimento do Dente; offerecendolhe para as adorações outro Dente verdadeiro, para o thalamo huma legitima filha sua.

- Por algum tempo fluctuou com a nova noticia, e novo estratagema o Rei de Pegu rodeado de perplexidades. Mas seja por elle considerar esgotada grande parte da riqueza dos seus povos nos apparatos de magnificencia , com que elles recebêras a imaginada Princeza, e o mentiroso Dente, seja por haver entregue á EsEra vulg. posa

posa nos laços do amor a liberdade do coração, seja por considerar menos honroso fazer publico o seu engano; resoluto a permanecer nelle, continuou sem mudança os agrados para com a Rainha, para com o Dente as venerações. Elle despedio os Embaixadores do Rei de Candea, sem fazer caso algum das suas representações; e bons officios; mas o de Cota da especiosidade, e delicadeza da sua negociação fraudulenta nada tirou de vantajoso, como imaginava. Elle viveo, e morreo sem recurso debaixo da escravidad dos Portuguezes.

Sentio o Estado da India neste tempo grande diminuição nos interesses
do seu commercio, causada pela derrota do Rei de Bisnagá, e pela desmembração dos seus Estados, que
entre si dividirão Principes pouco affeiçoados aos Portuguezes. Insoportavel se fazia aos visinhos o poder desmarcado daquelle Soberano, que era
Senhor de todos os Reinos situados de
Bengala até ao Cinde: poder tao grande, acompanhado de tal monstruosi-

da-

#### DE PORTUGAL, LIV. LVI. 317

dade de riquezas, que todos os Mo-Era vulg.
narcas confinantes, naó só consideravaó inclinados; mas cahidos os seus
diademas aos primeiros sopros da colera do Rei de Bisnagá. Este justo receio obrigou os Reis mais fortes do
Decaó a interpôr o reparo, antes que
se descarregasse o golpe. Entre outros
se conjurárao contra elle o Nizamaluco, o Hidalcaó, e o Cutubixá;
apertando antes os vinculos da alliança com os laços do parentesco em
mutuos casamentos.

Com as forças formidaveis de 50,000 cavallos, e 300,000 Infantes entrárao os Principes conjurados a fogo, e sangue pelos Dominios do Rei de Bisnagá. A poucos passos o encontrárao elles na testa de poder dobrado, qual era, como affirmao, o numero de 600,000 Infantes, e de 100,000 cavallos. Não se assustárao os tres Reis com a vista do seu inimigo tanto para temer, ou elles o considerassem rodeado do poder presente, ou fizessem lembrança das suas victorias passadas. Sem outra refle-

Fravulg. xad, que a de entregarem a hum lanço da sorte, ou a segurança dos Dominios, ou a sua ruina, com a das pessoas, elles investirao a desigual batalha. O Rei de Bisnagá, na idade de 96 annos, montado em hum so-berbo cavallo, logo no principio da acçao atacou os seus contrarios com impeto tao generoso, que teve declarada a seu favor a victoria. Sobreveio porem hum daquelles, que na guer-ra chamao acasos, e de tal sorte mudou a scena, que o Rei de Bisnagá perdeo a batalha, a liberdade, e logo ás mesmas mãos do Nizamaluco a cabeça, nao combatendo como soldado intrepido; mas exercitando o of-ficio de verdugo barbaro. O valor dos despojos, que occupava muitos nu-meros da Arithmetica, a extensad dos Estados do Rei defunto, que for-mava hum Imperio potentissimo, tudo ficou em preza a muitos sobrinhos seus, que quando principiavao a ser individualmente felizes, subírao á maior desgraça a reputação commua do Reino de Bisnaga.

#### CAPITULO II.

Trataŏ-se os negocios da Religiaŏ na India pelo mesmo tempo.

Dempre implacavel o odio do Rei de Ternate contra os Christãos de Amboyno, elles perseguidos tiverao por ultimo refugio mandar por hum dos Missionarios Jesuita, e por dois Cavalheiros da sua profissad naturaes da terra pedir o amparo, e protecçao do Viso Rei da India. Propôz este em conselho o que se devia obrar em materia de tanta importancia, e ficou resoluto, que se haviao promover os negocios da Fé, como os mais gloriosos á reputação do Estado; que na conservação de Amboino se empenhassem as suas forças, nao podendo sub-sistir as Molucas se Amboyno se perdesse. Para expedição tao importante lembrou Gonçalo Pereira Marramaque igualmente recommendavel pelo valor, pelas experiencias, pelos serviços, pela qualidade. O Viso-Rec lhe-

Era vulg. Ihe entregou para ella huma armada de quatro galeões, e oito galeotas, em que embarcárao mil Portuguezes ás suas ordens, e ás dos Capitaes D. Duarte de Menezes de Vasconcellos, Simao de Mello, Francisco de Mello, Lourenço Furtado, Mem Dornellas de Vasconcellos, Antonio Lopes de Siqueira, Sebastiao Machado, Go-mes de Brito, e Manoel de Brito.

Gonçalo Pereira sahindo de Goa no fim de Abril deste anno, e chegando a Malaca com feliz viagem, depois por esperar melhor monçao, ou por lhe ser gostosa a companhia de seu cunhado D. Diogo de Menezes, que era Governador da Cidade, nella se demorou até Agosto do anno futuro, em que continuou a viagem para o lugar do seu destino, sem nada execu-tar, nem do que levava em regimenta, nem do que ele emprendeo pe-lo proprio arbitrio em dano grave dos progressos da Religiao, como em seu lugar se dirá. Na retaguar-da deste Chefe despedio o Viso-Rei a Diogo Lopes de Mesquita para Goyer-

vernador de Ternate, e Moluco em Era vulga. lugar de Alvaro de Mendoça. Elle levava hum galeao, e duas galeotas bem providos de munições de guerra, e boca para Amboino para Ternate e para a armada de Gonçalo Pereira; mas as galeotas arribárao a

Ao contrario do que se passava nas Molucas, a semente da palavra Divina multiplicava felizmente nas Ilhas do Japao I parecendo neste anno , que o grande Pai de Familias queria encher nelle os seus celleiros com abundancia. Principiou a fertilidade pelas Ilhas Occidentaes de Gocó, aonde reinava hum Principo, ainda que engolfado nas trevas do Paganismo, com a luz da razao tao viva, que desejava fosse ella a principal illuminadora do seu espirito. Alta impressao lhe fezoo ruido da nova doutrina, que homens da Europa ensinavao no Japao ja e desejoso de a ouvir pedio ao Padre Cosme de Torres, residente em Ximo 9 lhe:enviasse alguns dos sens companheiros, que . TOM. XV.

Era vulg.

na sua presença, e na dos Bonzos expozessem os Elementos, as Maximas, os Dogmas da Religiao, que elle ensinava. Forao destinados para esta empreza os Irmãos Luiz de Almeida, e Lourenço de nação Japonez, bem instruido na Lei do Paiz, sabio illustrado na de Jesu Christo.

Este bom Irmao na face do Rei, no grande theatro da Corte de Ochica, tres horas successivas, que se incluirao na chamada huma só hora J em que o Espirito de Deos põe na boca dos Orgãos da verdade as palavras, que had de fallar : elle mostron com tal pezo de razao a real existencia do primeiro Ente, que o Rei, e toda a Assembléa nao duvidárao confessar, que havia hum só Deos verdadeiro, Senhor do Universo, Creador de tudo. Succedeo nessa noite adoecer o Reil gravemente, chegar depois aou artigo dan morte, e deste acontecimento natural se valeo a malicia dos Bonzos para atemorisar a Corte com o castigo visivel dos Deos ses aggravados na amavel pessoa do

Rei, que chamára os homens fanaticos para divertirem as gentes do antigo culto com doutrinas exquisitas
forjadas no cerebro. Já choviao desprezos, e irrisões sobre os Irmãos Jesuitas, que queriao arrojar da Corte
como homens empestados os seus implaçaveis inimigos. Mas Luiz de Almeida cheio da Fé, que he capaz de
mudar os montes, elle se offerece a
curar o Rei em pouco tempo: he admittido na sua Camara, e porque nao
pareça, que faz hum milagre, lheires
ceita humas pirolasa

Acabar o Rei quasi agonizante de as levar, e sentir a saude restituida foraó duas acções sem intervallo. O beneficio estava desafiando a gratidado mas as persuasões dos Bonzos como Rei foraó mais poderosas, que ellas Consentiraó-se as praticas dos Missio, narios, que clamavaó no deserto. Fosse medo, ou ordem, elles se achavaó sós á doutrina, que apenas era ouvir da dos que passavaó sem se deterem. A Providencia porem, que determinava illudir as invectivas dos homens,

Xii

OL-

# HISTORIA GERAL

Erasvulgi ordenou a conversao de dois mercadores sabios; e poderosos de Fatacá. que se achavao em Ochica, e comecárato a mover-se os seus moradores. Îmmediatamente dispôz, que as Rainhas mai , e esposa delRei adoecessem com maior perigo, que elle. Cómo Medico foi chamado o Irmao Luiz de Almerda, que as curou com os remedios costumados a applicar pelos Apostolos aos enfermos. Cresceo o applausousore a commoçat. O Rei medroso dos vassallos sim permaneceo constante no erro em realidade , our apparencia : mas permittio se levantassem Igrejas nos seus Estados; concedeo plena liberdade aos Povos, e derramando a graça as inundações dos seus auxilios, gentes innumeraveis que os espiritos mais extollentes de Uhas e Corre de Goto se submenêrao ao jugo suave do Evan-gelho, convencidos pela ignorancia da Cruz. Par to east . . . . ob à est

Em Ximo erava colheita tab copiosa ; que o Padre Cosme de Torres teve de chamar ao grande Ope-

rario o Padre Gaspar Villela; ainda Era vulg. retirado em Sacay, para o ajudar no trabalho. Este soccorro, vindo de refresco, obrou com tal actividade, que ao pôr os pés em Xiximi, tugar de Firando, de hum golpe met-teo 600 ovelhas no aprisco da Igreja. Igualmente pasmosos erao os effeitos da graça em grande quantidade de homens illustres, e plebeos, sabios, e ignorantes; que para Deos não ha excepçao de pessoas; os quaes como cervos sequiosos buscavad as aguas sauda-veis das fontes do Salvador na grande Corte de Meaco, em Sacay, em Tubo, em Imori, e em todos os mais lugares, aonde era ouvida como trombeta, semelhante á de Noemenia nas solemnidades, a voz do incançavel Padre Luiz de Froes, digno substituto do Padre Villela. He verdade, que estas vantagens conseguidas no Japao tiverao hum pequeno contrapezo na perseguição, que os Gentios da terra firme de Salcete jun-to a Goa, movêrao contra os Christãos de pouços annos convertidos. Mas

Era rulg. como o remedio estava perto, nao lho demorou o catholico zelo do Viso-Rei D. Antao de Noronha, que aterrando os barbaros, nao lhes consentindo reparar os Pagodes arruinados, nem levantar algum de novo, os que se nao resolverao a moderar nos excessos, tiverao de mudar de domicilio em castigo da contumacia.

# CAPITULO III.

He eleito Pontifice S. Pio V. em lugar de Pia IV. Nomea-se ao Veneravel Fr. Luiz de Montoya para Confessor delRei. Succede-lhe o Padre · Luiz Goncalves da Camara. Parecer sobre esta materia do seu Ayo D. Aleixo de Menezes.

No fim do anno passado sentio a Congregação dos Fieis a perda da sua Cabeça visivel o Papa Pio IV., e que-rendo o zelo inimitavel delRei D. Sebastiao, que este grande Chefe da Igreja tivesse hum successor, que nao so occupasse; mas lhe enchesse o lu-

### DE PORTUGAL, LIV. LVI. 327

gar, por D. Fernando de Menezes, Era vulg. seu Embaixador em Roma, que succedêra neste emprego a D. Alvaro de Castro, escreveo aos 49 Cardeaes, que haviao entrado no Conclave para pezarem na balança do Santuario a gravidade da materia, que tinhao entre mãos. Cortadas pela Espada de dois gumes, que chega a penetrar a indivisibilidade das almas, as muitas duvidas, que nao podiao deixar de se levantar na Congregação de tantos homens, ainda que Principes da Igreja: bem manejada aquella Espada, que he Palavra, e Espirito de Deos, pelos Cardeaes Farnese, e Borromeo, com applauso universal do Christianismo, e jubilo particular delRei D. Sebastiao foi eleito em 7 de Janeiro deste anno Fr. Miguel Ghisleri, Cardeal do titulo de Santa Maria super Minerwam, que tomou, e nós o adoramos sobre os nossos Altares com o nome de S. Pio V.

Este Pontifice digno de immortal memoria, reconhecendo aos Monarcas Portuguezes tao zelosos dos interesses Era vulg.

da Igreja, dois dias depois da sua eleição escreveo a ElRei D. Sebastiao dando-lhe parte della, e representando-lhe: Que sendo assumpto ao Pontificado em hum tempo tao critico, que representava fracas todas as forças para contrastar os impetos das heresias, para ter mao nos scismas desbocados, para reconciliar a unidade, e concordia Christa: que devendo applicar-se á refórma dos costumes, corruptos havia tanto tempo, promover, e restituir o seu vigor á Disci-plina da Igreja: elle reconhecia, que sem o seu auxilio, e o dos outros Principes Catholicos nao lhe seria facil conseguir projectos de tanta diffi-culdade; e que elle assim o esperava de hum Principe successor de tantos Monarcas, que nas provas publicas da sua piedade para com a Santa Sede estabeleciao a firmeza do seu Throno, ou firmavad a estabilidade da sua gloria.

Se esta superior eleiça socegou os cuidados da nossa Corte, ella entrou em outros na menores na de

Con-

Confessor para ElRei hum empre- Era vulg. go, em que a Rainha reconhecia o fundo das circupstancias necessarias, e que desejava recahisse em pessoa, que se avantajasse em talentos ao Mes-tre o Padre Luiz Gonçalves da Camara, e ao menos igualasse em pru-dencia ao Ayo D. Aleixo de Menezes. Prevaleceo entad o seu voto contra o de alguns interessados, e foi eleito o Padre Fr. Luiz de Montoya da Ordem de Santo Agostinho, natural da Villa de Belmonte em Castella: varao veneravel pela authoridade dos annos, pela sua alta prudencia, pelas suas consummadas experiencias, pelas suas grandes virtudes : tudo qualidades, que o faziao digno da occupacao, que entrava a exercitar com violencia como humilde. Mas fosse que respirações oppostas intentassem suf-focar a sua, ou fosse reconhecer por experiencia, que o ar de Palacio ordinariamente corrompe a boa disposi-çao da santidade, elle entrou na idéa. de trocar as honras da Dignidade pelo socego do seu Claustro.

## 330 HISTORIA GERALI

Era vulg.

Como para os recursos humanos a sua diligencia encontrava fechadas todas as portas, o Varao Santo empenhou o Ceo com votos, que tive-rao o desejado exito na acceitação Divina. Insensivelmente se conformárao os Principes em nao fazer vio-lencia á repugnancia do Padre Fr. Luiz, deixando a sua resolução dependente graça como hum esforço da inspira-çao Divina, que lhe rompia o gri-lhao pezado, que para muitos he tao leve. Elle se retira do Paço, e o Car-deal Infante, ou por elle haver sido o instrumento principal da eleiçao do Padre Luiz Gonçalves da Camara para Mestre delRei, ou pelo inclinar a devoçao extrema ao Instituto Jesuiti-co, ou por sugerido por quem se lhe sabia insinuar na vontade com os meios propostos para a segurança do seu partido: elle agora resolve, e ninguem, ainda que se sinta, lhe impede, que na pessoa do mesmo Padre Luiz Gonçalves da Camara appareçao unidos os dois empregos de Mestre,

e Confessor delRei. Olhando a maior Era vulg. parte da Nobreza para a eleiça oconsentida com vista pezada, D. Aleixo de Menezes, que em razao do car-go podia fallar mais livre, buscou occasiao, em que o Cardeal visitasse a Rainha, e na presença de ambos, como se estivesse illustrado por luzes profeticas, inflammado no zelo, na fidelidade, no amor do Rei, e da Patria, digamos que entrou antes as-

sim a vaticinar, que a discorrer. Elle tez hum Exordio breve, e pathetico, de que eduzio as sete causas principaes da ruina das Monarquias na menoridade dos Reis, e provou quanto trabalhára como Ayo do de Portugal para derrotar, vencer. anniquilar a todas. Expôz a primei-fa, que era huma especie de validos deshumanos, que criavao aos Principes moços em deshumanidade, despindo-os daquelle amor ao proprio sangue, que a natureza lhes inspira, persuadindo-os, que reinarao tanto mais livres, quanto mais se separarem, nao se unirem, nem fizerem caEra vulg.

so dos parentes: que elle ao contrario arrancára ao seu Real Pupillo das mãos deste extremo tao perigoso, e nada lhe permittira, sem que pri-meiro o instruisse, em que suas Altezas, Avó, e Tio, lho permittiao, como altos objectos a que elle devia render obediencia. Expendeo a segunda causa, que perturbava a paz dos Reinos; que alterava a Nobreza del-les, e vinha a ser o favor, e graça singulares dos Principes, que para si só sollicitavad os Ayos, separando del-les as pessoas de Estado, os homens dignos, querendo sem excepçad para si, e para os seus todos os manan-ciaes da benevolencia, toda a torrente das mercês, toda a effusad da liberalidade: que elle navegando rumo opposto, jámais pedira cousa alguma para si, ou para parente seu, tendo tantos benemeritos; e que se em alguns despachos se interessára, todos forao para estranhos, como Suas Altezas, e o Reino nao ignoravad.

> A terceira causa disse, que era a cu-

cobiça dos mesmos Ayos, que se Eravulg: aproveitavao das vontades dos Prin-cipes, que tinhao sujeitos pela creação, e que pondo a hum lado aquella raiz de todos os males, ao outro a sua inseparavel companheira a ambiçao, faziao cahir nas suas casas com abundancia a chuva de Jupiter em ridquezas monstruosas, e as ornavao pomposas de titulos magnificos: que elle tinha á vista do mundo a sua conducta tao desconforme destas maximas, que D. Aleixo entrára a ser Ayo, D. Aleixo se conservava, tao pobre no fim, e no meio do exercicio do cargo, como no principio, e antes delle: sempre o mesmo homem, a mesma casa, as mesmas rendas, o mesmo caracter. Referio a quarta causa, que vinha a ser, e nascer da estimação, que os Ayos queriao so patra si, apartando aos Principes da communicação dos seus vassallos este pecialmente da dos Nobres; persuadindo-os que a Magestade como sacramento se ha de expor poucas vezes para ter mais adorações; que se

Era vulg. deve regatear ao povo; que se faça temida para ser mais respeitada; ultimamente que as respostas, e as mer-, cês, sendo acções que pertencem aos Principes fazellas por si mesmos, el-les os induzias a que as dessem, e as fizessem pelas suas mãos, e pelas suas bocas como seus Internuncios: que delle sabiao todos, como havendo conhecido em ElRei huma alma altiva, hum espirito de grandeza, sempre lhe propôzera com razões vivas as propriedades, as forças do seu Dominio para ficar advertido, que a conservação pacifica do Estado dependia delle se mostrar ao povo condescendente, á Nobreza benevolo.

Referio D. Aleixo a quinta causa, que eraó as licenças grosseiras, indecentes, criminosas, que os Ayos tomavaó dos Principes em razaó do trato frequente com elles; de que resultava faltarem ás devidas ceremonias, á delicadeza dos cortejos proprios da Magestade, estragar-se o seu Decoro, darem hum máo exemplo aos vassallos para nas occasióes faltarem á gra-

vidade, e termos necessarios á sua Eravulga grandeza: huns abusos, que insensi-velmente vinhao a causar desestimaçao, e o pouco respeito do Principe no animo idos mesmos vassallos : que elle tomava a Suas Altezas por testemunhas, de que D. Aleixo antes, e depois delRei ter uso de razao, desperto, dormindo, ou só, ou acompanhado, esempre o tratára com aquelle alto respeito, e ceremonias reverentes sque consagráras ao Augusto! Rei seu Avo, até ao ultimo instante da sua vida, sem se lhe notar para come o Soberano Neto a mais leve alteraead aindamos menores accidentes do respeito; da submissao, dos ciutos indispensaveis para com os Principes em todos os tempos..., em todas as suas idades.

Largamento expôz elle a sexta causa, que nascia dos Soberanos nas idades verdes haver quem os incline á guerra, as cagadas, aos jogos, ás festas, tudo com excesso, que naó podia deixan de ser vicioso, quando estes exercicios tomados com media-

## 336 HISTORIA GERAL!

Era vulg.

nia erao virtudes : donde provinha; que elles deixassem os genios nas mãos das inclinações, e complacen-cia, com ruina dos negocios de Estado, que ou esqueciao, ou inteiramente os fiavao de outros o como muitas vezes mostrára a experiencia ; e elle estava vendo em ElRei D. Sebas. tiao o muito que aprehendia as cousas, a que o inclinavao, mostrando-se já hum Principe, que tudo buscava pelos extremos: que por isso elle, nao só trabalhara vigilante em o apartar dos viciosis mas em idar entrada no seu animo as virtudes, nao succedesse, buscando: pelos extremos nas acções; chegar aos pontos de se perder; como era vulgar acontecer aos excessos da virtude, que era o que elle temia, sem susto de erros viciosos em ElRei, que elle nac tinha na sua natureza. m m . sob .........

Na6 expôz D. Aleixo de Menezes a septima causa com o estylo das pre-cedentes, e se satisfez com dizer: que de inclinar o animo delRei, ou inclinado naturalmente lhe permittir cos-

*i* :

ţñ.

tumes viciosos, occasiao mais proxi- Era vulg. ma da sua perdiçao, ella a porta que alguns abrirao para entrarem á sua privança: isto era hum ponto, de que elle nao tratava, como incompativel á pessoa, e natureza do Principe; e que elle reconhecia nao ser justo pretender louvor dos erros, que nao commettêra, quando atentas as suas obrigações, nem ainda por promo-ver nelle as virtudes se lhe deviao dar graças. Depois exaltou as quali-dades delRei, mostrando no agrado dellas composto com tanta perfeiçao o heroismo, que parecia haverem nel-le nascido para maiores Imperios: idéa ao seu entender tao infallivel, que se as mesmas qualidades nao se remontassem a extremos eminentes, se novas communicações futuras nao as pervertessem, se ellas se conservassem no estado presente, D. Aleixo de Menezes promettia a Portugal o Principe mais excellente, que elle havia tido de muitos tempos até entad. Em fim este Fidalgo havendo orado pelo estilo, que acabo de referente.

Era rulg. rir, elle fez a sua Peroração nestes procisos termos.

Tudo isto me parece justo conferir com Vossas Altezas, nao por querer agradecimentos, ou satisfação de cumprir com o que devia, nem por imaginar, que alguma cousa destas lhe seja occulta; mas como com as lições, e novos exercicios de Estado ha de ter ElRei Nosso Senhor mais communicação, que a minha, de que se lhe pode seguir affeição, que o guie por differente caminho, do que lhe eu tenho mostrado, quiz fazer a Vossas Altezas esta lembrança, e pedirlhes, que attendad ao estado, em que de presente temos a ElRei para se medir com o do tempo adiante, que duvido ser tao melhorado em tudo; quanto a capacidade, e melhor conhecimento das cousas sao avantajadas em Sua Alteza i do qual assim como nao he justo, que usurpe ema gioria; sendo o fructo de trabalho, e industria alheia, assim nao queria, que se me roubasse a que mereci com tanta vigilancia, e trabalho do pensamento,

que nao he tao pequena honra por Era vulg. igual a qualquer das que herdei dos meus antepassados : e como minha muita idade acompanhada de algumas indisposições nao dao lugar a tao continua assistencia, como atégora fiz com a Pessoa delRei Nosso Senhor. he justo, que Vossas Altezas suprad com o seu cuidado, aonde nao abranger o meu, e ajudem a sustentar a Portugal hum Principe ornado de partes tao merecedoras do Imperio, porque se nao perca em poucos dias o trabalho de muitos annos, e chorem os seus vassallos, para sempre a mudança de tao excellente natural, aonde os maiores vicios tememos, que venhad a ser os excessos de virtude.

Acabou de fallar D. Aleixo de Menezes, e sendo a sua efficacia capaz de produzir huma uniformidade de affectos em quem o ouvia, elles forao bem desconformes na Rainha, e no Infante Cardeal. Aquella Soberana pezando na balança da sua circunspecçao consummada a solidez das razões, de que D. Aleixo se servira nas suas de-

Era vulg.

monstrações, como se já estivesse vendo na Monarquia verificadas as que na boca daquelle Oraculo pareciao profecias: ella deliberada, judiciosa, affa-vel agradeceo com lagrimas a D. Aleixo as verdades tao bem fundamentadas, que acabavao de sahir do seu espirito inflammado, ardente, zeloso, e fiel. O Infante Cardeal abandonado ás sugestões, sujeito o entendimento: aos mesmos dominantes da sua vontade, como author principal da eleica6 do Confessor, que ouvira contrariar: elle com o semblante carregado, a face immutada, a voz turbida, sobre a resposta da Rainha proseguio: que sempre conhecêra o zelo, e fidelidade, com que elle D. Aleixo cumprira as obrigações do seu nascimento na moral, e politica educação, que dera: a ElRei seu sobrinho; que continuasse nella associado do seu Confessor. que sendo filho de huma Religiao exemplar, e edificante, com as suas maximas santas formaria em ElRei hum Monarca perfeito.

Despedio-se o Cardeal da Rainha

-: 1

com a mesma melancolia, com que Era vulgidera esta resposta, e com que ouvira a D. Aleixo. O mesmo quizera fazer este Fidalgo sem mais fallar, nem ouvir; mas a Rainha o deteve, elhe disse : que ella lhe agradecia muito quanto tinha ponderado no tempo , e con-junctura, que buscára para o fazer; que os seus temores erao iguaes aos que elle mostrava, agora maiores pelos confrontar com as razões, que acabava de lhe ouvir; que por isso de novo, e se podia ser, com maior authoridade lhe encarregava a guarda do Corpo delRei seu Neto. O sabio, e-prudente Fidalgo: lhe respondeo pronto: que pouco importa, Senhora, a guarda do Corpo delRei, se o ataca-rem, e abrirem brecha na Alma, que rendida aos pretextos especiosos da consciencia, e da virtude, o arrastará todo a extremos, e singularidades perniciosas. Façamos o que está em nos, (tornou a Rainha com alto acordo, e resignação inimitavel ) e deixemos a Deos sua parte, pois he quem dispoe, e governa os corações dos Reis: e

Era vulg-

quando elle permitta, que pela via menos imaginada venha tao grande calamidade ao Reino, nao seremos participantes da culpa, já que o hajamos de ser no consentimento.

## CAPITULO IV.

A Ilba da Madeira be invadida por huma armada de Corsarios Francezes induzidos pelo infame traidor Gaspar Caldeira.

A o longe se iao já representando os ensaios funestos para a ultima scena da Tragedia de Portugal, de que os campos de Alcacere em Africa tinhao do ser theatro. Olhava-se neste anno para a India, e juntas a outras decadencias do Estado, se viao successos pouco favoraveis, como forao os das duas esquadras ultimamente empregadas contra as nãos, que o soberbo Achem mandára a Meca, e a sensivel diminuição nos seus interessas pela ruina, e divisão do poderoso Reino de Bisnagá, como ha pouco refe-

rimos. Se a vista se inclinava para o En vulgi Brasil, elle se mostrava sempre invadido, ás vezes pouco seguro centre o furor de inimigos teimosos, muitos, invejosos, e barbaros, que só haviad ser abatidos por armas poderosas. Em Africa nad assustavad pouco as inten-ções do Xerife, que tendo já sitiado a Mazagad, ameaçado a Tangere, com o poder crescido dava todos os indicios de lhe ser intoleravel a residencia dos Portuguezes nessas poucas praças dos seus Estados, que lhe deixárao de ser abandonadas pela froxidao, e máo conselho delRei D. Joso III. : hum mád conselho y e huma froxidad, que já erad cabalmente conhecidos, e que com evidencia já mostravao tristes, e perniciosos os seus effeitos.

Se poucos annos passados se buscavad outras lembranças, ellas se encontravad lastimosas na indignaçad divina, que commoveo os elementos para o castigo horrendo, que descarregou sobre os moradores da Ilha de Sa Miguel, de que eu fiz memoria. Ain-

Ere'vulg. da esta se conservava viva, quando agora na Ilha da Madeira foi descarregado outro flagello naó sei se de igual, ou maior pezo na invasaó barbara, e deshumana dos Francezes conduzidos para verdugos da ratria pelo cruel, e infame traidor Gaspar Caldeira, natural de Tangere, que fora Moço da Camara do Cardeal Infante D. Henrique. Este Principe, como Regente, que era do Reino, e por nao alterar as disposições dos Reis passados, fez observar com rigor a prohibição de trazerem ouro por sua conta os homens, que commerciavad na Costa da Mina. Muitos peritos, e déstros na nautica se sentirao tanto da exacta observancia, que se queria nesta lei, que escandalisados della deixavao a Patria, e iao offerecer-se a servico estranho.

Entre estes, o primeiro que experimentou a pena da confiscação do seu amado ouro, foi o celebre Caldeira, malograda a confiança de haver sido criado do Infante Cardeal, que nao fez caso algum desta causal, que

interpôz o prejudicado para ser absol- Era yulg. vido. Desesperou o avarento com a perda, e arrebatado da paixao cega, com outros pilotos dos seus humores tao sabios na navegação como el-le, buscou o refugio de França, determinado a vingar o seu aggravo a todo o custo. O Cardeal Regente informado da fugida de tantos homens, que erao necessarios, mandou publicar Editaes, para que em certo tempo determinado se recolhessem ao Reino, aonde seriao perdoados. Todos obedecêrao menos o delicado Caldeira, que já a este tempo negociava com alguns Francezes, especialmente com os da Rochela, huma grande façanha de muita ganancia, e pouca despeza para facilitar o projecto.

Tal lhes representava elle huma irrupçao pronta na Ilha da Madeira, que sabia estar tad abastada de todo o genero de riquezas, como pobre de armas, de munições, e de soldados: dominio, que se mantinha in-discretamente confiado na segurança da larga paz. Menos instancias basta-

# 346 HISTORIA GERAL

Era vulg: vao para se moverem os espiritos de liuns piratas de sua natureza avarentos, mais seguros pela offerta de ser o mesmo Caldeira o conductor, e guia da empreza. Governava entad a Ilha Francisco Gonçalves da Camara em lugar de seu tio o primeiro Conde da Calheta Simao Gonçalves da Camara, que se achava ausente do Reino, e da Ilha. Nao passava pela imaginação dos seus moradores a calamidade, que os esperava, quando no dia 2 de Ourubro algumas pessoas, que passavao a Ilha do Porto Santo, virao junto a ella oito náos ancoradas, e em terra varias cazas ardendo. Virada a proa, vierao dar parte á Madeira do que virao, e discorriao. Tumultuariamente entrou a preparar-se para fazer huma apparencia de defensa a chusma de homens bizonhos, desarmados, que já-mais haviao visto o semblante da guerra, sendo a confusad dos aprestos o primeiro presagio dos estragos. Na manha do dia seguinte 3 de

Outubro appareceo a armada dos Hugonotes formada em linha pela ponta

#### DE PORTUGAL, LIVI. 347

de S. Lourenço, e imaginoushum Ca- Erasvulg. pitao chamado Thome Alvares, que Machico havia ser o primeiro lugar atacado. Elles foras prolongando ar costa : passárad por Santa Cruz , e fazendo movimentos para entrar na bahia da Cidade de Ponte Delgada, ainda alguns entendêrao, que as náos; erao Portuguezas. Logo os desengas nou outro movimento no bordo do mar y que indicava fugirem do peris go dos Alheos para irem huma legoas álem da Cidade á Praia Formosa, que era o lugar accommodado para o desembarque:das tropas, aonde as guiava:o: pratico, ne infame Caldeira. Novez centos arcabuzeiros saltárao em terra; mas mendo o seu General Mon luc, Gascafealentado propue os nossos corriad a deter-lhes atmarcha, fez desembarcar o restocidas tripulações das náos já ancoradas para varejarems a praia com o seu fogo. Os Portuguezes a sem ordema, inotando a forma dos inimigos, a rapidez da marcha pro fogo vivos sobre ella todos fugirao, deixando aos inimi-

gos

Era vulgi gos o passo franco para a Capital da Ilha.

> Desenfreou-se nella o furor a commetter crueldades, a cobiçá a buscar materia para ó incendio, que nunca diz, que basta. Muitas pessoas Sagradas, e Seculares foras degolladas, profanados os Templos, e as Imagens, roubadas as Igrejas, e as casas, sem mais despique em tantas affrontas, que o de huma bala venturosa disparada de huma caravela de Setuval; que apanhando por hum dos joelhos ao General inimigo lhe deixou por poucos dias a vida. O sen grande valor sim desprezou o golpe em quanto nao consummava a acçao; mas elle o privou de gozar os injustos interesses da preza, e a gloria infame do triunfo impio. Com a mesma facilidade da Cidade foi ganhada a Cidadella, aonde com a sua familia se havia refugiado o Governador Francisco Gonçalves da Camara, que encontrou na sua qualidade a recommendação, e e salvo-conduto para a na obrewi

## DE PORTUGAL, LIV. LVI. 349

Roubado o valor de mais de mi- Era vulg. lhao, e meio, perdida toda a artilharia i forçadas pelas Hereges innume raveis donzellas, assollado o profano, polluto o Sagrado; us afflictos moradores da Ilha de ambos os sexos, e de todas as idades, andavas errantes pelas solidões; como que pedindo aos montes, que cahissem sobre elles, ás grutas, que os escondessem no abysmo das suas cavernas ; como se estivessem já vendo os ensaios para o horror do dia ultimo. O grande que causárao tantos estragos nos animos piedosos do Capitao Thomé Alvares, de Antonio do Carvalhal, de Francisco Leomelim, e de Antonio de Freitas excitou nelles os generosos desejos de huma pronta, e correspondente vingança. Elles ajuntárao com extraordinaria despeza hum grosso respeitavel de gente para acudirem & Ci-dade invadida, tomarem conta aos. Francezes do que acabavao de obrar nella, conjurados a destruillos, ou a morrerem na empreza.

- Quando elles com todas as for-

e 5. 5

Era yulga cas dos povos da Ilha estavad a meia legoa de distancia da Cidade, prontos, e-resolutos a obtar , recebêrao hum aviso do General Camara, em que Ibes, fazia saber: como o novo Chefe dos Francezes informado da sua. determinação o buscára, e lhe dissera, que á mais leve resistencia, que os Portuguezes lhe fizessem, mandava tocar a degolla na Cidade; que tudo passaria á espada, e que elle General havia ser o primeiro dos mortos: que nesta consternação lhes pedia suspendessem os seus intentos bizarros, se retirassem, e deixassem ag Author de tudo obrar os seus designios Santos. Perplexos ficárao aquelles homens estimulados no que deviao. ohrar á vista de embaixada semelhante. Suspender a resolução era privarse de hum triunfo glorioso, ou de huma gloriosa morte em causa tao justa. Continuar nella tinha por consequencia a perda de tantas vidas dos seus amados Patricios, que já se entendiao victimas sacrificadas a hum furor deshumano. Prevaleceo aqui a cariridade a todos os outros respeitos, e Era vulgella, que tudo vence, triunfou com honra mais solida sem combate.

Quatorze dias se demorárao os Francezes em despojar a Ilha da Madeira. das suas riquezas, com que carregárao nao só as suas oito naos de alto. bordo até ás escotilhas; mas dois navios nossos, e a caravela de Setuval, que esperavad no porto a monçad para navegarem a S. Thomé. A 17 de Outubro se fizerao elles na volta de França com Gaspar Caldeira satisfeito do seu honrado despique, que logo veremos castigado com morte infame. Acudirao logo os moradores da Ilha a alimpar a Cidade, e o campo de muitos cadaveres immundos, de sordidezes pestiferas, a purificar os Templos, a darem graças ás misericordias de Deos por nao ficarem de todo consumidos. Depois baixárao á praia para recolherem como despojos dos inimigos os seus mesmos cabedaes:, que nao lhes cabendo no vao de tantas naos huns deixárao em terra, outros arrojárao ao mar: assolação, que repre-

sentava a Illia com pouca differença da imagem da solidao, em que a deixou o primeiro incendio de sete annos continuos, que consumio a especiosi-dade dos seus bosques. Ainda os Francezes estavao na Ilha,

quando chegou a Lisboa a noticia da invasao. Nao he dizivel a diligencia, com que em oito dias se aprestou huma armada de 22 vélas, em que entravao seis de alto bordo, duas grandes náos, e quatorze caravelas, de que foi nomeado Chefe Sebastiao de Sá, filho de Joao Rodrigues de Sá, Alcaide Mór do Porto, condecorado com muitos serviços da India, que o faziao benemerito do cargo. Dois dias antes de sahir a armada partio levado do amor da Patria Joao Gonçalves da Camara, filho de Simao Goncalves, Governador da Ilha, e foi o primeiro que chegou a ella em huma só embarcação, sem temor aos perigos, impavido ao encontro, que podia ter com as forças desproporcionadas dos corsarios. A 26 de Outubro, dez dias depois da sua retirada, chegou

gou a nossa frota, e os dias que os Eravulgos soldados se demorárao em acabar de espoliar o resto da substancia da Ilha, elles forao os que impedirao ao General bater-se com os Francezes nas partes do Lançarote, aonde arribou dois dias depois delles haverem partido. A armada se recolheo a Lisboa sem fructo, e a Ilha opulenta, sem despique, ficou assollada.

#### CAPITULO V.

Como Gaspar Caldeira foi trazido, e justiçado em Lisboa, e das representações, que por Joao Pereira Dantas se mandárao fazer ao Rei de França sobre a invasao dos seus vassallos na Madeira.

Mais escandalizada a Corte de Lisboa da perfidia do traidor Gaspar Caldeira, que das atrocidades dos Hereges Francezes commettidas na Ilha da Madeira; o Cardeal Infante se resolveo a nao poupar diligencia para haver á mao aquelle barbaro, e mandar -TOM, XV. Z fa-

Era vulg. fazer nelle hum castigo exemplar, correspondente á gravidade do crime. Para este sim escreveo ao Embaixador, que tinha em França, encarecendo-lhe a actividade, que devia metter em obra até segurar a pessoa do Caldeira. Séntio o Embaixador, que a or-dem lhe chegasse poucó tempo depois delle ter sahido de sua casa, e do Reino de França; mas fiando a diligencia a hum marinheiro muito desembaraçado, hum dos banidos, que nao obedecêra ao Edital do Infante Regente: elle estimulado com a certeza do perdao, e de largas promes-sas, lhe assegurou, que havia pren-der o Caldeira, e trazello a Lisboa. Cumprio o Marinheiro o promettido, seguindo os vestigios do persido medroso, que veio apanhar em Bisserya na Praça de Fuente Rabia. Dado por elle a conhecer ao Commandante; a cija presença o levou enganado. foi prezo, e conduzido a Lisboa; havendo já ElRei D. Sebastiao sahido da menoridade, porque foi a 16 de Fev vereira de 1568. No dia 18 concorreg -st en-

gente innumeravel alvoroçada para vêr Era vulg o supplicio do réo, que tanto escandalisára a toda a Nação. Pouças, insignificantes, sem proporção ao crime pareciad ao povo as circunstancias; que entab se acrecentárao ao maior mal dos vivos , qual he a morte. Mas elle ao vêr as demonstrações de contricto, com que este homem acabaya, ao ouvir os termos fortes, com que elle aggravava o seu delicto, mais que tudo tocado do ardor de espirito, com que elle confessava, e pedia a Deos a venia da atrocidade, que nas ideas escrupulosas, ou enfurecidas parecia inexpiavel : esse mesmo povo: commovido nao pôde conter o impero das lagrimas, as evidencias da compaixad, e clamar, que Gaspar Caldeira abominavel na vida, acabára com monte de justos sem : e Tres complices texe ellei no seu crime: Dois: Pilotos chamados Antomicr Luiz, en Belichior Contreitas o pagárao enforcados ma mesma forca. O terceiro, que era hum filhando Capi-100 da Ilha do Faial, e esquetido das obri-Z ii

## 356 HISTORIA GERAL

•

Eta valgo obrigações de honrado, o acompa-nhou na testa dos Francezes para roubar alguns lugares, aonde se haviao escondido trastes de valor: sendo trazido ao Reino, foi sentenciado na merecida pena. Empenhos poderosos conseguírao se lhe commutasse a sentença de morte na de degredo para o Brasil. A justiça Divina, que nao queria este réo impunido, permittio; que elle outra vez seguisse o partido dos Francezes, e que viesse pela reincidencia ser justiçado na Ilha Terceira dezesete annos depois do crime commettido na da Madeira.

O Cardeal Infante com raza6 sentido, de que os Reis Christianissimos de tantos annos a esta parte con-sentissem, ou dissimulassem, que os seus corsarios infestassem as nossas conquistas, e pilhassem os navios, que dellas voltavas para o Reino: agora receoso, de que no abominavel insulto referido guardassem o mes-mo mysterioso silencio, determinou em officios publicos na sua Corte pedir delle satisfação, a entrega dos د . . . . -

cabedaes, e a restituição das perdas. Eta vulgas Para esta negociação critica, e delicada foi eleito Embaixador João Per reira Dantas, hum daquelles homens nomeados pelo favor alheio, sem merecimentos, sem ardencia de espirito, sem alentos no coração para se saber conduzir entre Aulicos consummados no meio de huma Corte intrigante. Elle entrou a fazer as suas representações em tom de Declamador; mas por estylo taó submisso; tantó de quem sollicitava misericordia, quando ia pedir justiça; tao mavioso na consideração, de que entre os Monarcas contratantes se podessem romper os laços da paz; que o Rei de Fran-ça nao podia deixar de se encher da vaidade, de que quando entendia, que negociava com hum Monarca igual, o seu Ministro lho representava inferior na Soberania, e no poder.

o Elle sim metteo em uso as apparencias de se mostrar sentido, de mandar a Portugal hum Gentilhomem da sua Camara para se desculEra yulg.

par com ElRei do insulto dos seus vassallos. Mas nada de satisfações. nem de restituição, que sendo preten-ções entre dois Reis mininos, ellas esquecêrao com o tempo, e o de Portugal se contentou com a declaração de se dar por mal servido do Embaixador Joao Pereira. Entendeo este . que soldaria a sua quebra no aviso, que fez à Corte de Lisboa, de que na de Paris se lhe offerecia para Esposa delRei a Madama Margarida de Valois, com a condição, de que os Francezes jámais infestariao as nossas conquistas, nao esquecendo a promessa vaga, de que aos moradores da Ilha da Madeira seriao restituidos os danos causados na ultima irrupçao dos Corsarios. Ainda que as clausulas do contracto forad reconhecidas na Corte por injuriosas, ella ordenou a Joaó Pereira, que fosse entretendo os dois negocios com tal politica, que nao se esquecesse de hum, nem desprezasse o outro. Mas o Ministro inhabil se houve nelles com tao pouca dexteridade, que ambos botou a perder. Che-

Chegárao aos ouvidos do Santo Eramulga? Pontifice Pio V. as vozes da negocia+ ção do casamento, que se tratava em França, e para impedir a alliança de Rei tao Catholico em huma Potencia lastimosamente infestada das heresias; ordenou a D. Fernando de Menezes, Embaixador de Portugal na sua Corte de Roma, que com o pezo das razões mais fortes, e energicas representasse a ElRei o seu desagrado, e o quanto lhe seria estimavel, que elle mudasse de sentimentos, pondo nesta pretençao silencio perpetuo. Ainda nao satisfeito com a esficacia das vozes, que puzera na boca do Embaixador para ElRei se persuadir a dar na eleiçao de esposa a preferencia á Archiduqueza de Austria; elle mesmo lhe escreveo huma Carta, outra á Rainha D. Catharina, em que propôzea ambas as Magestades individualmente todas as circunstancias, porque a Princeza de Austria devia preferir a de França. Nao havia a Rainha fazer-se violencia para se render á força das palavras, e ao pezo da authoridade do Papa para el\_

## 360 . HISTORIA GERAL

Era valg.

ella sugeitar todos os seus sentimentos á sua insinuação.
Como a santidade de Pio V. Ihe

propunha para Esposa de seu neto huma Princeza da Augusta Casa, donde ella trazia a origem, a que a inclina-va o affecto, e em que reconhecia presentes, e para o futuro mais in-teressantes as vantagens de Portugal: para se mostrar ao Pontifice igualmen-te pronta, e officiosa, fez obediencia do seu mesmo gosto, e sem perda de tempo escreveo a seu sobrinho ElRei Filippe II. de Castella convidando-o para Agente de negocio taó grave junto á pessoa do Imperador seu cunhado, e que conseguisse delle, que a Princeza viesse logo para Madrid esperar, que ElRei tivesse idade competente para consummar o matrimonio: circunstancia necessaria para de huma vez cessarem em França as negociações impertinentes a seu respeito. Filippe II. que talvez trouxesse já concebida a idéa, de que a Coroa de Portugal viria a recahir na sua cabeça, de que nos pouco depois vimos a

pro-

prova na incumbencia, de que veio a Era vulg. Lisboa encarregado o Santo Francisco de Borja: elle lhe respondeo com a fria interlocutoria, de que naquelle anno havia passar a Flandres; que havia fallar ao Imperador, e que entao practicaria com elle o casamento delRei com a Archiduqueza sua filha.

Nad se conformava esta resposta de Filippe II. com a impaciencia, que a Rainha mostrava na conclusao do: negocio mais grave da Monarquia. Ella reiterou as instancias com os pretextos da duvida da jornada de Flandres, e dos prejuizos da demora, pe-dindo a brevidade. O Rei fez lavrar por escrito outra resposta firmada pelo seu Secretario de Estado Antonio Peres, e a mandou entregar a D. Francisco Pereira, que entad era Embaixador de Portugal em Madrid. Ella estava concebida em termos mais vastos; mas com pouca differença dos da primeira, e de mais com duvidas novas a respeito do dote, de que elle se servio para ganhar tempo, co-

mo

## 262 HISTORIA GERAL

Era vulgi ano o mais principal dos seus projectos respectivos a esta materia. Da sua parte o Imperador, que poucos annos antes, desejava a nossa alliança, agora: estava vacillante, e perplexo pelas novas configurações do tempo. Elle tinha duas filhas, e queria casar a primeira com o Principe D. Carlos de Hespanha: matrimonio, que seu pai suspendia, já des-gostado do genio inquieto do Principe, sobre o qual executou depois huma acçao com indignidade de pai, ainda que a queirao cobrir com a justica de Rei. A segunda Archiduqueza era pedida por Carlos IX. de França, agora por D. Sebastiao de Portugal; e o Imperador rodeado de indecisões, esperando pelo casamento de Hespanha, contemporisava com Portugal, e com França.

# CAPITULO VI.

O Veneravel Arcebispo D. Fr. Bartholomen dos Martyres celebra hum Synudo em Braga. A.Ilha de Malta triunfa dos Turcos, e ElRei D. Sebastiao concorre com mao liberal para a fundação da nova Cidade de la Valleta.

Sempre desejoso dos augmentos da Religiao, da reforma da Igreja, da pureza dos costumes, de obedecer ao Decreto do Concilio de Trento, de nao se mostrar inferior no zelo ao Cardeal Infante D. Henrique, que na sua Cathedral de Lisboa mandára o anno passado celebrar o Synodo, que decretava o mesmo Concilio; o Veneravel Arcebispo de Braga determinou no presente fazer o mesmo na sua Sé Primacial para conseguir todos os Santos fins, que eu acabo de dizer. ElRei, que zeloso pelos pro-gressos da Fé, havia encommendado ao Arcebispo D. Fr. Bartholomeu dos

Era vulg. Martyres a celebração deste Concilio, que foi o quarto, que se convocou em Braga dos que correm impressos; desejou authorisallo com a sua Real presença. Mas sobrevindo occurrencias, que o embaraçárao, commetteo os seus plenos-poderes a D. Joao de Lima, Bisconde de Villa-Nova da Cerveira, que sentio lhe servisse o pezo dos annos de impedimento para representar em Assembléa tao veneravel a pessoa do seu Soberano, e participar do seu zelo no serviço da Igreja.

ElRei ordenou a seu filho D. Francisco de Lima, que com os mesmos poderes substituisse o lugar, que havia encher o pai; e para atiçar mais o fogo do zelo no Arcebispo, e Bispos congregados, escreveo a todos em huma só Carta fazendo-lhes saber: que elle mandava pessoa, que em seu nome assistisse ao Concilio, que se havia celebrar em Braga, em testemunho do Santo, e Catholico ardor com que os Reis seus predecessores, e elle á sua imitação, e por eleição

propria, assistírao sempre ajudando Era vulgicom o poder Real, e favor da jurisdicção Soberana Temporal as causas respectivas á honra, e louvor de Deos, á exaltação da Santa Fé, á uniao da Igreja Catholica: elle, e elles huns Monarcas, que jámais separárao os: systemas da sua Politica justa das Marximas da Religiao Santa.

- Os Bispos que o Arcebispo Primazeonvocou para o Concilio Provincial, forat os seus Suffraganeos de Coimbra Fr. Joad Soares, do Porto D. Gonçalo Pinheiro, de Miranda D. Antonio Pinheiro, faltando o de Viseo por estar a Sé vaga. Avisou tambem ao seu Cabido, chamou todos os Parrocos do Arcebispado, convidou os Prelados das Religiões, que formárad hum corpo brilhante na Cather dral o dia 8 de Setembro, o primeiro da abertura do Concilio, que teve fim a 10 de Abril do anno seguinte. O Arcebispo com a sua natural eloquencia, e espirito ardente propôz aos Padres da respeitavel Assembléa: que huma das majores necessidades

da

Era vulg. da Igreja era, que os Ministros do Altar, os Operarios do Evangelho se conservassem puros, incontaminados, homens sem mancha, como igente, que nao so levava; mas que em si guardava os Vasos preciosos do Se-nhor; que elles haviao ser, os canaes sempre limpos, por onde sempre corressem claras as aguas das doutrina x elles os dispenseiros fieis da graça multiforme de Deos, a toda a hora pron-tos para repartirem, e partirem o pas dos pequeninos: que elles erao as vigias, as sentinellas dos muros de Jerusalem, donde sem cessar haviao clamar de dia, e de noite, nunca fatigados em louvar o Guarda de Israel, que nao dorme, nem dormita: que

> lhe, rouber-lhe os Vasos p que sem-pre devias possuir; sempre guardar luminosos pe limpos ; sempre guardar Finalmente em cinco Actas foras neste respeitavel: Synodo estabelecidas

> nes devidos tempos haviad descer dos muros ao campo para combaterem o Forte armado sque guarda o seu atrio, nao succedesse romper-liber; amacar-

> > Cons-

Constituições saudaveis para a extir- En vulg. paçao das corruptelas , para a reforma dos costumes, para a administraçao dos Sacramentos, para a observancia dos Decretos do Concilio Gen ral de Trento. Ainda que em todos os deste Synodo, que o Arcebispo enviou a Roma, igualmente se admisrava a sua crudição profunda, o seu s zelo Pastoral ardente; elles forato com força ; e vigor comrariados pest los Procuradores del Rei ; e pelo Gleo ro de Braga. Mas como parece que Deos queria; que triunfasse sempre a jurisdicção Ecclesiastica; e a vigilaneia paternal do grande Arcebispo Fro Bartholomeo dos Martyres em beneficio do seu amado rebanho; dispôz [ que elles fossem approvados, e confirmados em Roma pelas activas diligencias do Cardeal Alexandrino. in al Quando em Braga concendiad os juizos, cem Malta combatiao as armaso He bette wulgar ina Historia o formis davel sitio que os Turcos puzerao este anno á Capital da Ilha, que en em outra parte já escrevi. Era Grad Mes-

Era vulgatire da Religiad o memoravel Joad de la Vallete, que a nad ter em si muitas qualidades estimaveis bastava a grande honra, que adquirio nesta occasiao, para merecer lugar distincto entre os Heroes. Corria o mez de Maio deste anno quando da Ilha, se descobrio espantoso o poder do Grao Turco Solimao em 130 galés, om 30 galeotas, em dez grandes sultanas, em 200 navios de transporte, tudo opprimido com o pezo de 500000. Genizaros, e Spais, de artilharia innumeravel, de munições, e viveres immensos. Erao Commandantes no mar o Baxá Piali, em terra Mustafá, ambos ferozes, e aguerridos soldados. Nós passamos em silencio quatro mezes de façanhas continuas obradas de ambas as partes, nem individuamos a fugida vergonhosa dos Turcos depois de haverem perdido naquelle espaço de tempo quinze mil soldados, oito mil marinheiros, e mais de setenta e oito mil tiros de canhao, ou de 1300000 como dizem.

O que vamos a referir he, que de-

. pois

pois de desassombrada a Ilha de Mal-Era vulg. ta do pavor das eclypsadas Meias Luas, o Grao Mestre la Vallete sahio coberto de gloria a examinar no recinto da sua praça o estado deploravel a que a deixara reduzida o furor dos Barbaros. Elle notou, se vio toda a Hha na figura triste de nati poder ser defendida, se Solimao irritado quizesse vingar a perda, e a quebra das armas. Considerando, que fazer só reparos, era perder tempo, e-cabedal, o magnanimo Grao Mestre concebe a idéa generosa de fundar huma nova Cidade tao forte, e respeitavel, que ella seja em todo o Archipelago do Mediterraneo o rochedo firme, aonde e desfaçao em escumas frageis as ondas da soberba potencia dos Turcos, por mais alterosas, que ellas se levantem, e indomaveis o combatao. Nao tinha forças a Religiao so para designio tad alto, e necessario. Ella chama pelos soccorros dos Principes Catholicos; todos a ouvem, e officiosos todos lhe respondem.

Entre os Monarcas, que concor-TOM. XV. Aa rê-

Era vulg. rêrao com avultados donativos para se levantar na Cidade da Valleta hum novo antemural á Christandade, El-Rei D. Sebastiao, se nao excedeo na profusao aos mais poderosos, nao fi-cou nella inferior a algum delles. Abrirad-se os fundamentos para a grande fabrica; o Grao Mestre em habito de ceremonia, acompanhado de hum sequito luminoso lançou nelles a primeira pedra com cultos de piedade edificante, com apparato de pompa magnifica: pompa, e pieda-de correspondentes à sublimidade de tao grandes Reis, que todos tinhao parte na obra. O Santo Pontifice Pio V. que a ElRei D. Sebastiao rendeo as graças pela liberalidade com que servia a Religiao nos donativos, que para ella applicava; lhe assegurou; que nao so o corpo da Ordem de S. Joao de Malta; mas que a mes-ma Sede Apostolica conservaria para o reconhecimento immortal a lembrança do zelo ardente, que o seu coração pio fazia sahir pelas mãos abertas, como exibição de obra, que . . . pró-

provava com evidencia a ingenuidade Era vulg. do amor a ambos os objectos, hum como Depositario, o outro como Defensor da Fé, que elle professava, e defendia.

#### FIM.

Aa ii IN-